Clarinx

Lunes 3.10.2022

BUENOS AIRES, ARGENTINA - PRECIO: \$ 230.00

### Boca Saltó a la punta con lo justo

Le ganó 1-0 a Vélez con gol del juvenil Morales, y aprovechó la caída de Atlético Tucumán en Paraná. DEP.



### Intimidades de la entrega del Martín Fierro de Radio

Mesas picantes, sustos y los homenajes que no fueron. P.42

Tema del día • Elecciones presidenciales en Brasil

# Lula ganó por poco y no le alcanzó: va a segunda vuelta con Bolsonaro

Contra lo que pronosticaba la mayoría de los sondeos, el ex mandatario se impuso al actual presidente Jair Bolsonaro por apenas 5 puntos. El estrecho margen de diferencia anticipa un balotaje impredecible para el próximo domingo 30. "Me consideraban fuera de la política y el pueblo brasileño me dio una segunda oportunidad", dijo

Lula después de conocerse los números del escrutinio. Poco más tarde, Jair Bolsonaro señaló que deberá formar "buenas alianzas" para ganar y no desconoció el resultado electoral, como había amenazado alguna vez. A pesar de lo violento de la campaña, la elección se desarrolló con tranquilidad y el conteo fue muy rápido. P.3

### **Análisis** Marcelo Cantelmi

Un comicio con dos ganadores y un enigma hasta el balotaje



Luiz Lula da Silva Partido de los Trabajadores



Jair Bolsonaro Partido Liberal

### Encuestadoras, las grandes derrotadas

Decían que Lula ganaba cómodo en primera ronda

Sorpresa y desilusión K Alberto F. felicitó a Lula. El kirchnerismo esperaba un resultado más contundente



### Banderazo contra las tomas y la violencia mapuche

Una caravana de cien autos partió de Bariloche a Villa Mascardi en protesta por la ocupación de tierras y el vandalismo de grupos radicalizados. La policía los frenó antes y siguieron a pie. Mapuches habían pedido a Alberto F. impedir la marcha. P. 10

**ELECCIONES EN INDEPENDIENTE** 

### Doman arrasó y le puso fin a la era Moyano

Sacó el 72% de los votos en una elección récord: participaron 15.980 socios. El periodista de 58 años será secundado por Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y Juan Marconi. Así llegó a su punto final la controvertida

gestión de la familia Moyano, que deja al club con un pasivo que supera los \$4.500 millones y múltiples acusaciones por sus vínculos con la barrabrava. El candidato oficialista Javier Mazza quedó tercero. **DEPORTIVO** 

INTERNA EN EL GOBIERNO

### Se aceleró la suba del precio delosalimentos y empuja la inflación

En la última semana de septiembre se dispararon los alimentos y se calcula que para todo ese mes el aumento habría llegado al 7,3%. Esto generó un debate dentro del propio Gobierno, que por presión de Cristina Kirchner lanzaría un bono para los sectores más vulnerables, con los ingresos del dólar soja. El alza también impacta en las negociaciones paritarias. P.12

### De la Editora

Silvia Fesquet

La Argentina barrabrava y patotera

P. 2

DE LA EDITORA

## La Argentina barrabrava y patotera





sfesquet@clarin.com

regunta: "¿Con qué se alumbraban en Cuba antes de usar velas?" Respuesta: "Con luz eléctrica". Parafraseando la humorada del inefable Rolo Villar, se podría lanzar otro interrogante: ¿cómo se resolvían ciertos conflictos en la Argentina antes de entrar en su fase bárbara? Civilizadamente. De la mano del diálogo, el respeto por el otro, la aceptación del disensoy las diferencias, y la educación, valores todos que alguna vez, allá lejos y hace mucho tiempo, fueron importantesy que hoy parecen haber caído en desuso.

Con 36,5 % de pobreza y una indigencia creciente, que alcanza ya al 8,8%, la Argentina parece deslizarse, cómoda, hacia un submundo cada vez más inhumano, en el más amplio sentido de la palabra.

"La gente cree que en Finlandia hay una muy buena educación porque es un país rico. Y es exactamente a la inversa: Finlandia es un país rico graciasa la educación que tiene", aclaró tiempo atrás un ex presidente, interrogado acerca de las claves

del éxito de su país. Un país en el que-se explicabacorrupción es un concepto inexistente, la sociedad hace gala de un altísimo nivel de cooperación, se trabaja duro y se ayuda al otro y donde, sobre todo, las leyes se aplican, se obedecen y se cumplen. Otras formas de la educación. Si de algo parece estar cada **vez más lejos** la Argentina modelo 2022 es de un país educado, con todo lo que eso implica.

El patoterismo, el estilo barrabrava, la ley del más fuerte ganan terreno a pasos agigantados, sin que Gobierno y dirigencia parezcan tomar nota o, peor aún, sean ellos incluso quienes lo fomenteny hasta lo practiquen.

En este Reino del Revés cotidiano, miles de alumnos de todos los niveles se quedan sin clases porque otros alumnos decidieron tomar escuelas, impidiendo a docentes y autoridades siquiera poner un pie en los establecimientos, en muchos casos con el aval de los padres. Que después no acatan las consecuencias de sus actos. En un alarde de confusión, una madre relacionaba las sanciones anunciadas por la Ciudad por los daños provocados en los colegios, con el atentado a Cristina Kirchner. Según el Gobierno porteño, que denunció a 170 padres, el conflicto le cuesta al distrito \$6 millones por día.

¿Es la violencia de una medida extrema como una toma la mejor alternativa, o el mejor ejemplo, que pueden exhibir los adultos ante sus hijos? Para completar, del otro lado, chicos que votaron en contra de las ocupaciones denuncian aprietes y amenazas, y dicen afrontar "con miedo", cuando se produzca, el ansiado regreso a las aulas. Alumnos contra alumnos, padres contra padres. Una grieta másy van...

Bajo el signo de la intolerancia, piqueteros de izquierda volvieron a cortar en la semana, una vez más, el Centro porteño. Caos, demoras, nervios tensados al extremo, alteración de rutinas y obliga-

"Finlandia no tiene buena educación por ser un país rico. Es rico porque tiene buena educación"

ciones que sufren siempre los ciudadanos de a pie. Toda una zona de la Ciudad "liberada" para que un grupo de manifestantes disponga de ella a sus anchas, pase la noche, acampe, juegue un picadito.

Según la consultora Diagnóstico Político este año podría batirse el récord de piquetes, con una cantidad impresionante: llegarían a diez mil en todo el país. Muy por encima de la marca más alta hasta ahora, 6.800 en 2014. Este año hubo 6.220 sólo hasta agosto.

En el país en que nada desentona, una patota de 30 activistas de Camioneros irrumpió a las trompadas en una empresa de Sarandí, intentando amedrentar -según un directivo de la empresa- a los gerentes que impulsaban el despido de un delegado del gremio. Un texto de la Primera Asociación Empresaria de Transporte Automotor de Cargas lo puso bien claro en su comunicado de repudio: "Este tipo de comportamientos son uno de los motivos de la desaparición de muchas pymes en el país, y consecuentemente de la pérdida de creación de nuevos puestos de trabajo".

Mientras tanto, la nave va. En el Sur, presuntos mapuches se apoderaron ya de más de 40 hectáreas, atacando, incendiando y usurpando tierras y propiedades, y sembrando el terror entre los habitantes del lugar, que ayer organizaron un banderazo ante la inacción del Estado. Más allá de las denuncias y los pedidos de la gobernadora de Río Negro, la ayuda que piensa mandar el Gobierno no se efectivizará en lo inmediato.

Son postales apenas de la Argentina barrabrava, la ganada por la violencia, la que vive al margen de la ley. Decía Tzvetan Todorov, filósofo: "Ser civilizado no significa que se tengan estudios superiores, sino que se sabe reconocer la plena humanidad de los demás, aunque sean diferentes". Son bárbaros quienes niegan esa humanidad, y sus derechos.

HUMOR

Sendra sendra@clarin.com



SEMAFORO

Luis Vinker lvinker@clarin.com



Mariana Busse Funcionaria de la Procuración bonaerense.



### Despido

Junto a Melisa Rey fueron cesanteadas por la Corte Suprema provincial. Las acusaron de obstaculizar una investigación sobre narcotraficantes. soc.



Margot Robbie Estrella de Hollywood.



### Visita alterada

La actriz de "Focus" y "Lobo de Wall Street" estuvo cenando en La Boca. Pero dos de sus custodios quedaron detenidos por la agresión a un paparazzi. SPOT



Gonzalo Morales Jugador de Boca.



### Ungoly la punta

Otro de los juveniles a los que recurrió Ibarra, entró y marcó para el triunfo contra Vélez, que dejó a su equipo en la punta cuando faltan cinco fechas. DEP.

DIARIOS DE AYER, DIARIOS DE HOY HACE 60 AÑOS

### Asoma el pánico de una guerra nuclear



problemas en América pudiera provenir "ni del comunismo ni del castrismo". En el estado sureño de Mississipi, uno de los de mayor odio racial en EE.UU., se vivía un acontecimiento histórico: John Meredith, nacido en esas tierras controversiales por su herencia de la Guerra Civil, se convertiría en el primer estudiante negro en la Universidad del Estado. Hubo violentos disturbios, dos muertos y más de 300 heridos. Meredith se graduaría en Ciencias Políticas el 18 de SIDE: Guido Puso en Posesión del Corgo al General E. Rouch agosto de 1963, todo un hito en la historia del movimiento por los derechos civiles en el país de las grandes libertades 3 de octubre de 1962. públicas, por entonces según el color de piel de cada cual.

CRUCIGRAMA

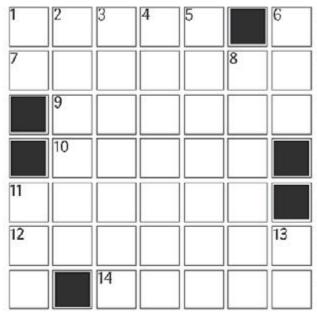

### Horizontales

1. Se quejan, se lamentan. 7. Que tiene habitualmente grandes ojeras (fem.). 9. Arbol leguminoso, variedad de acacia (pl.). 10. Dirigen, gobiernan. 11. Desafiará a duelo. 12. Línea isobárica. 14. Echar sal a los maniares.

### Verticales

1. Juego oriental de tablero. 2. ljadas. 3. Merecimientos. 4. Distribuía algo entre varios. 5. Relativo al número. 6. Fluido aeriforme a presión y temperatura ordinarias. 8. Entregará graciosamente una cosa. 11. Tipo de costa común en Galicia. 13. Terminación de infinitivo.

VERTICALES: Go, ijares, méritos, erogaba, numeral, gas, donara, na, ar. HORIZONTALES: Gimen, ojeruda, aromos, rigen, retara, isobara, salar.

Casi nadie lo sabía aún, pero el mundo se encontraba al bor-

de de una guerra nuclear. Cada día, los EE.UU. y la URSS es-

calaban de a varios pasos en el conflicto desatado por la inje-

rencia soviética en la Cuba de Fidel Castro, una alianza polí-

tica y militar del régimen caribeño con la nomenclatura de

Moscú, en manos de Nikita Kruschev. En la Conferencia In-

teramericana de Cancilleres celebrada en Washington, el

presidente Kennedy diría que no creía que la solución a los

CLARIN LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

TEMA DEL DÍA 3

### Elecciones presidenciales en Brasil • Una primera vuelta voto a voto



Declaraciones. Lula da Silva, anoche, en el búnker del PT, junto a su esposa, Rosangela. "Me consideraban fuera de la política y el pueblo me dio una segunda oportunidad", dijo. AFP

# Sorpresiva y reñida elección en Brasil: ganó Lula, pero irá a un balotaje con Bolsonaro

Contra lo que decían los sondeos, el líder del PT apenas tenía cinco puntos sobre el actual presidente. El 30 de octubre habrá una impredecible segunda vuelta.

### Clarin en Brasil

**BRASILIA.** ENVIADO ESPECIAL

### Marcelo Cantelmi

En un resultado sorprendente que no estuvo en el cálculo de ninguna de las encuestadoras y tampoco de la mayoría de los analistas, el ex presidente de centroizquierda Lula da Silva se impuso ayer en la primera vuelta de las históricas elecciones de Brasil ante el presidente Jair Bolsonaro, pero lo hizo por una diferencia mucho menor a la esperada.

El líder del PT triunfó por 5 puntos, muy por debajo de la amplia diferencia que, según los sondeos, lo habían colocado como un favorito total, e insuficientes para evitar el balotaje previsto para el 30 de octubre, que definirá el futuro presidencial de la segunda economía del hemisferio.

"Me consideraban fuera de la politica y el pueblo brasileño me dio una segunda oportunidad", dijo anoche Lula. "Tenemos 30 días para convencer a la sociedad de qué es lo mejor".

A su turno, Bolsonaro, que en la campaña había planteado diversidad de dudas sobre el trámite de la elección, destacó su pase a segunda vuelta y declaró: "Vamos a hacer buenas alianzas para ganar las elecciones". Tras lo cual, defendió el repunte económico de Brasil luego de lapandemia.

Bolsonaro había planteado que tenía todo para lograr su reelección por una clara diferencia y que, en caso contrario, habría un fraude. El día de la elección insistió sugestivamente que sólo reconocería las elecciones si eran limpias, sin dar otros detalles.

El controvertido presidente encabezó el escrutinio por una diferencia por momentos superior a los seis puntos hasta bastante más allá del 50% del conteo, que fue cuando Lula logró darlo vuelta. Se debió a la recepción de los votos del nordeste, que es un espacio territorial leal al ex gobernante.

Un detalle importante que dejó la jornada es el avance de la senadora centroderechista Simone Tebe,t quien

### 99,6% ESCRUTADO

48,37%

es el caudal de votos logrado por Lula da Silva contra el 43,25% obtenido por el presidente Jair Bolsonaro.

quedó en tercer lugar superando al centroizquierdista Ciro Gomez, que siempre ha sido el tercero en estas confrontaciones. Ese movimiento confirma, según los analistas locales, un posicionamiento hacia el centro y el centro derecha de la sociedad brasileña que implicará un fuerte desafío para el líder del PT.

Lula da Silva precisamente hizo campaña en esa línea, mostrándose con frecuencia con los empresarios más importantes de Brasil y reivindicando la responsabilidad fiscal y el respeto al libre mercado como uno de los lemas de su eventual gobierno. En ese esfuerzo, prometió, además, como hizo en sus anteriores gestiones, que podía producir un alivio a los sectores más golpeados por la pobreza en este enorme país que tiene poco más de 30 millones de indigentes, con problemas concretos de alimentación.

No es claro qué sucederá en el segundo turno de las elecciones. Un dato notorio es que Lula no consiguió el voto útil que había demandado, es decir que la gente lo votará para no perder su sufragio en alternativas que no tenían oportunidad.

Hay cuatro semanas muy complejas hacia adelante. Lula había dicho en una rueda de prensa en San Pablo, horas antes de las elecciones, que preveía la posibilidad de una segunda vuelta, y que si eso sucedía iba a constituirse otra clase de elección. Sugirió en ese sentido que intentaría atraer los votos tanto de Tebet como los de Ciro Gomes, que ocupó un ministerio durante uno de sus gobiernos. Esa seducción se mide en oferta de poder, vía ministerios entre otros procedimientos.

Bolsonaro en todo momento no dudó de su eventual victoria y con eso estimuló a sus seguidores. Era su vínculo con un electorado que lo venía llamando "mito" y que ha profesado una

Sigue en la página 4



4 | TEMA DEL DÍA LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

### Elecciones presidenciales en Brasil • Una nueva etapa electoral hasta octubre

### Viene de la página 3

lealtad personalista al extremo que algunos de sus seguidores habían prometido reaccionar con violencia si las urnas le eran esquivas.

En Brasilia han corrido rumores de una ofensiva de los camioneros, alineados totalmente con el gobernante, con piquetes en avenidas, rutas y calles, apuntando al Tribunal Superior Electoral, si el fallo no les era favorable. Según Bolsonaro, tenía todo para reunir el 60 por ciento de los votos. Hizo, de todos modos, una exitosa elección con una enorme recaudación de votos. Y mantiene su oportunidad de retener el gobierno.

La tensión, sin embargo, existe. Una recorrida de este enviado por las ciudades dormitorio que rodean a Brasilia mostraban que los votantes bolsonaristas se habían preparado para festejar en las calles una victoria que consideraban indudable. Un conductor de taxis comentó que la gente no estaba dispuesta a aceptar cualquier resultado. (Ver página 7).

El giro novedoso de estas elecciones se alimenta en el dato ahora concluyente de que el presidente cuenta con un apoyo mucho más sólido que el que se había previsto. Eso a despecho de sus tonos confrontativos y misóginos que lo enfrentaron con el enorme electorado femenino y con el juvenil.

Una noción que deberá revisarse es que el último debate entre los candidatos, el pasado jueves, con momento de violencia verbal, desprecios e insultos entre los dos principales postulantes, movió posiblemente el voto de los indecisos. Bolsonaro fue a ese encuentro con la decisión de mostrarse en lucha contra Lula y logró armar una imagen resuelta, frente a un ex presidente que se aferró a la exitosa historia de sus dos gobiernos evitando marcar propuestas y recibiendo una lluvia de ataques por la corrupción que marcó la última etapa del PT.

Aunque Lula sale victorioso, tiene una labor ardua en adelante. Sus candidatos fracasaron en distritos centrales como San Pablo donde habrá también balotaje pero con el postulante del PT con una diferencia importante de votos en contra y en Río de Janeiro, donde ganó el político que respalda el presidente Bolsonaro.

El ex mandatario encabeza una coalición de diez partidos desde una izquierda muy tibia hasta la centroderecha, pero necesitará aumentar su espectro para garantizar su victoria. En otras palabras, deberá correr muchísimo su discurso con los riesgos que supone. También está en las perspectivas el tamaño de la eventual victoria en la segunda vuelta, necesaria para enfrentar los problemas económicos, en especial fiscales, de este gigantesco país.

Un dato a tener en cuenta es que el 51 % del electorado brasileño gana hasta dos salarios mínimos al mes (unos 450 dólares), escasos para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. Del 57 % de ese enorme segmento de excluidos llegan una enorme porción de los votos a Lula. Por debajo de ese nivel, se amontonan unas 30 millones de personas con problemas concretos de alimentación. No importa quién gane finalmente. Esos sectores no esperarán para golpear las puertas del gobierno.



Presentación. El presidente Jair Bolsonaro, anoche, poco antes de hablar a la prensa en Brasilia luego de conocerse el resultado final. AP

Balance. Lula ganó, pero con mucho menos de lo esperado. Bolsonaro perdió, pero con un enorme caudal de votos. Los dos necesitan al centro político para vencer.

# Un comicio con dos ganadores y un enigma hasta el balotaje

### Análisis

#### Brasilia. Enviado Especial Marcelo Cantelmi

La elección brasileña se zanjó con dos ganadores y ésa es la principal novedad, aunque no debería constituir una sorpresa. El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, triunfó claramente. Lo hizo amparado por los éxitos de sus dos gobiernos de hace años pero que se mantienen vivos confrontados por una realidad brasileña muy dura, con el futuro cancelado para amplias mayorías ilusionadas con un cambio.

También por un giro tenue pero claro que dio el líder del PT hacia un centro con el que buscó seducir, aunque con relativo éxito, a los segmentos de la clase media. El último elemento a su favor ha sido el voto en contra de lo que hay, mucho menor a lo que se preveía,

El otro gran ganador de esta jornada es el presidente Jair Bolsonaro, cuyos defectos acabaron convirtiéndose en virtudes para un amplio sector de la población. Esos votantes se despreocupan de los tonos altaneros del mandatario, sus inclinaciones autoritarias,

la pandemia. No creen en Lula y no hay otra alternativa. Frente al 48% que reunió el líder del PT, el mandatario sumó poco más de 43%, casi la otra mitad del país. Lo que le faltó para triunfar fue el voto en su contra que favoreció a Lula.

El presidente de ultraderecha venía ya dando pautas de una fortaleza política incluso con las encuestas fallidas que lo colocaban con 37% frente al lugar de favorito de Lula. El dato ya antes de las urnas era que este presidente, aunque perdiera, tenía todos los elementos a favor para liderar la oposición. Una alternativa que, aún si pierde el poder, se constituirá de todos modos con mayor fortaleza en la segunda vuelta, que necesariamente agrupará a todos los votantes entre ambos contendientes.

Lo que parece estar indicando esta novedad electoral sin derrotados es el lugar político y social que está eligiendo la sociedad brasileña. Es interesante observar en este sentido que la senadora centroderechista Simone Tebet logró el tercer lugar, superando al tenue centroizquierdista Ciro Gomes. Todo el espectro de estas tres figuras, con un ex mandatario corrido al centro que gana por cuatro puntos, un presidente que corporiza

el desprecio a la modernidad, la cues- el extremo de una tendencia y una También sobre la devastadora crisis tión de género y su penosa gestión de dercera elegida con un perfil más per-económica de aquellos años que, feccionado sobre la misma vereda, es un indicador de qué es lo que quieren los brasileños desde el poder.

> No sucede solamente en este gigantesco país. Es un fenómeno regional que acaba de confirmarse en Chile con el referéndum que derribó el provecto de nueva Constitución. Hay un mensaje ahí que conviene entender. Es el final de lo que un inteligente analista ha llamado la "necrofilia ideológica", en referencia a las ideas muertas a las que se abraza una legión de dirigentes políticos en este espacio. El caso argentino es paradigmático de ese defecto.

Lula, de histórico pragmatismo (solo alcanza recordar su cercanía y comprensión con el entonces presidente George W. Bush cuando Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Diego Maradona lo repudiaban en Mar del Plata), parece haber percibido con claridad esas mutaciones. Pero no logró convencer, al menos no lo suficiente. Esa será su tarea para este mes.

Esas dificultades tienen una explicación, entre otras. Un fallido grave en este dirigente, que es una demanda muy reiterada entre la gente, es la ausencia de una autocrítica por la corrupción que encerró el final del extenso período de gobiernos del PT.

combinada con el otro problema, fue el trampolín que llevó al poder a Bolsonaro. Lula nunca aceptó esas culpas. Quizá lo haga a partir de ahora.

En cuanto a Bolsonaro, su comportamiento en este mes crucial es un enigma. Hay sin embargo algunas

Desde antes del arranque de esta campaña, las comparaciones con ciertos desbarrancos de la experiencia política norteamericana de la era de Donald Trump han estado presentes en Brasil de un modo sugestivo y raramente rutinario. Ese espejo insistente se explica porque el mandatario brasileño es un símil del magnate, en su pensamiento, modos, en los desiertos morales y de conocimiento que comparten.

Ese camino, incluso repetir el juego del fraude y el rechazo de la derrota, ha tentado al equipo del presidente, dividido los bandos políticos y los confrontativos que encabezan respectivamente dos de sus hijos. Pero es claro que no conseguirá derrotar a Lula si no abandona ese sendero, modera el lenguaje, muestra algún tipo de crecimiento y de tolerancia. Es dificil imaginar que semejante transformación pueda ocurrir. A esa im-

posibilidad apostará Lula.

TEMA DEL DÍA | 5 LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

### Elecciones presidenciales en Brasil • La incógnita seguirá hasta el 30 de octubre

PL. El presidente actual confronta abiertamente con sus adversarios. Su lema: Dios, Patria, Familia.

# Bolsonaro, un líder provocador que juega en el límite

### Perfil

Un fusil en una mano y la Biblia en la otra. La imagen podría ilustrar, a grandes rasgos, a Jair Messias Bolsonaro, el presidente que busca un nuevo mandato de cuatro años en Brasil.

Capitán de la reserva del ejército, referente de la extrema derecha de América Latina, el mandatario no ahorra insultos, exabruptos y acusaciones en sus apariciones públicas.

Con la misma base que lo llevó al poder en 2018 y que incluye a militares, policías, pastores evangélicos y empresarios del campo, el candidato del Partido Liberal (PL) usó para esta campaña el lema "Dios, Patria y Familia", que popularizó Benito Mussolini en la Italia de los años '30.

Bolsonaro, de 67 años, defiende la "plena libertad" individual, en la que incluye el "derecho" de los ciudadanos a la autodefensa y a portar armas, que impulsó con varias leyes. Anticomunista a ultranza, suele ver la hoz y el martillo en todo lo que le resulta adverso, y no oculta su nostalgia de la dictadura brasileña (1964-1985) y de otros regímenes militares de los años 70 en América del Sur.

Suele calificar de "comunistas" a todos los líderes progresistas surgidos en los últimos años en la región. Y no ahorra en ataques verbales contra su gran rival, Luiz Inácio "Lula" da Silva. "Brasil no puede perder su libertad frente a quien es contrario a la familia y defiende la ideología de género, liberar las drogas y el aborto" o "cerrar las iglesias", repite Bolsonaro, en alusión a supuestas intenciones que Lula en rigor nunca expresó.

Admirador del ex presidente estadounidense Donald Trump, Bolsonaro también apuesta al enfrentamiento abierto con sus adversarios, y hasta con instituciones como la Corte Suprema o la Justicia electoral. Desde que llegó al gobierno, mantuvo duros pulsos con la Justicia, que reguló su armamentismo y su negacionismo frente a la pandemia de Covid-19, que ya dejó en Brasil casi 690.000 muertos. Desde el inicio de la crisis sanitaria, Bolsonaro minimizó su gravedad, condenó las medidas preventivas, puso en duda las vacunas y tildó al virus de "gripecita".

"Tenemos que dejar de ser un país de maricas", vociferó a mediados de 2020, ante el temor que despertaba la pandemia. Una más de las expresiones que le valieron acusaciones de homofóbico, y que se sumaron a otras consideradas machistas o racistas.

Con la misma actitud desafiante enfrentó los cerca de 140 pedidos de juicio político presentados en el Parlamento y la apertura de varias investigaciones en su contra en el Supremo Tribunal Federal, en particular por desinformación. No dudó entonces en atacar frontalmente a la justicia.

Al final de su mandato, Bolsonaro todavía cuenta con el apoyo de buena parte de quie-

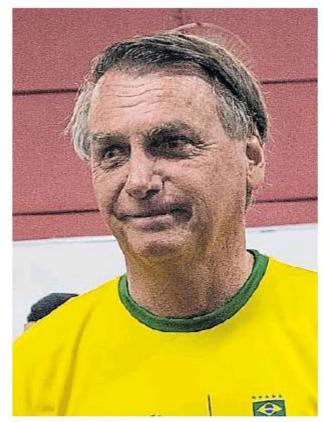

Presidente. Bolsonaro va por la reelección.

nes lo llevaron al poder hace cuatro años: los influyentes lobbies de las armas y el agronegocioy el poderoso electorado evangélico. Al mismo tiempo, intentó atraer a la población más vulnerable con ayudas sociales. En los últimos meses, renovó los subsidios que aplicó durante los meses más duros de la pandemia.

Nacido en 1955 en una humilde familia de inmigrantes italianos en un pueblo del estado de San Pablo, Jair Bolsonaro optó por la vida military se formó en la Academia de Agujas Negras, de la que salieron muchos de los que luego serían ministros de su gobierno. Su carrera castrense, sin embargo, duró solo nueve años. Terminó en 1988, tras enfrentar un proceso en la Justicia militar por casi llamar a una insurrección en reclamo de aumentos salariales.

Saltó así a la política. Fue concejal en Río de Janeiro y luego diputado federal durante 28 años, en los que pasó por una decena de partidos. En 2018 obtuvo la presidencia tras ganarle en segunda vuelta a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, con 55% de los votos.

Ese año, en un acto de campaña, fue apuñalado en el abdomen por un manifestante desequilibrado. Tras varias cirugías se recuperó y logró llevar a la ultraderecha por primera vez al poder en Brasil subido a una ola "antisistema" que ya no parece tener la misma fuerza.

Bolsonaro se presenta como católico y tuvo cinco hijos de tres matrimonios. Los tres hijos mayores, a los que está muy unido, son también políticos, y hoy son investigados por sospechas de corrupción o difusión de informaciones falsas. Su esposa actual, Michelle, es una ferviente evangélica que ganó protagonismo en la campaña, en la que el presidente reavivó su lema "Brasil por encima de todo. Dios por encima de todos".

Carolina Brunstein

PT. Tornero mecánico, líder sindical, abanderado de sectores pobres y condenado por corrupción.

# Lula, el hombre que dejó atrás la cárcel y sueña con volver

### Perfil

"Mentiroso. Ex presidiario. Traidor de la patria". En el último debate por TV, el jueves pasado, el presidente Jair Bolsonaro desplegó su furia para describir a su principal rival en las elecciones de este domingo, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El ex líder sindical, fundador del Partido de los Trabajadores, respondió con firmeza: "Este 2 de octubre, el pueblo te va a mandar a casa". Amparado en las encuestas que lo presentan como favorito Lula da Silva se ilusiona con volver a colocarse la banda verde y amarilla. Sus anuncios de campaña revivieron el lema que popularizó desde su primer intento por llegar a la Presidencia, en 1989, cuando era un combativo líder sindical temido por los empresarios y por las clases pudientes: "Sin miedo de ser feliz".

Tres décadas después, Lula se apoya hoy en una decena de partidos progresistas de tendencia diversa y, para hacer frente a Bolsonaro, no tuvo reparos en abrazarse con antiguos adversarios, como el conservador Geraldo Alckmin, su candidato a vicepresidente.

Con estos respaldos y el recuerdo de la experiencia de sus ocho años de gobierno (2003-2010), ahora Lula ya no despierta los temores que alimentaba dos décadas atrás. Por el contrario, el sector privado lo mira con cierto agrado. Recuerda, claro, los beneficios que obtuvieron las empresas privadas en su gestión, una época de fuerte crecimiento económico.

Ahora promete volver a mover la rueda de la economía, generar empleo con obras públicas y calentar el consumo con programas de distribución de renta. Pero el mensaje de Lula, con su voz ronca y el lenguaje llano y directo de alguien que nunca pasó por la universidad, llega principalmente a los sectores más pobres. A ellos les asegura que "cuidará del pueblo" y repetirá la hazaña de terminar con el hambre, cuando la crisis económica derivada de la pandemia vació las alacenas de 33 millones de brasileños.

Para seducir una vez más a los sectores populares, su histórica base de apoyo, la campaña de Lula revivió otro recuerdo: la historia del propio ex mandatario, que de chico, con su familia, huyó del hambre desde el empobrecido noreste de Brasil para buscar oportunidades en San Pablo, la región más industrializada del país.

Lula aprendió a sobrevivir en la calle como vendedor y limpiabotas, hasta que, de adolescente, se formó como tornero mecánico en San Pablo. Fue el primero en su familia que logró tener una profesión, un sueldo mínimo y una casa. En las fábricas Lula se unió al movimiento sindical y llegó a presidir la central obrera más importante del país. Pero sobre todo, despuntó como un hábil y pragmático estratega de verbo demoledor.



Ex mandatario. Lula da Silva, del PT.

El sindicalismo fue el trampolín de su carrera hacia la Presidencia. En los años 80 fundó el Partido de los Trabajadores (PT), una fuerza de origen trotskista que terminó convertida en una formación de centroizquierda que se alió a los conservadores. Al llegar al poder, el sindicalista combativo mostró su otra cara. Se enfundó en trajes elegantes y, con su versión más moderada, consiguió ganarse la confianza del mercado y de la banca. Dirigió una economía pujante beneficiada por el boom de las materias primas y sacó de la pobreza a cerca 28 millones de personas, un éxito que le reconocen hasta sus adversarios.

Pero su enorme popularidad, que llegaba al 87% en enero de 2011, cuando terminó su segundo mandato, se vio empañada por la corrupción.

Lula llegó a ser condenado dos veces por una serie de escándalos de desvío de fondos públicos y pasó un año y medio en prisión, entre abril de 2018 y noviembre de 2019. Y tuvo que resignar su intención de presentarse a las elecciones de hace cuatro años, que finalmente ganó Bolsonaro.

Un año después, el Tribunal Supremo anuló esas dos causas por errores e irregularidades procesales y le allanó el camino político.

Desde entonces, trató de limpiar su nombre y de defender que el motivo de sus condenas fue puramente político, para permitir el triunfo electoral de Bolsonaro.

Pero lo cierto es que la corrupción sigue siendo el punto débil al que apuntan la mayoría de los ataques de sus detractores, y es una de las razones detrás de las altas tasas de rechazo a Lula, que llegan al 38%.

Exactamente 20 años después de la victoria que lo llevó a la presidencia, Lula tiene confianza en desbancar a Bolsonaro.

6 TEMA DEL DÍA

### Elecciones presidenciales en Brasil • Desafíos para el futuro gobierno



En fila. Una larga cola de votantes espera su turno para sufragar en el barrio Mare de Río de Janeiro. AP

**Cifras.** Aunque Brasil crece más de lo esperado, el futuro presidente encontrará una inmensa deuda y alta inflación.

# La economía puede ser una manzana envenenada para el próximo gobierno

SAN PABLO. AGENCIA EFE

Alba Santandreu

Brasil encara en estos meses un crecimiento más robusto de lo esperado, desempleo a la baja y una aparente salud fiscal. Pero la economía puede ser una manzana envenenada para el futuro mandatario.

Los favorables números económicos podrían ser tan solo un espejismo en un país que sigue aún recuperándose de los efectos de la pandemia y de la guerra en Ucrania, tales como una inflación disparada y la deuda por las nubes.

Bolsonaro concluirá su primer mandato con un Brasil más endeudado que cuando asumió el poder (equivalente al 77,6% del PBI en julio) y dejará lo que los economistas han tildado de "bomba fiscal".

"Parece que estamos en una situación buena, de alivio fiscal, pero se trata solo de un fotograma, cuando vemos la película completa observamos varias amenazas preocupantes para 2023", explicó a la agencia a EFE la economista Julliana Damasceno, analista de la consultora Tendencias, una de las más importantes.

Diversos economistas consultados por EFE coinciden con Damasceno en que los gastos se encuentran contenidos y existen demandas sociales que presionarán el presupuesto y la situación fiscal del país.

Como ejemplos, la experta citó la más que probable extensión de las ayudas sociales de 600 reales mensuales (unos 115 dólares) que el gobierno entrega a las familias pobres, o una posible subida salarial a los funcionarios, cuyas nóminas están congeladas desde 2017.

Ninguna de las dos propuestas se encuentran en el borrador del presupuesto enviado por el gobierno de Bolsonaro al Congreso, pero la presión social puede hacer que su aprobación sea inevitable.

"Muchos problemas están siendo empujados para el año que viene, principalmente en la parte fiscal", alertó a EFE Bráulio Borges, economista de la Fundación Getulio Vargas (FGV) y de la consultora LCA.

De acuerdo con Borges, las "bondades" que el gobierno de Bolsonaro ha otorgado en términos fiscales para estimular la economía en pleno año electoral comprometerán las finanzas del país en los próximos años.

El PBI brasileño creció un 1,2% en el segundo trimestre de 2022, por encima de las expectativas, y empujó al gobierno a elevar las previsiones para este año del 2% hasta el 2,7% anual. "Ese crecimiento ha sorprendido mucho, pero en parte tiene que ver con la propia política fiscal super expansionista que el gobierno está promoviendo para conseguir su reelección", declaró Borges.

El mercado prevé un leve crecimiento del 0,50% en 2023. El frenazo, resaltó el economista, será un también un reflejo diferido de la política monetaria llevada a cabo por el Banco Central para contener la inflación.

"La política monetaria va a tener impacto más fuerte (en la economía) a finales de este año y principalmente el año que viene", explicó.

La tasa de interés escaló desde el 2% en marzo de 2021, un mínimo histórico por la pandemia, hasta el 13,75% este mes, su mayor nivel desde

La incesante subida de los intereses por parte del Banco Central consiguió frenar, en parte, el avance de la inflación, que cerró agosto en el 8,7 % interanual tras haber superado los dos dígitos.

Aún así, a la moderación de los precios también contribuyó la reducción de impuestos a los combustibles anunciada por Bolsonaro de forma polémica tan solo algunos meses antes de los comicios en los que buscaría su reelección. FALLAS SIN PRECEDENTES EN BRASIL

### Las encuestadoras, las más notables derrotadas de estas cruciales elecciones

Todas dijeron que Lula ganaba por amplia mayoría. Lo marcaron hasta las últimas horas del comicio.

BRASILIA. ENVIADO ESPECIAL

Un notable desarrollo de las elecciones brasileñas es el fracaso notorio de las principales encuestadoras brasileñas que en un conjunto homogéneo pronosticaron una victoria segura y consistente del ex presidente Lula da Silva.

Horas antes del comicio dos de estas empresas, la prestigiosa Datafolha y su competidora IPEC evaluaron que el líder del PT se imponía prácticamente en la primera vuelta al reunir el 50/51% de las intenciones de voto.

Todo el resto de las empresas de pesquisas cometieron los mismos fallidos. La discusión la habían concentrado en si había o no balotaje.

Esta elección ha sido un desafío particularmente complicado para estas empresas. Deben rastrear un país enorme, con dificultades incluso de seguridad en algunas ciudades como Río de Janeiro.

Una de las razones de esas complicaciones es que el gobierno de Jair Bolsonaro impidió realizar el censo de actualización en 2020. De modo que la base con la que los institutos de medición exploran los comportamientos electorales, hacen sus evaluaciones y miden por nivel etario, de ingresos, sexo o raza tiene doce años de antigüedad. Según los especialistas, uno de los problemas más significativos es la evaluación económica de la sociedad brasileña. En Brasil la pobreza se mide según cuántos salarios mínimos accede el individuo o la familia. Un indicador para redondear la encuesta es la división económica en la sociedad. Eso les permite a los institutos revisar, como si se tratara de escalones, los distintos niveles de la renta brasileña y desde ahí detectar cómo vota cada sector y sus preferencias.

El IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoría Estratégica) calcula que aproximadamente 57 por ciento de todos los votantes actuales, percibe alrededor de dos salarios mínimos, unos 400 dólares, insuficientes para sostener los gastos corrientes de una familia.

Pero otras empresas reducen ese porcentaje a 38%, una diferencia significativa. Esto es muy importante porque en esos sectores pauperizados o de bajos ingresos está una parte muy central del voto a Lula da Silva. También hay diferencias sobre los segmentos con mejores ingresos, por ejemplo con cinco o más salarios mínimos. Para unos es el 22 por ciento de la población, para otros no llega al 15%.

El problema es que ninguna de estas empresas aclaró estas deficiencias. Por el contrario, se comportaron con un nivel de asertividad tal que generaron una común reacción de parte de la prensa. También de los políticos que acomodaron su campaña en torno a esos números que el campamento de Bolsonaro aseguró en todo momento que eran equivocados.



Simpatizante. Un seguidor del presidente Bolsonaro en Río. AFP

TEMA DEL DÍA 7 LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

### Elecciones presidenciales en Brasil • Costumbres electorales en el vecino país



En la calle. El uso de las camisetas con los colores distintivos de cada partido. En la imagen, un colegio electoral de Río de Janeiro. AFP

Expresión. En Brasil, la gente vota llevando consigo símbolos de sus preferencias. Y visten remeras que representan a los dos principales candidatos, Bolsonaro o Lula.

# El duelo de las camisetas rojas y amarillas frente a las urnas

### Clarín en Brasil

Brasilia. Enviado Especial Marcelo Cantelmi

En un barrio cercano al área administrativa de Brasilia, una familia completa, padre, madre y tres niños, caminan en hilera, todos con una remera amarilla hacia el colegio electoral. "Esos son votantes de Jair Bolsonaro", le dice el taxista al periodista.

"Veamos dónde hay de Lula....Ahí está esa pareja, no tiene la camiseta vermelha (roja) pero tienen los escuditos del PT", señala. La chica muy joven lleva un top donde está el rostro de Lula da Silva. Su compañero lo tiene también en la remera.

Detrás de ellos, entre otras tres camisetas amarillas, se ven dos remeras rojas. Caminan casi juntos. "Tres a dos", dice sonriente el taxista que parece divertirse con la exploración sobre quiénes votan por quien.

En Brasil la gente no solo habla abiertamente sobre a cuál candidato eligen sino que llevan a los lugares de votación abiertamente símbolos partidarios o ropas bien identificatoria de sus preferencias. De ahí los colores de las remeras casi como una bandera. La campaña aquí no se detiene en ningún momento, ni frente a la

Cerca de esta barriada de clase media en la zona sur de la capital, está la sede del Superior Tribunal Electoral que tiene a su cargo supervisar el comicio y determinar los resultados. Es un blanco común de los oficialistas. El edificio, con un amplio parque enfrente, una característica de la ciudad, está vallado con patrullas policiales que permiten solo el ingreso de personal autorizado.

Sobrevuela en este país el temor a incidentes por la enorme polarización que ha alcanzado el comicio y debido a los antecedentes previos de episodios de violencia. Las mismas prevenciones se han tomado con el resto de la estructura judicial, incluida especialmente la Corte Suprema y la zona del Poder Ejecutivo.

La ciudad estuvo ayer muy tranquila con poca gente en las calles muy libres de automóviles este domingo. Solo había aglomeraciones en las puertas de los colegios. Después de visitar otras dos escuelas en áreas también de nivel medio, llegamos a la ciudad satélite de Paranoa, a unos 40 minutos de la capital.

Es una zona de clase media baja o más bien pobre. El lugar está mucho menos cuidado que el centro de la ciudad. Las viviendas son todas muy parecidas, casi no hay edificios altos, se ve mucho automóvil antiguo y deteriorado y las calles, sembradas de boletas de propaganda electoral.

El periodista visita una escuela muy humilde de la ciudad, muy lle-

na de gente, que es donde votó el taxista. Es un edificio antiguo, un colegio de educación primaria.

Había colas en casi todas las aulas y también proliferaban las camisas amarillas de Bolsonaro pero se veían menos rojas de Lula da Silva. "Yo estuve aquí una hora y media para votar", dice. Dato del presentismo y del interés popular.

Al periodista le tocó un chofer de taxi fiel seguidor del presidente a quien votó con entusiasmo. No es extraño. Ese gremio como el de los camioneros tiene una fuerte afinidad

### En Brasilia se ven más camisetas amarillas del presidente que las rojas de su desafiante.

con el gobernante. El hombre además es evangelista, lo que añade otra explicación a su favoritismo.

Se llama Reinaldo, es joven, educado, amable y muy tolerante. No hace ningún comentario ofensivo contra los partidarios en la calle de Lula da Silva.

Reinaldo está convencido de que las encuestas "están mal hechas, solo pesquisan sectores que les van a dar como resultado que gana Lula".

En su opinión previa al final del co-

micio, no debería haber lugar para una segunda vuelta porque es fuerte el apoyo a Bolsonaro, dice convencido. Su visión incluye todas las prevenciones y advertencias discursivas del mandatario respecto a la "inclinación comunista" del líder del PT, y supuestamente alta capacidad destructiva.

#### ¿Por qué es mejor Jair Bolsonaro que Lula da Silva?

-Lula ha hecho desastres aquí desde 2002 (primer gobierno del PT). Es como en tu país Cristina. Bolsonaro, con todos los problemas que ha tenido que sufrir, ordenó el país.

Reinaldo es apasionado, no se detiene en detalles para su argumento, pero no cree en la transparencia del comicio. Dice que los tribunales y el sistema de voto electrónico son peligrosos. "Estuvieron hackeados durante ocho meses", afirma, repitiendo una antigua fake que ha difundido el bolsonarismo. "Todos los jueces fueron nombrados por Lula", añade cabeceando resignado. Señala a su alrededor, remarcando que ese universo de remeras amarillas prueba que él y no los sondeos tiene razón.

### -¿Y qué pasa si no gana Bolsonaro?

-Esta gente no se va a conformar. Se va a enojar. Esta elección es para nosotros un campeonato mundial de fútbol, como un partido entre Argentina y Brasil. La gente no aceptará cualquier resultado.

LO QUE VIENE

### **El presidente** gobernará con un Congreso fragmentado

RÍO DE JANEIRO. AFP

El mandatario que asuma el poder el 1º de enero de 2023 en Brasil tendrá que lidiar con un Congreso poco renovado, muy fragmentado y con una mayoría de legisladores vinculados a partidos conservadores y de centroderecha.

Según proyecciones divulgadas ayer, el porcentaje de caras nuevas en la Cámara de Diputados que fue elegido este domingo se limitará al 34 %, muy por debajo del registrado en 2018 (47%) y el menor nivel en los últimos 22 años. La proyección del Instituto Ideia indica que el 66% de los 513 actuales diputados conseguiría la reelección. Los cálculos son similares a los del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria que prevé que, con la reelección de unos 300 diputados -entre los 445 que buscan nuevos mandatos-, el nivel de renovación será del 40%. En anteriores elecciones el número de los que intentaron la reelección fue menor: 407 en 2018 y 387 en 2014.La renovación será aún menor en el Senado debido a que ayer apenas fueron electos 27 de los 81 senadores, un tercio del total, y varios tenían la reelección garantizada, según los sondeos. La limitada renovación mantendrá en el Congreso la actual mayoría conservadora, con partidos de centro y de centroderecha como dominantes, y bajo el control de parlamentarios vinculados al sector agrario y a grupos religiosos y al área de seguridad.

Los partidos de centroderecha y de derecha volverán a tener la mayoría mientras que los de centro-izquierda y de izquierda elevarán su presencia pero seguirán siendo minoría. Igualmente indicaban que el Congreso estará totalmente fragmentado, con representantes de entre 20 y 22 diferentes partidos, el mayor de los cuales no alcanzará los 90 diputados (17,5%). Según las proyecciones, la mayor formación será el derechista Partido Liberal (PL), que postuló a Jair Bolsonaro a la reelección, con entre 75 y 90 diputados, por encima de los actuales 76. La segunda minoría la conformará el PT, de Lula da Silva, con entre 60 y 65 legisladores, más que sus actuales 56. Enseguida se ubicarán cinco partidos de centro-derecha y centro, que son los que ejercen actualmente el dominio en el Parlamento: Progresistas (PP, entre 53 y 59 legisladores), Unión Brasil (entre 50 y 54), Partido Social Democrático (PSD, entre 49 y 54), Republicanos (vinculado a grupos evangélicos, entre 38 y 42) y Movimiento Democrático Brasileño (entre 36 y 40).

8 TEMA DEL DÍA

Elecciones presidenciales en Brasil • La repercusión en la Argentina

LAS RELACIONES CON EL PAÍS VECINO

# Alberto F. felicitó a Lula, pero los K esperaban una diferencia mayor

Hubo desilusión en el oficialismo. Por las encuestas, creían que la elección podría haberse definido anoche.

Natasha Niebieskikwiat natashan@clarin.com

"Felicito a mi querido @LulaOficial por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática", tuiteó Alberto Fernández este domingo a la noche.

Con desilusión por no haber podido festejar la ansiada victoria de Lula da Silva en primera vuelta, el Gobierno buscó transformar en triunfo el sacudón que les dejó la primera vuelta presidencial en Brasil. La definición será en balotaje el 30 de octubre.

Alberto Fernández siguió los comicios desde Olivos en comunicación con el embajador en Brasilia, Daniel Scioli, con su canciller Santiago Cafiero y con su portavoz Gabriela Cerruti. La pregunta era entonces cómo salir a hablar anoche. De qué manera. Finalmente salió el Presidente.

El kirchnerismo contaba-como los medios de comunicación- con las encuestas que daban el triunfo para el ex presidente brasileño por un amplio margen, acaso anoche mismo, si sacaba más del 50%.

Sin embargo, el mismo Fernández empezó a oír de primera mano de quienes estaban en el terreno algunas advertencias de que su amigo podía no estar tan bien ubicado para saborear el triunfo anoche.

Bolsonaro incansable arrastraba mucha militancia, y a Lula da Silva se lo vio en manifestaciones más flacas este último fin de semana. Y el último debate electoral no lo favoreció



### Filas de brasileños para votar en la embajada en Buenos Aires

Con banderas verdes y amarillas o camisetas de equipos de fútbol, la comunidad brasileña en la Argentina salió ayer a votar en forma masiva en las cinco sedes electorales dispuestas en todo el país. Sobre un padrón de más de 12 mil personas, la inmensa mayoría lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a la Embajada de Brasil, en Cerrito 1350, por momentos se vieron filas de más de 100 metros. La Argentina fue el país con el mayor número de ciudadanos brasileños en condiciones de votar de toda Latinoamérica. (Foto: Enrique G. Medina)

frente a su principal rival.

Anoche en TN, el embajador Scioli analizó: "Se esperaba un triunfo de Lula quien termina ganando por cinco puntos, que no es un tema menor; lo que sí, el porcentaje que alcanza Bolsonaro es más de lo esperado". Para Scioli, "evidentemente hubo una profunda polarización, y se reconfigura ahora la estrategia electoral como han declarado cada uno por su lado, Lula saliendo a buscar el voto y conversar con las otras fuerzas políticas, y Bolsonaro que va a seguir poniendo el énfasis en la recuperación de la economía".

Scioli habló del "final vibrante" de las elecciones, destacó en el análisis los "contrastes" en muchos estados, y cómo fue clave para Lula el nordeste brasileño, donde "arrasó".

Juntos por el Cambio, de su parte, emitió anoche un comunicado cuyo texto se diferenció por completo del que difundió el Presidente, quien decidió no esperar los resultados definitivos de la segunda vuelta.

"La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio felicita al pueblo brasileño por una nueva muestra de fortaleza de su democracia. Las relaciones entre nuestros países tienen una importancia estratégica y anhelamos en los próximos años poder fortalecer juntos una potente alianza, empezando por el Mercosur, que mantenga a nuestra región y al Atlántico Sur como zona de paz, comprometida con los valores de la democracia y los derechos humanos", señalaron.

El Gobierno en pleno siempre apostó por Lula Da Silva, **una relación de larga data** que los Kirchner llevaron con algunos sobresaltos pero que Alberto convirtió en amistad.

Alberto lideró la campaña del Lula Libre, cuando el ex mandatario estaba en la cárcel. Varias veces hablaron por teléfono y el Gobierno apoyó al Instituto Patria que hizo campaña especial por Lula, que tuvo hasta cierre hace una semana con el gobernador Axel Kicillof.

Este vínculo estrecho dañó la relación de Fernandez y Bolsonaro que

### Scioli analizó que en Brasil se reconfigurarán las estrategias para la segunda vuelta.

desde su misma campaña electoral usó al kirchnerismo como espejo de aquello que no quería para Brasil. Bolsonaro y su hijo Eduardo, instalaron entre sus seguidores que Argentina iba a camino a ser Venezuela. Y en esta segunda campaña, la Argentina fue usada en las redes como lo más negativo del "socialismo", comparándosela con los cubanos, nicaragüenses y venezolanos.

Al mismo tiempo un grave déficit de esta cuarta gestión kirchnerista fue haber ideologizado y personalizado las relaciones con Brasil al punto de que durante tres años no ha habido ningún encuentro de presidentes argentino-brasileño sólo por falta de coincidencia ideológica.

El vínculo entre Argentina y Brasil fue viable en la práctica por las gestiones de Scioli en Brasilia, y de Cafiero en Buenos Aires. El embajador Scioli incluso presentó en los últimos días un plan para reactivar el vínculo en todas las áreas, que sería factible con Lula o con Bolsonaro en Planalto. Se sabrá en cuatro semanas.

IMPACTO DEL RESULTADO ELECTORAL

# Brasil, el socio argentino: invierte y es el gran destino de exportaciones

Silvia Naishtat snaishtat@clarin.com

La relevancia de Brasil para Argentina es indiscutible. Se trata del destino de las principales exportaciones de manufacturas y sobre todo de las realizadas por las pymes. De acuerdo al experto Marcelo Elizondo, fueron US\$ 8.000 millones en los primeros 8 meses de 2022, y "probablemente unos US\$ 12.000 millones cuando termine el año, lo que **duplica** las exportaciones hacia los otros dos mayores mercados, China y EE.UU".

Pero en los últimos años, el Mercosur, que fue el gran proyecto común en el regreso de la democracia con Raúl Alfonsín, quedó atrapado en la disidencias entre los presidentes Fernández y Bolsonaro. Y actualmente parece condenado al olvido, despoblado de una acción conjunta en un mundo que se abre a las cadenas regionales de valor. Hay quienes piensan que, si Lula gana, redoblará el compromiso con el Mercosur.

"Lula presidente augura relaciones más cercanas y amistosas con la región. Es sabido que trabaja con mirada estratégica sobre todo en el escenario abierto por la decisión de EE.UU. y la Unión Europea de sancionar a Rusia por invadir Ucrania quitándolo del sistema de pagos internacionales (Swift)", afirma Diana Tussie, directora de la maestría de Relaciones Internacionales de Flacso. Tussie marca que, en temas comerciales, "la plataforma Lula destaca su apuesta por consolidar el Mercosur. Lula se comprometió, de ser elegido, a acelerar la integración de Bolivia al Mercosur, que es importante para las relaciones con Europa, con China. También a impulsar el acuerdo de libre comercio con Europa".

A su vez, Elizondo recuerda que Brasil es el cuarto mayor inversor extranjero en Argentina "y es el mayor emisor de turistas extranjeros con el 22% de los que vinieron al país en lo que va del año. Se estima que viven en Argentina unos 90.000 brasileños, personas bien calificadas laboralmente".

En su visión, "Brasil es un socio que puede facilitar el acceso argentino a una internacionalización virtuosa, en la medida en que es cada año uno de los principales receptores de inversión extranjera directa del mundo y tiene hundidos en su territorio unos US\$ 800.000 millones por empresas extranjeras, casi diez veces lo acumulado en Argentina".

Desde otra perspectiva, Máximo Donicelli, de Invertir On Line, resalta que la economía brasileña está para el despegue: "Registró deflación, alcanzó superávit fiscal y la deuda del sector público es 50% del PBI, la mayoría en reales". En definitiva, si a Brasil le va bien, será viento a favor para la Argentina.

pressreader



OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 30/09/22 AL 17/10/22 O HASTA AGOTAR STOCK DE 19.000 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. GIGANTE PREHISTÓRICO: PRODUCTO NACIONAL - ORIGEN ARGENTINA.

### **EL PAÍS**

Tensión en el Sur • Marcha de vecinos contra las usurpaciones y la violencia



Freno. Los vecinos de Bariloche avanzaron al sur por la ruta 40, pero fueron interceptados por la policía. Hicieron su acto en el lugar. Fotos: AGENCIA BARILOCHE

# Villa Mascardi: banderazo contra las tomas y la violencia de los supuestos mapuches

Una caravana de 100 autos partió de Bariloche, pero la policía le impidió llegar a la zona de las ocupaciones. Referentes mapuches habían pedido frenar la marcha.

BARILOCHE, CORRESPONSAL

Claudio Andrade candrade@clarin.com

Más de 100 vehículos participaron ayer de la caravana organizada por un grupo de vecinos de Bariloche con el objetivo de llegar a Villa Mascardi, para manifestarse en contra de las ocupaciones de supuestos mapuches y los hechos vandálicos en la zona.

La marcha comenzó en la ciudad y siguió camino al sector de conflicto hacia el sur por la ruta 40, donde fue frenada por la policía de Río Negro.

Los vecinos decidieron andar unos metros de a pie en una suerte de caminata simbólica hasta Mascardi. "Terroristas de Mascardi, DEsalojo ya", decía una bandera que encabezó la marcha.

Al banderazo se sumó Patricia Bullrich quien fue acompañada por referentes de Juntos por el Cambio Rionegro. "Vine como cualquier ciudadana a reclamar que se cumplan las leyes porque las leyes y la Constitución fueron enterradas acá por el gobierno nacional", le dijo a Clarín la ex ministra de Seguridad.

"La Argentina es un país que vive al margen de la ley y vivimos bajo un gobierno que avala la quema de casas, las usurpaciones y las agresio-



En la protesta. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, en la ruta 40.

nes. Es un Gobierno que está del lado del delito, la violencia extrema y el terrorismo. Hay que cambiar esto de una manera radical", arremetió.

La ex funcionaria denunció ante este diario días atrás que habían sido detectados al menos cinco integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en el área.

Mientras tanto los principales referentes mapuches de Río Negro enviaron una carta urgente al presidente Alberto Fernández para impedir que se realice la Marcha.

El werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, y el titular del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CoDeCI), Newen Loncoman, también solicitaron una audiencia urgente con el mandatario con el propósito de frenar la protesta, que a su entender, podía desembocar en hechos de violencia.

"Venimos a solicitar que arbitre los medios necesarios para el resguardo de las personas que integran la comunidad Lafken Winkul Mapu, otras comunidades y familias mapuche tehuelche de la Comarca Andina", indicaron en su carta. "Se llevará a cabo una marcha que tiene como objetivo llegar hasta Villa Mascardi" (...) es convocada desde sectores con claras posiciones ideológicas violentas, racistas y xenófobas", agregaron.

"Son conocidos por sus expresiones de odio para con el pueblo mapuche, e incluso en más de una oportunidad han llamado o incitado al ataque físico contra personas de distin-

#### **ARENGA A LOS VECINOS**

### Bullrich: "Hay un Estado paralelo"

Patricia Bullrich llegó a Bariloche para participar del banderazo contra las tomas. Al hablar en la movilización, buscó diferenciar la situación actual, de la gestión que encabezó en el Ministerio de Seguridad de la Nación hasta 2019. "Nosotros hicimos un comando unificado con los ministerios de Seguridad y los procuradores y logramos detener a los que lideraban estos movimientos. Fue detenido [Facundo] Jones Huala de acuerdo a todos los marcos legales y la Corte Suprema terminó decretando el envío a Chile", dijo Bullrich, megáfono en mano, a los manifestantes. Y siguió: "Hoy sabemos que está perdido, aunque no está tan perdido. Que esto no sea la causa de un lugar sino que sea una causa de los argentinos. No puede haber ni un solo milimetro ni acá ni en Rosario donde haya un Estado paralelo donde no sea la ley de la Constitución Nacional", arengó Bullrich.



municación la intención de generar un daño a la comunidad", denuncian. Poco después de las 15 partió la caravana de vecinos hacia la zona de conflicto en Mascardi, para expre-

sarse contra las tomas mapuches. Alrededor de las 14.30 más de 60 vehículos ya se habían reunido en la Rotonda de Diarco de Bariloche para emprender la marcha.

Los vecinos había anunciado que querían alcanzar el lugar de conflicto que está ubicado a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad, frente a la playa del lago del mismo nombre.

En agosto de 2020 una marcha similar trató de llegar al sector, pero fue detenida por la policía de Río Negro y finalmente la gobernadora Arabela Carreras dialogó con los vecinos para que abandonaran su intención.

Hubo dos puntos de control que impidieron que fuera imposible continuar hacia Mascardi. Uno, sobre la ruta 40 de camino a El Bolsón, a unos 10 kilómetros de Mascardi. El otro en el cruce a Catedral en Virgen de las Nieves, donde se instalaron los policías hace dos años. Pasadas las 16, los manifestantes abandonaron sus autos en esa zona e hicieron una caminata simbólica de protesta.

El Gobierno nacional viene siendo apuntado en este conflicto por dos cuestiones: lo acusan de ayudar a las tomas, desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Y por el otro, la gobernadora Arabela Carreras reclama mayor presencia de fuerzas de seguridad nacionales.



En la ruta. Los manifestantes ayer tras dejar sus autos se movilizan simbólicamente hacia Mascardi, con una larga Bandera nacional.

POLÉMICA POR LA ACTUACIÓN DE FUNCIONARIOS

# Piden reabrir una causa por la entrega de tierras del Ejército a mapuches

Es la que investigó la apelación tardía a un fallo que cedió 180 hectáreas de una escuela militar.

Daniel Santoro dsantoro@clarin.com

El fiscal de la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe pidió que se revoque el fallo del juez Daniel Rafecas que archivó la causa en que se investigaba la apelación tardía de una resolución que entregó tierras del Ejército en Bariloche a una comunidad mapu-

En un extenso memorial, Agüero Iturbe sostuvo ante la Cámara Federal porteña que el juez Rafecas cercenó las atribuciones de la fiscalía con su decisión y que sostuvo que los funcionarios de Defensay el INAI que tomaron la decisión "en forma dogmática".

En la causa se investiga una supuesta maniobra dolosa de, por lo menos, cuatro funcionarios del ministerio de Defensa y uno del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por la polémica cesión de 180 hectáreas de la Escuela de Instrucción Andina de Bariloche a un grupo mapuche. Al apelarse tarde, el traspaso del inmueble puede quedar fir-

El fiscal Carlos Stornelli había pedido la declaración indagatoria de esos funcionarios y la ampliación del objeto de investigación a otros casos de intentos de apropiación de tierras de las Fuerzas Armadas con un modus operandi similar. Pero Rafecas archivó la causa por inexistencia de delito y Stornelli apeló. Su apelación la tomó Agüero Iturbe. Ahora decide el tribunal de alzada.

El debate se produce mientras aumentan los ataques de grupos mapuches radicalizados a propiedades privadas y efectivos de fuerzas de seguridad como la Gendarmería.

El fiscal de cámara dijo que "el archivo de las actuaciones y la decisión de no tener por ampliado el objeto procesal de autos, conlleva implícito un cercenamiento de la intervención del Ministerio Público Fiscal".

"Cerrar definitivamente la investigación con argumentos dogmáticos no se condice con las circunstancias de la causa y veda, en forma definitiva y arbitraria, al Ministerio Público Fiscal de ejercer debidamente su rol de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad", agregó Agüero Iturbe.

La desvinculación definitiva del proceso de los imputados "deviene cuanto menos prematura y no se ajusta a derecho. En efecto, en primer lugar, no se da en el caso, la certeza apodíctica e irrefutable que debe preceder un temperamento definiti-

El fiscal Stornelli "ha esgrimido fundadamente los motivos por los cuales se considera conformado el cuadro de sospecha previsto en el artículo 294" del Código Procesal Penal.

Además, "la decisión de no apelar en representación del Ministerio de Defensa no se hallaba amparada en ningún acto administrativo que expresamente autorizara a consentir, bajo esa representación, el decisorio judicial, en los términos exigidos por el Decreto 411/1980".

El fiscal de cámara destacó los "intereses en juego que involucraban cuestiones no solo patrimoniales sino también atinentes a la defensa nacional".

Stornelli había solicitado esas indagatorias para determinar el alcance del chat del abogado del ministerio de Defensa, Nicolás Rodríguez Vacarezza, en el sentido de que "ya me bajaron la orden de no apelar" el polémico fallo de la jueza de Bariloche, Silvina Domínguez que otorgó 180 hectáreas del Ejército en esa ciudad a una comunidad mapuche.

Esa magistrada en febrero entregó esas tierras a la Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue. Stornelli quien indagar a Rodríguez Vacarreza para determinar quién le dio esa orden en la cartera que dirige Jorge Taiana de no defender los intereses de la Escuela de Instrucción Andina

de Bariloche.

12 | EL PAÍS LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

FUERTE IMPACTO EN LOS INGRESOS

## La suba en los precios de los alimentos no se detiene: 7,3% en septiembre

Es el cálculo de EcoGo que asegura que volvieron a aumentar con fuerza en la última semana del mes.

Natalia Muscatelli nmuscatelli@clarin.com

La preocupación sobre los precios de los alimentos fue eje de un debate dentro del mismo Gobierno, cuando, tras aparecer los indices de pobreza e indigencia, la Vicepresidenta cuestionó los márgenes de ganancia de las grandes empresas productoras. En este sentido, según los sondeos de

precios que vienen siguiendo las consultoras privadas, los alimentos tuvieron otro fuerte envión alcista hacia la ultima semana de septiembre. Para Eco Go, por ejemplo, la suba en los alimentos consumidos en el hogar habría trepado a 7,3% mensual. Es decir, por encima de la previsión de la inflación general, estimada en

Si se considera la evolución de los precios desde diciembre del 2019, la inflación general en el GBA aumentó 217%, mientras que varios alimentos básicos como el aceite, la lechey el azúcar subieron entre 200 y 360%, según los datos oficiales. En cambio, el precio del pan siguió el mismo ritmo inflacionario y la harina subió menos del 50%.

En la última semana, los datos di-

fundidos por el INDEC sobre los niveles de pobreza e indigencia dejaron en evidencia el impacto erosivo que está teniendo la inflación en la capacidad de compra de la población. Sin embargo, esa pérdida del poder adquisitivo se duplica cuando se mide respecto de la aceleración de los precios de los alimentos.

Entre diciembre de 2019 y julio de 2022, mientras la inflación general (IPC) aumentó 211,8% y los salarios aumentaron 196,7% (en su índice general), el deterioro del ingreso promedió el 4,8% respecto de la inflación general (IPC) y el 9,1% si se lo contrasta con el aumento que tuvieron los alimentos.

PARA TENER EN CUENTA

veces más es la inflación argentina respecto de la de Bolivia. Es 6,7 veces la de Ecuadory 6,2 veces la de Paraguay, según el Ieral. 60%

es la diferencia de precios en las botellas de aceite comestible en cadenas de supermercados y autoservicios, según Ciara.



Diferencias de precios. El régimen de alta inflación provoca que haya distintos valores para un mismo producto según dónde se lo compre.

El cálculo está hecho en base a los datos oficiales que, entre otras cosas, mostró un deterioro mayor en el salario de los empleos privados no registrados ya que éstos tuvieron una caída del 17% en la capacidad de compra de los alimentos, durante los últimos dos años y medio.

Claramente, el segmento más perjudicado por el alza de los alimentos es el que está compuesto por quienes dependen de un salario fijo y de los trabajadores informales que son, quienes mayor proporción de su ingreso gastan en alimentos", señala Juan Pablo Ronderos, economista de MAP Economic and Business Advi-

El problema de la caída del salario, recuerda el analista, viene desde el 2018, cuando la inflación empezó a ganarle a los salarios. "Hoy la caída del ingreso promedia un 23% respecto del 2017", señala. "Lo que ocurrió con este Gobierno es que no logró torcer esa tendencia que, por otra parte, también se profundizó-en pandemia- entre los empleados informales que vivían de trabajos que no pudieron realizar durante la cuarentena.

Según la economista Soledad Perez Duhalde, de la consultora Abeceb, el impacto en las subas de los alimentos se verá con mayor impacto en este segundo semestre del año afectando a los niveles de pobreza. Se refiere a que, en las ultimas estadísticas del INDEC, la pobreza no se mostró tan impactada (bajó 4,1% a nivel interanual y se ubicó en el 36,5%). En tanto, el índice de indigencia se ubicó en el 8,8 % de las personas, 0,6 puntos por encima de la tasa registrada en el segundo semestre de 2021.

Un ejercicio hecho por esta consultora también mostró el impacto de la suba de los productos de la canasta alimenticia según los distintos niveles sociales. Si se compara el primer trimestre de este año versus el mismo lapso del año pasado, la pérdida del poder de compra deterioró 11,5% los ingresos de la clase D2 (Baja inferior) y 14,6% al nivel marginal, en tanto resultó una merma del 5,8% en el segmento C1 (Medio alto). En las franjas de la clase media (C3 y C2), en cambio, los impactos fueron 11% y 1,3% respectivamente, en ese lapso.

La erosión de los precios en los bolsillos también hace que los consumidores en este contexto, recorran más puntos de venta debido a la amplia brecha de precios que existe para un mismo producto.

INFORME DE LA CONSULTORA ABECEB

### Advierten que se consolida un régimen de alta inflación

La consultora abeceb en su último informe desmenuza lo que está sucediendo con la inflación que está llegando al 7% mensual también en setiembre luego del mismo registro en agosto. Aquí lo que sostiene:

 "Se está consolidando un régimen de alta inflación. Esto es una inflación sistemáticamente superior al 100% anual, contratos de menor duración e indexación creciente. Bajo esas condiciones la inercia inflacionaria es mucho más difícil de quebrar y la

volatilidad de los precios relativos se

 "Hay un contexto global que gira hacia la recesión con inflación todavía persistente y costos financieros más elevados. Luego de conocida la inflación de agosto, los mercados se convencieron de que la FED seguiría en modo halcón y ello fue rápidamente convalidado: la FED subió las tasas un 0.75%.

 "En este marco, reputados analistas-como lo es Roubini-están anticipando un 2023 recesivo.

 "Un escenario así deprimiría el precio de las commodities y pondría presión sobre nuestra política cambiaria para no quedar atados a la apreciación de la moneda norteamerica-

 "El contexto político, luego del atentado contra la vicepresidenta y con los debates sobre la reforma judicial, no permitirá acuerdos que sustenten un ajuste de las cuentas fiscales y monetarias.

 "La sequía: Es otro factor para estar atentos. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC) advirtió que el trigo 2022/23 registraría caídas de rendimientos de hasta un 60%. Argentina es un proveedor mundial clave de trigo. En tanto la Bolsa de Comercio de Rosario subió su previsión para laproducción de soja 22/23, que sumaría hectáreas pensadas originalmente para el maíz.

A su vez la consultora advirtió sobre las trampas de la alta inflación que las sintetizó en trampas de ines-

Así sostiene que "el exceso de emisión genera inflación, la demanda de dinero cae, la brecha cambiaria sube y las expectativas de devaluación del dólar oficial alimentan las remarcaciones. Si el Central intenta un crawling peg más rápido sin solucionar el problema de exceso de emisión, lo

único que se logra es reforzar la inercia inflacionaria, consolidando el régimen de alta inflación.

En ese sentido sostiene que "una forma de recomponer la demanda de dinero es aumentar la tasa de interés. Esto lo viene haciendo el Central desde que asumió Massa. Como la tasa de inflación promedio del último semestre supera el 6%, si la tasa de interés sigue la inflación, ello implica poner el stock de Leliqs y otros instrumentos de absorción a crecer a una tasa de 100% anual".

De esta manera, "el pago de intereses sobre Leliqs y pases alimenta el déficit cuasifical y la única forma de financiarlo es emitir más dineroy absorberlo de nuevo con Leliqs. Y no es que no haya avisos del peligro: el stock de pases y Leliqs creció, en el último año, de 4.2 billones a 8.1 billo-

nes de pesos, casi 100%". ■ PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPPRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW EL PAÍS | 13

LOS PIQUETEROS PREPARAN MÁS CORTES

## Por la inflación y la presión de Cristina, Massa define un bono para los más pobres



Acampe. La semana pasada en la avenida 9 de Julio las organizaciones sociales pasaron dos noches.

Alcanzaría a dos millones de personas y se cubrirá con los ingresos por el dólar soja.

Juan Manuel Barca jbarca@clarin.com

Después del reclamo de Cristina Kirchner por los datos de pobreza del IN-DECy las protestas piqueteras, el Gobierno avanzará esta semana en la definición de un refuerzo a los sectores más pobres y nuevos acuerdos de precios. El ministro de Economía, Sergio M trabajó con su equipo el sábado y domingo en la agenda de esta semana, dentro de la cual está prevista una reunión con la titular de la AN-SES, Fernanda Raverta, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Massa tiene que definir aún el monto que destinará de la recaudación obtenida por el "dólar soja".

Dicho programa permitió el ingreso de US\$ 8.126 millones y recursos fiscales por más de \$ 200.000 millones. La medida prevé que se creará un fondo por el cual se financiará "una prestación monetaria no contributiva y de alcance nacional que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad"

Según anticipó Clarín, el Gobierno planea destinar más de \$70.000 millones a garantizar el acceso a la canasta de alimentos (\$17.148 en agosto), después de conocerse que la indigencia subió al 8,8% en el primer semestre y alcanzó a 4,1 millones de personas.

Fue la vicepresidenta quien solicitó "una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia".

La idea es que el beneficio alcance a cerca de 2 millones de personas, según fuentes de Desarrollo Social, y se tendrá en cuenta si las personas son beneficiarias de alguna prestación por desempleo o programa social, ya sea otorgado por el Gobierno, las provincias, la Ciudad o los municipios. El decreto 576/2022 faculta a Economía establecer la proporción destinada al beneficio social y a incentivos a los productores.

De confirmarse que cerca de un

tercio de lo recaudado iría a contener la mayor indigencia por la aceleración de la inflación, el Gobierno afrontaría un costo fiscal en torno al 1% del PBI.

Se trata un cálculo similar al del proyecto de ley de la senadora Juliana Di Tullio, cercana a Cristina, para garantizar un piso equivalente a la canasta alimentaria para 1,7 millones de beneficiarios. La diferencia es que Massa busca que sea extraordinario y transitorio.

En ese caso, la medida sería bastante menos costosa que los \$200.000 millones (2,26% del PBI) que transfirió el gobierno desde mayo, cuando todavía Martín Guzmán era ministro de Economía y decidió otorgar un bono por única vez de hasta \$18.000 a 13 millones de personas, en particular monotributistas, trabajadores informales y jubilados. Massa ya anunció un refuerzo en las asignaciones familiares y otro a los jubilados.

En paralelo, desde junio Economía empezó a **pisar el gasto y luego Massa recortó el gasto**, congeló la planta de empleados y comenzó a auditar los planes sociales.

### Planea destinar más de 70.000 millones de pesos a garantizar el acceso a la canasta de alimentos.

La aceleración de la inflación, sin embargo, reactivó las protestas de gremios y movimientos sociales. Después de acampar la semana pasada frente a Desarrollo Social y movilizarse al Ministerio de Trabajo, Unidad Piquetera lanzará esta semana más de 20 cortes en el país si no hay respuesta.

La secretaría de Comercio Interior, por otra parte, trata de "apurar" para fines de esta semana la renovación de Precios Cuidados, con la inclusión de primeras marcas y una canasta más reducida.

El programa vence este viernes y será tema de conversación este lunes en la reunión de la Cámara de Industrias Productoras de Alimentos (COPAL). El Gobierno también busca cerrar hoy con los frigoríficos la nueva etapa de Cortes Cuidados. Lo curioso en este caso es que la carne es uno de los alimentos que menos aumentó el mes pasado, cuando con un índice de 7%, el asado subió 0,3%.



Instituciones/Hostel/Geriátricos

15-5337-3398 de 10 a 20h







Flores

3 amb bcon 65 m u\$s 90.000 con o sin renta

A estrenar - Piso alto - Vista panor Yerbal 2149 y Granaderos

Max Plen / Soaje Pinto 4312-8544 / 156931-8372 153361-4211 / 156548-4949 maxplen@maxplen.com.ar



www.fibrastigre.com.ar

4701-4276 / 15-5184-6134 /15-3764-7788

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

Certificado de OPDS OPDS

Contamos con

14 EL PAÍS LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022



Presentación. La secretaria de Energía, Flavia Royón, habla durante la presentación del plan para achicar subsidios. La acompañan funcionarios.

EL PRESUPUESTO DEL AÑO PRÓXIMO

## Subsidios para tarifas: serán al menos US\$ 11.000 millones en 2023

Podrían llegar a 13.000 millones si se demora el gasoducto para Vaca Muerta. En 2022 superarán esa cifra.

Martín Bidegaray mbidegaray@clarin.com

A través de la suba de tarifas y la potencial disminución de importaciones de gas, el Gobierno planea reducir los subsidios energéticos durante 2023. En el proyecto de ley de Presupuesto para 2023, Economía estimó que las subvenciones en las

boletas de luz y gas representarán un

1,6% del PBI. Aunque el Gobierno no lo puso en números, las partidas bajarían de más de US\$ 13.500 millones previstos para este año- a un rango de entre US\$ 11.000 millones a US\$ 13.000 millones durante 2023.

Cammesa, la empresa mayorista del sistema eléctrico, será la empresa con mayor disminución de dinero estatal. Pasará de US\$ 9.000 millones durante este año a US\$ 6.500 millones en 2023, según la consultora Economía y Energía, encabezada por Nicolás Arceo.

La caída en el gasto se daría por menos subsidios en las boletas de luz. La puesta en marcha del registro de subsidios supone que entre 5 y 6 millones de hogares dejen de recibir descuentos en las boletas de gas y luz entre octubre de 2022 y febrero de 2023.

Los importes que pagan los clientes por las boletas alcanzarían para cubrir, al menos, un 50% de los costos. Eso marca un cambio con respecto a lo que vino sucediendo durante la mayor parte de 2022. Lo recaudado en las facturas pudo cubrir un tercio de los costos del sistema eléctrico.

En Buenos Aires el déficit es mayor porque el retraso tarifario es más pronunciado que en el interior.

"En términos nominales, los subsidios energéticos serán cercanos a \$ 2,2 billones este año y alrededor de \$ 2,3 billones en 2023", señaló Alejandro Einstoss, economista y consultor en Energía y Servicios Públicos.

El Gobierno destinó US\$ 12.000 millones en subsidios energéticos en 2021, que representaron cerca de un 2,5% del PBI. Este año, la suba de los precios energéticos internacionales obligó a la Argentina a pagar más por el gas que importa durante el invierno. Además, hubo que realizar importaciones récord de fueloil y gasoil. El país se encamina a consumir US\$ 13.500 para subsidiar las tarifas, según Economía y Energía.

Ese número caería en 2023, según se desprende de la interpretación del presupuesto. Las subvenciones estarían en un rango de entre US\$ 11.000 millones y US\$ 13.000 millones. Si el gasoducto que une Vaca Muerta con Buenos Aires está en marcha para el 20 de junio-tal como promete el Gobierno-, la estatal Enarsa estaría en condiciones de comprar

menos gas importado y consumir más producción nacional, que es más barata.

El gas doméstico se paga cerca de US\$ 4 por millón de BTU (la unidad de medida del sector), mientras que en las importaciones se va hasta US\$ 30 por millón de BTU.

"Dada la relevancia de las transferencias al sector eléctrico, el volumen de subsidios en 2023 dependerá centralmente de dos factores: el precio monómico de generación, dado que allí se incorpora parte de los subsidios a la producción local y a las importaciones de gas natural; y el incremento del precio estacional pagado en las tarifas por los usuarios finales", según Arceo, consultor, que ocupó la gerencia de Finanzas de YPF desde la estatización hasta fines de 2015.

El Gobierno blanqueó que las boletas de gas aumentarán un 100% por la quita de subsidios. Pero es más reticente en relación a los incrementos en la luz. Hasta ahora, removió un 20% de las subvenciones. Como consecuencia de eso, las subas fueron de entre 40% (para quienes mantienen beneficios) a 50% (para quienes los pierden).

Pero la remoción de subsidios de este bimestre es la menor de todas. En los bimestres noviembre-diciembre, y enero-febrero 2023, la quita de asistencia estatal será mayor. Los especialistas estiman que el alza en la luz puede llegar hasta 170% para los usuarios que se quedan sin subvenciones. En el caso de comercios, se la estima en 140%.

"Considerando el crédito vigente a la fecha, el monto total de subsidios durante el corriente año representaría el 1,9% del PBI. Sin embargo, teniendo en cuenta los retrasos en el devengamiento de las partidas destinadas al sector energético, así como los recursos necesarios para afrontar las transferencias del último trimestre del año, se estima que los mismos podrían alcanzar el 2,5% del PBI", detallan en Economía y Energía,

"Las transferencias corrientes destinadas al sector energético durante el próximo año (subsidios) alcanzarian los US\$ 10.896 millones, es decir, un 1,6% de PBI. Cabe señalar que la reducción de los subsidios con relación al PBI con respecto a lo verificado en 2021 obedece al crecimiento del PBI en dólares considerado en el proyecto de Ley de Presupuesto 2023", puntualiza Arceo.



Desde que vendiste tu primer usado.

Hasta que compraste tu primer 0km









# SUPER BENEFICIOS 365!







-20% 15%

**EN TIENDA ONLINE** CON AMBAS CREDENCIALES

**EN TIENDAS FÍSICAS** CON AMBAS CREDENCIALES

PAGANDO CON



i-5% ADICIONAL!



TODAVÍA NO LA TENÉS? PEDILA AHORA ESCANEANDO EL CODIGO QR

OTORGAMIENTO DE TARJETA SUJETO A EVALUACIÓN CREDITICIA

\*Excluye: Electro, Carnes, Precios Cuidados, Bodegas exceptuadas. No acumulable con otras promociones ni descuentos.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y DISFRUTÁ AHORRANDO



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR

SEGUINOS @ f 💟







PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.365.CLARIN.COM. OFERTA VÁLIDA LOS DÍAS LUNES Y MIÉRCOLES, DEL 01/ 09/21 AL 31/12/22, PARA COMPRAS EN LOCALES JUMBO DE ARGENTINA Y EN EL SITIO WEB JUMBO.COM.AR. PARA MAYORES DE 18 ANOS QUE AL MOMENTO DEL PAGO DE SU COMPRA ACREDITEN SU IDENTIDAD, PRESENTEN LA TARJETA CLARIN 365 O 365 PLUS Y SEAN SOCIOS, DEL PROGRAMA JUMBO +. SE APLICARÁ UN DESCUENTO DEL 15% PARA COMPRAS EN LOS LOCALES Y DEL 20% PARA COMPRAS EN LOS LOCALES Y DEL 20% PARA COMPRAS EN LOS LOCALES Y DEL 20% PARA COMPRAS A TRAVES DEL SITIO WEB. NO APLICABLE EN CAJAS DE AUTOSERVICIO. SOLO CONSUMO FAMILIAR, NO INCLUYE ELECTRODOMÉSTICOS. RODADOS, LIBRERIA, CARNES, LECHES, MAYORISTAS DE FIAMBRERIA, VINOS COMUNES Y EN PRICK, NI BODEGAS (LA RURAL, RUTINI WINES, LECHES, MAYORISTAS DE FIAMBRERIA, VINOS COMUNES Y EN PRECIDIO CONTROLLA PER CONTROLLA PARA MAS INFORMACION CONSULTE EN LA PARA COMPRAS EN LOCALES Y DEL 200 MENOR DE PESOSCHECK. ABONANDO, COMUNES Y EN RECIDIO CONTROLLA PARA MAS INFORMACION CONSULTE EN WWW.356 S.CARIN COM. OFERTA VALIDA LOS DIAS LUNES Y MIERCOLES, DEL 01/09/21 AL 31/12/22. PARA COMPRAS EN LOCALES Y DEL 20% PARA ACOMPRAS EN LOS LOCALES Y DEL 20% PARA ACOMPRAS EN LOCALES Y DEL 20% PARA COMPRAS EN LOCALES Y DEL 20% PARA COMPRAS EN CONTROLLA PARA MAS INFORMACION CONSULTE EN WWW.356 S.CARIN COM. OFERTA VALIDA LOS DIAS LUNES Y MIERCOLES, DEL 01/09/21 AL 31/12/22. PARA COMPRAS EN LOS LOCALES Y DEL 20% PARA COMPRAS EN CALLES Y DEL 20% PARA COMPRAS EN LOCALES Y DEL 20% PARA COMPRAS EN CALLES Y DEL 20% PARA CO

16 | EL PAÍS CLARIN LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

SALARIOS E INFLACIÓN

# Gremios K presionan a Massa por la suba urgente del piso de Ganancias



Bandera. Sergio Massa fue uno de los impulsores de la rebaja de Ganancias a los trabajadores.

Enviaron una nota al ministro. Buscan evitar perder parte de los aumentos fijados en las revisiones paritarias.

Elizabeth Peger

epeger@clarin.com

Como un efecto directo del proceso de revisión de las paritarias del sector privado, que llevaron los aumentos salariales por encima de un piso del 80%, un grupo de diputados de extracción sindical alineados con el kirchnerismo reclamó formalmente al ministro de Economía, Sergio Massa, un adelanto urgente de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para evitar que los incrementos queden absorbidos por el tributo.

El planteo sindical es encabezado por el diputado del Frente de Todos y titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, que la semana pasada firmó la reapertura de la negociación salarial del sector con un aumento récord del 94,1% y un sueldo mínimo neto de \$237.400.

El gremialista, junto a otros dirigentes envió una carta a Massa pidiendo que anticipe la suba del piso salarial desde el cual se tributa por el impuesto y, para redoblar la presión por una decisión del Ministerio de Economía en esa línea, anunció la presentación de un proyecto de ley para que se disponga el incremento de las deducciones de Ganancias en base a la evolución salarial de los últimos meses.

"Considerando que los supuestos macroeconómicos y salariales actuales difieren de los tenidos en cuenta (cuando se fijó el último valor del mínimo no imponible) se solicita tenga a bien efectuar la evaluación del impacto anual del tributo en los salarios y haberes (de jubilados) a los efectos de proceder a incrementar las deducciones del impuesto", indicaron los sindicalistas en la nota enviada a Massa y a la que tuvo acceso Clarín.

Y añadieron que el pedido se fundamenta en la necesidad de "actuar rápidamente" para evitar que los aumentos negociados en las revisiones paritarias queden alcanzados por el tributo, "retrasando la capacidad de compra" de trabajadores y jubilados.

El último incremento del mínimo

no imponible de Ganancias se aplicó en junio pasado, previo al desembarco de Massa en Economía. En ese momento se dispuso una suba del 24,27% en el piso salarial bruto a partir del cual trabajadores y jubilados están alcanzados por el impuesto, que pasó de \$ 225.937 a \$ 280.792. Ese incremento correspondió al aumento del índice salarial RIPTE (Remuneración Imponible para Trabajadores Estables) entre octubre 2021 a marzo 2022.

Sin embargo, en línea con el pedido de los sindicalistas, el grueso de las paritarias se reabrieron en forma posterior (en algunos casos en dos oportunidades) y se fijaron aumentos salariales adicionales destinados a compensar la aceleración inflacionaria acumulada durante el tercer trimestre. Esa situación provocó que muchos trabajadores que hasta junio estaban excluidos del impuesto, volvieran a tributar desde entonces, perdiendo parte de la recomposición salarial convenida.

Durante el período abril-julio el RIPTE acumuló un aumento del 22,8% por lo que el piso salarial bruto para quedar alcanzado por Ganancias debería ser actualizado a un valor de \$ 344.812. Y a su vez, quienes cobran sueldos entre ese monto y \$ 398.095 pagarían el tributo pero en una proporción menor para evitar que se produzca un salto en el pago del impuesto.

Frente a esos datos, según publicó Clarín semanas atrás, en el Ministerio de Economía comenzaron a evaluar la posibilidad de disponer una nueva suba del mínimo no imponible sobre la base del incremento del RIPTE del segundo semestre. No obstante esa definición sigue demorada, lo que activó la presión sindical para que las actualizaciones salariales no queden licuadas por el impuesto y se mantenga en alrededor de 940.000 la proporción de trabajadores en relación de dependencia que tributan por Ganancias, como ocurrió en 2021.

Se prevé que la respuesta de Economía no se demorará más allá de octubre. Es que Massa, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, fue el principal impulsor de la ley que el año pasado introdujo importantes modificaciones en el impuesto en la apuesta de reducir al mínimo la cantidad de trabajadores y jubilados alcanzados, y a la par rebajar el impacto salarial de aquellos que siguen tributando por Ganancias.

# **NO TE DUERMAS**

SUSCRIBITE

0810.333.0365 | 365.COM.AR









DISFRUTÁ AHORRANDO

CLARIN LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022



Alberto, en la CGT. Pasaron 30 días del atentado contra la vicepresidenta y la puja en el oficialismo volvió a copar la agenda.

PULSEADA EN EL FDT

### A un mes del ataque a Cristina, vuelve a instalarse la interna en el oficialismo

Hay posturas diferentes por las PASO y Alberto se refugia en la CGT. La furia de gobernadores y el acto del 17 de octubre.

Federico Mayol fmayol@clarin.com

Los gobernadores del norte grande que viajaron con Eduardo "Wado" de Pedro a EE.UU. le hicieron llegar al entorno de Alberto Fernández el disgusto por la reunión con la cúpula de la CGT, en la que dejaron trascender que quieren que el año próximo se vote con elecciones primarias.

"Fue un pedido de la CGT", se excusó el Presidente cuando sus colaboradores le avisaron que los jefes provinciales, liderados por Gerardo Zamora y Jorge Capitanich, estaban furiosos por los trascendidos. Es que, apenas se enteró la comitiva en Washington de que Fernández y la central obrera habían hablado en la cena de Olivos del lunes de defender las PASO como herramienta para 2023, sobrevoló un fastidio generalizado: hace semanas que los gobernadores presionan a la Casa Rosada para derogar las primarias, y algunos ofrecieron unificar el calendario electoral como moneda de cambio.

Tres miércoles atrás, el Presidente se había expresado en privado en favor de las PASO en la cena que compartió con Juan Manzur, Carlos Hellery una decena de diputados del oficialismo en la casa de Eduardo Valdés, el día en que el jefe de Gabinete fue a la Cámara baja a dar su informe de gestión. Dicen que en esa comida el jefe de Estado fue bastante más duro que lo habitual cuando uno de los presentes se refirió a la unidad del Frente de Todos: Fernández todavía cree que La Cámpora, la agrupación liderada por Máximo Kirchner, fue la que más contribuyó a la desunión de la coalición. Lo expresa, entre sus íntimos, de la peor manera.

El debate por las primarias, instauradas por Cristina Kirchner en el 2009 tras la derrota en las elecciones legislativas de ese año, es solo uno de los puntos en discordia en el oficialismo que, a un mes del ataque a la ex presidenta, vuelven a ser copado en su agenda pública por las internas.

Ya sin el respaldo de los gobernadores -los tiempos de los asados en Olivos de meses atrás se esfumaron-, el Presidente está decidido a refugiarse en parte de la CGT -Héctor Daer es su principal aliado- para tratar de concentrar algo de todo el poder que dilapidó desde el año pasado, y que lo dejó indefenso frente a la centralidad de Cristina y el desembarco de Sergio Massa.

El acto del 17 de octubre es otro de los temas que volvió a azuzar la interna del FdT. En Olivos, en compañía de Manzur, Fernández aludió a la posibilidad de realizar en Tucumán el evento partidario que tras el pedido de condena del fiscal Diego Luciani en el juicio por Vialidad, y sumado al intento de asesinato a la vicepresidenta, el kirchnerismo sugirió como la chance para hacer una multitudinaria demostración de fuerza en favor de la ex presidenta.

Ahora, Tucumán quedó descartado. La CGT hizo trascender-como informó este diario la semana pasadaque tendrá su propio acto sin el mandatario ni la vicepresidenta, y el kirchnerismo avanza con su idea de organizar el 17 de octubre en el Gran Buenos Aires: circuló la cancha del club Quilmes como una opción.

El intento de asesinato que Fernando Sabag Montiel quiso llevar a cabo en la noche del jueves 1 de septiembre ya no monopoliza el debate en el Frente de Todos. En el entorno de la ex Presidente sigue la conmoción. Pero el 2023 está cada vez más cerca.

En ese contexto, Cristina utilizó durante la semana las redes sociales para lanzar su primera crítica pública al ministro de Economía: le pidió "una política de intervención más precisa y efectiva" para bajar la inflación y atacar los "márgenes de rentabilidad" de las empresas alimenticias.

El Gobierno no le encuentra la vuelta a los aumentos de precios, pero Massa insiste en que a mediados del año próximo la crisis económica podría ceder de cara a la campaña. El optimismo del ministro no es compartido por Cristina, muy inquieta no solo por la economía si no por el humor social que llevó, por ejemplo, a que Sabag Montiel y la "banda de los copitos" intentaran matarla.

La vicepresidenta hace silencio en torno al debate por las PASO mientras los gobernadores presionan por eliminarlas -avalaron el envío de un proyecto al Congreso-, y el Presidente se mantiene expectante. Según dicen, quiere mantenerlas no solo por la insistencia de la CGT, si no también por una versión inquietante: la opción de que él quiera presentarse.

Es una posibilidad que, de concretarse, volvería a enfrentarlo con el kirchnerismo, pero por la que nadie apuesta: Fernández está desgastado y la agenda presidencial es testimonio de esa debilidad.

A pesar de eso, intervino directamente para encontrarle una solución al conflicto del sindicato del neumático. En medio de esa negociación, estuvo a punto de ir al complejo Gaumont para ver el debut de la película "Argentina, 1985".

**OPOSICIÓN PORTEÑA** 

# El "Frente Anti-Grúas" busca derogar el impuesto a las tarjetas de crédito

Alejandro Alfie aalfie@clarin.com

La oposición a Horacio Rodríguez Larreta comienza a encontrar puntos de unión para acorralar al jefe de Gobierno porteño, más allá de sus diferencias ideológicas. En agosto pasado logró que se derogue el servicio de acarreo con grúas y ahora pretende bajar el impuesto a las tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires.

El denominado Frente Anti-Grúas, donde confluyen el kirchnerismo, los libertarios y la izquierda, convocó a una sesión especial de la Legislatura porteña el próximo 13 de octubre para derogar el impuesto del 1,2% a los gastos con tarjetas, que se empezó a cobrar en 2021. Todavía les faltan dos votos para lograr el quórum, pero aspiran a que algunos legisladores de Juntos por el Cambio se sumen a la propuesta, tal como ocurrió en agosto con la Coalición Cívica, que apoyó la baja del acuerdo con las grúas.

"El proyecto para derogar el impuesto a las tarjetas lo presentamos con Eugenio Casielles (Consenso Federal) y con Juan Manuel Valdés (Frente de Todos), que somos todos un grupo generacional sub '40", dijo a Clarín el legislador Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, el brazo porteño de Javier Milei. "La ciudad de Buenos Aires está teniendo superávit, así que puede dejar de cobrar este impuesto a las tarjetas de crédito, con el que este año planean recaudar \$25.000 millones", agregó Marra. En el mismo sentido se expresó Valdés.

En agosto, un acuerdo entre el kir-



Ofensiva. La oposición porteña se une contra medidas de Larreta.

chnerismo, los libertarios y la izquierda logró dar de baja el polémico convenio del **servicio de acarreo** por mal estacionamiento, una concesión

con BRDy Dakota, que ya estaba vencida y sumaba cuestionamientos. Ahora se reedita el mismo acuerdo político del Frente Anti-Grúas.

18 | EL PAÍS LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

**CONGRESO** 

## El oficialismo apura el debate del Presupuesto para no repetir el fracaso del 2021

Espera darle media sanción el 19. El año pasado, Máximo K. frenó las negociaciones y no hubo ley.

### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

Tras la presentación del Presupuesto de Sergio Massa en la Cámara de Diputados, el oficialismo busca evitar que se repita el fracaso del año pasado con Martín Guzmán y analiza adelantar los tiempos para el tratamiento del proyecto que prevé un crecimiento del 2 por ciento del PBI, un 1,9% de déficit y proyecta una inflación de 60% para el próximo año, entre otras variables.

En el bloque que comanda Germán Martínez saben que Juntos por el Cambio no quiere transitar dos veces el mismo camino y, a poco de entrar en un año electoral, no dejará que el Gobierno vuelva hacer uso discrecional del Presupuesto.

Pero también son conscientes del daño que podría tener para la administración de Alberto Fernández otro año sin Presupuesto a la hora de evaluar el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar la deuda.

En 2021, el boicot fue interno: justamente disgustado por el acuerdo con el organismo de crédito, el entonces jefe de bloque Máximo Kirchner hizo caer las negociaciones y el Presidentey Guzmán se quedaron sin ley.

Ahora, los referentes económicos de la coalición opositora evitaron impugnar, por lo menos por ahora, los

datos de las pautas macroeconómicas presentadas por Massa, lo que alienta aún más las ambiciones del Frente de Todos de tener la media sanción del Presupuesto para 19 de octubre. Sería una semana antes de lo previsto en la hoja de ruta que la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, acordó con los presidentes de los distintos bloques de la oposi-

En aquella reunión, el oficialismo y la oposición dejaron abierta la posibilidad de llevar el debate del proyecto oficial para la primera semana de noviembre. Pero al adelantar una semana el tratamiento en Diputados, el kirchnerismo y puntualmente Massa podrían ver el Presupuesto convertido en ley antes del inicio del Mundial de Qatar, que arrancará el 20 de noviembre.

Más allá del calendario, en la bancada del Frente de Todos están concentrados en acelerar los tiempos. Incluso les pidieron a los diputados de la oposición que vayan apuntando las modificaciones a medida que pasan los ministros y secretarios de las distintas áreas económicas. Pero lo que más le preocupa al oficialismo es que no se quiebre ese clima y no quede sólo en una frase el "hay que jugar para aprobar" el plan de cuentas del gobierno.

### Temor por los halcones

El oficialismo tiene un ojo puesto en el Presupuesto y el otro en lo que pueda hacer Mauricio Macri o alguno de los halcones. "No vaya a ser que convoque a una reunioncita y se rompa el diálogo", reflexionó un diputado que busca apurar la agenda. "Si ellos hacen aportes razonables, por qué demorar tanto", completó.



Cecilia Moreau y Máximo Kirchner. En 2021, el Presupuesto que mandó Guzmán se trabó en Diputados.

**EN CIFRAS** 

2%

Es el crecimiento que prevé el proyecto de Presupuesto para el año próximo. Es más bajo que el previsto para este año.

1,9%

Es el déficit que prevé el proyecto de Presupuesto para el año próximo. Es un número acordado con el FMI.

60%

Es la inflación que prevé el proyecto de Presupuesto para el 2023. Serían 40 puntos menos que este año.

### Hay temor a que Macri o algún halcón opositor rompa el clima de acuerdo actual.

La preocupación de la oposición está puesta en una "separata" que Massa incluyó al proyecto de Presupuesto que contiene una enumeración de beneficios fiscales a determinados sectores que representan un gasto tributario de 2,49% del PBI. En Juntos por el Cambio evalúan que el porcentaje es "sustantivo" y fue el punto más comentado tras la reunión en el salón de los Pasos Perdi-

El radical Alejandro Cacace explicó a Clarín que se trata de "distintas exenciones, beneficios y privilegios que se han otorgado en los impuestos que han ido acumulando hasta

un punto que hoy explican casi todo el déficit primario. Es cierto que se impone revisarlos".

Sobre este punto, Massa les pasó la pelota a los legisladores para que analicen las distintas opciones. "Eso de pedirle a la oposición que defina dónde ajustar es infantil", respondió otro legislador opositor tras escuchar a los secretarios del equipo económico, que se quejó también porque después el Gobierno "ni siquiera lo apli-

Desde el kirchnerismo, que hacen esfuerzo por remarcar que este Presupuesto no es de ajuste sino que "es coherente con el acuerdo" firmado con el Fondo, saben que el debate se puede tensar a la hora de discutir las partidas sociales y los subsidios.

Un dato que arrojó el Presupuesto es que el 65% de los fondos se destinarán a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y

La presentación del Presupuesto dejó conforme al oficialismo porque Massa, en el inicio del tratamiento, atendió el reclamo de la oposición y estuvo acompañado por el viceministro Gabriel Rubinstein, y a los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Eduardo Setti; de Producción, José de Mendiguren; de Energía, Flavia Royón; y de Agricultura, José Bahillo.

### Sigue el debate

Las reuniones informativas continuarán el martes, a las 11, cuando la Comisión de Presupuesto recibirá a los ministros de Educación, Jaime Perczyk; de Ciencia, Daniel Filmus, y de Medio Ambiente, Juan Cabandié. También asistirán los secretarios de áreas económicas, junto a los presidentes de Cammesa y Enarsa, Sebastián Bonetto y Agustín Gerez.

# Empleos.clarin.com

ENCONTRÁ ESE TRABAJO QUE ESTÁS BUSCANDO

S.Cristobal

### amb/studio 30 m u\$s 40.000

con o sin renta

Catamarca 1060 y Av. San Juan acepto auto/prop p/pago

Frente 5 x 5 mts Edif categ doble frente - Opcion cochera

**Max Pien / Soaje Pinto** 4312-8544 / 156931-8372 |53361-4211 | 156548-4949





La línea de recipientes ideal por la calidad de su material, su cierre hermético, su variedad de tamaños y formas para diferentes usos.

LANZAMIENTO
VIERNES 7 DE OCTUBRE

A sólo \$129990 Recargo de envio al Interior \$150,10

**ENTREGA N'1:** 

+ BOX 750 ml RECTANGULAR Tupperware







En cada fascículo, recetas clásicas y otras originales para resolver tus viandas.

1. BOX RECTANGULAR 750 ML - 2. BOWL 1 LT - 3. BOTELLA ECO TWIST 1 LT - 4. CONTENEDOR 1,4 LT - 5. BOX CUADRADO CON ASAS 850 ML 6. CONTENEDOR 900ML - 7. BOX SANDWICH 400 ML - 8. CONTENEDOR FREEZER 500 ML - 9. MINI CONTENEDOR 200 ML x 2 U. - 10. BOWL 400 ML

✓ PARA LLEVAR TU VIANDA

✓ PROTEGER Y ALMACENAR LOS ALIMENTOS

✓ OPTIMIZAR EL ESPACIO DE GUARDADO

→ PRÓXIMA ENTREGA 21 DE OCTUBRE. ¡COLECCIONALOS!



ClarinColecciones



coleccionesclarin

Colecciones ClarinX

OFERTA VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DEL 07/10/22 AL 16/12/22 O HASTA AGOTAR STOCK DE 53.400 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA. (\*) SET DE PRODUCTOS TUPPERWARE: ORIGEN NACIONAL. IMAGEN ILUSTRATIVA. EL NÚMERO Y ORDEN DE ENTREGAS DE ESTA COLECCIÓN PUEDE SUFRIR VARIACIONES POR INCIDENCIAS AJENAS A AGEA S.A., ASÍ COMO LA PERIORICIDAD Y EL PRECIO DE LA MISMA. DISPONIBLE EN TODO EL PAÍS.

20 | EL PAÍS LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022



Enojo. Lázaro Báez cuestiona ante su entorno de confianza que la Fiscalía haya pedido en el juicio la misma condena que reclamó para Cristina Kirchner.

**QUEJAS CONTRA LOS FISCALES** 

# Arranca el alegato de la defensa de Báez en el juicio por Vialidad

El empresario K cree que su pena debería ser menor a 12 años como solicitaron los fiscales al igual que a Cristina.

Lucia Salinas lsalinas@clarin.com

Un reproche es reiterado desde que escuchó el pedido de condena del fiscal Diego Luciani. Lázaro Báez rechaza que le hayan pedido la misma pena que a Cristina Kirchner. Una vez más, marca distancia incluso en la acusación. "Cómo puede ser si yo soy el empresario, el privado, que me piden esa pena, incluso menor a la de Julio De Vido", sostiene. El planteo no es una admisión de culpabilidad, está enojado porque considera que buscan "cortar el hilo por lo más fino" y que "no se animan a avanzar sobre los funcionarios". Hoy comenzará el alegato de su abogado defensor en el Juicio por Vialidad, que concluirá con un pedido de absolución.

Báez se encuentra detenido desde el 5 de abril de 2016. Hace más de un año y medio que cumple la prisión preventiva en un domicilio particular en el Gran Buenos Aires. Continúa de novio mientras, en simultáneo, busca ordenar el reclamo de Norma Calismonte -la madre de sus cuatro hijos-, por la división de bienes en el marco de un divorcio que se firmó en noviembre de 2015.

Con copia del expediente en mano, todo tipo de anotaciones al respecto, la charla que mantiene por estos días con su familia, asesores letrados y quienes hablan asiduamente con él, es casi monotemática. Realiza variadas réplicas a los alegatos de la Fiscalía y las anota, las reitera, las ensaya como si fuera él quien hablara ante el Tribunal que comenzó a juzgarlo hace tres años y medio.

Así el dueño del Grupo Austral se prepara para escuchar a su abogado Juan Villanueva este lunes en la etapa de alegatos, en el juicio que comparte con la Vicepresidenta, a quien se refiere como la "Señora", rara vez cuando la nombra utiliza el apellido Fernández, nunca el de su amigo. "Cristina es Fernández, Kirchner era Néstor", es un planteo ya conocido en boca de él. Casi una anécdota. La Fiscalía realizó durante nueve audiencias otro juego de palabras que los reúne a todos: "Lázaro Báez era Néstor Kirchner, Lázaro Báez era Cristina Fernández".

Bajo investigación se encuentran las 51 licitaciones viales que ganó con Austral Construcciones y otras firmas de su holding entre 2003 y 2015. Esos contratos posibilitaron, según consta en el expediente, que su patrimonio se incrementara en un 12.000% y el de su nave insignia un 46.000%. Sobre esas cifras no dice nada. Tampoco sobre los 1.420 bienes muebles e inmuebles adquiridos en sólo 3 años y que le representan una fortuna de 205 millones de dólares.

Molesto por una equiparación de su pedido de condena con el de Cristina, el dueño del holding sabe que hay una instancia más que los nuclea: los sendos contratos comerciales que firmó con la ex presidenta a través de los cuales garantizó ingresos por 40 millones de pesos. Todo se celebró en el ámbito privado pero con una única fuente de ingreso: los fondos provenientes de la obra pública vial.

A la hora de ponderar su rol, la Fiscalía tuvo como agravante "la creación del armado societario para receptar los contratos viales, como también el lucro personal que se expone en su incremento patrimonial", dijo Luciani cuando le pidió la misma pena que a Cristina Kirchner. "Sistemáticamente realizó todas las acciones para que sus empresas se hicieran de licitaciones ilegales y obtuvieran los pagos" y dijo que Báez expresó una "codicia desmedida".

Otro de los aspectos señalados por el fiscal hizo hincapié en "su falta de arrepentimiento en estos años, su rol activo y partícipe primario por el fraude". Fue en esta instancia que el Ministerio Público Fiscal consideró que Báez tuvo un "aporte ineludible, participó de la maniobra durante doce años, puso a disposición un conglomerado para la adquisición de contratos, generó nuevos artificios para obtener fondos ilegales y dirigirlos en una segunda etapa en beneficios de sus consortes de causa: el matrimonio Kirchner".

En base a esos planteos se pidió una prisión de doce años. Báez, que insiste en su inocencia-algo que planteará desde hoy y durante tres audiencias su abogado-, estructura su queja en al menos tres puntos.

El primero de ellos rechaza una pena de doce años de prisión como requirió el fiscal Diego Luciani. "Ese alegato está mal enfocado", fue una de sus primeros análisis y manifestado ante un reducido grupo de personas de su confianza. Sostiene que es "incomprensible un pedido de pena para un privado, un empresario como era yo, igual al de quien era Presidenta de la Nación".

Al respecto va más allá y en un notorio enojo expone otro razonamiento al respecto: "Yo no era funcionario público" y en un escenario para él hipotético de que "todo lo que dicen que hice sea verdad, para que eso se realice los que lo permitieron son los funcionarios, osea ¿el privado tiene más condena que los funcionarios de Vialidad y Planificación Federal?".

Está convencido en esa consecución de argumentos que "quieren cortar el hilo por lo más fino y no se animan a avanzar sobre los funcionarios". No es una categoría general, tiene nombres personales identificados: Julio De Vido, ex titular de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; y Nelson Periotti, ex responsable de Vialidad Nacional.

El tercer punto refiere a las obras. El dueño del Grupo Austral que no se dedicaba a la construcción sino a partir de mayo de 2003, considera que "las rutas se hicieron" y que "es un error comparar precios y plazos de obra sin tener en cuenta las características de Santa Cruz". Agrega otro punto: niega sobreprecios y sostiene que el dinero percibido "se descuenta de los costos de obra, hay sueldos a pagar, materiales, avances de obra que no cuentan". La Justicia reiteró que 24 rutas quedaron abandonadas, pese a los costos por encima del presupuesto oficial que se cobraron.



22 | EL PAÍS

### **AVANT PREMIERE**

Proyecto. El Gobierno necesita apoyo opositor en el Congreso y cedería la eliminación de las primarias.

# Presupuesto mata PASO, la fragilidad de Massa, y el giro de Alberto y Cristina





Periodista

### Las PASO, el otro rostro de la división

La dilación del oficialismo en promover la suspensión de las PASO es otro rostro de sus disidencias internas. El peronismo que gobierna tiene trizadas dos de las tres patas de la mesa: 1) No hay liderazgo definido. 2) Pelean por el programa, en particular la agenda económica. 3) Mantiene el dominio territorial, pero con ese activo, igual perdieron las elecciones del año pasado.

La estrategia del peronismo del AMBA arrastró al peronismo del interior, que perdió en 13 de 15 provincias. En este punto hay diferencias de estrategia. En el oficialismo trabajan sobre la hipótesis de que les conviene que Macri sea candidato a presidente, porque les beneficia la polarización. Creen que la eliminación de las PASO enloquecerá a Juntos por el Cambio porque Macri irá por una candidatura que: 1) Puede aglutinar a todo el PRO. 2) Pero dividirá al frente opositor, porque la UCR y la Coalición no querrán ir detrás de Macri.

Hay diferencias estratégicas en este punto. ¿A quién le conviene las PASO? A una fuerza que quiera mantener la unidad. ¿Le conviene la unidad a toda costa al cristinismo, que todos los días echa nafta a la hoguera contra Alberto y Massa? Esta percepción está detrás de su cambio de posición, que hasta ahora estaba contra la suspensión de las PASO, el proyecto

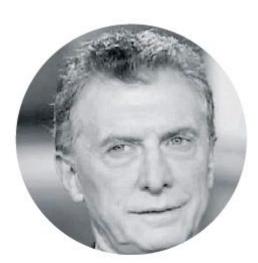

En el oficialismo trabajan sobre la hipótesis de que les conviene Macri candidato, porque les beneficia la polarización. más viejo de la presidencia Fernández.

Una prenda de canje por el presupuesto

En la semana en que convivieron en los Estados Unidos el ministro del Interior con los gobernadores del Norte Grande-club en donde hay oficialistas y opositores- se habló mucho de esa suspensión. En el grupo había masa crítica para un acuerdo político en serio, porque estuvieron Wado de Pedro; el presidente de la UCR Gerardo Morales; Gildo Insfrán, presidente del congreso del PJ nacional; y Jorge Capitanich, primus inter pares a escala nacional, y el mejor interlocutor del peronismo del interior con el peronismo del AMBA.

Los peronistas hablaban abiertamente de la oportunidad de suspender las PASO. Morales escuchaba y sostenía el rechazo de su partido. Wado no abrió la boca. Tampoco nadie se acercó a Morales a ofrecerle alguna oportunidad de charlar sobre el tema. En el balance, nadie mostró ánimo como para empujar a los demás a alguna definición.

Quizás hay asuntos más importantes como que les aprueben el presupuesto, para lo cual el concurso de la oposición es clave. Manejan el quórum en Diputados, siendo minoría, y en el Senado sólo avanza lo que se acuerde en paz. El wait and see revela la naturaleza de las PASO como prenda de canje político. ¿El botín? El presupuesto, de cuya aprobación depende el destino político de la última esperanza blanca, que es Sergio Massa en Economía.

### Viró el cristinismo, y también Alberto

En diciembre de 2020, los gobernadores del peronismo le habían llevado a Alberto Fernández la idea de la suspensión, con Capitanich y el sanjuanino Sergio Uñac a la cabeza. Fue en una cena en Olivos en la que Wado de

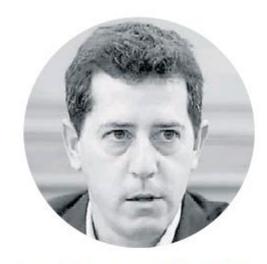

En el viaje a EE.UU. con gobernadores del Norte se habló de la eliminación de las PASO. Pero Wado de Pedro se mantuvo callado. Pedro se enteró de esa posición. Se la comunicó a Cristina, que la rechazó. El testimonio fue un mensaje de Máximo a Mario Negri para informarlo de que estaban en contra.

La novedad de este año es que el cristinismo ha empezado a apoyar la iniciativa. Sin PASO, le es más fácil a ese sector hacerse fuerte en la Provincia, en prevención de una derrota en las elecciones del año que viene. Cristina proclama con su hijo que ya es una elección perdida, y pelear por la unidad con el peronismo del resto del país puede parecerles inútil. El albertismo, que en aquella cena se mostró contra las PASO, ahora ha girado hacia el apoyo. En 2020 Alberto temía quedar porfirizado en una interna para la que no tenía ni patria ni bandera: ni las tiene hoy, pero puede creer que anotarse en unas PASO enderezaría el paso del pato rengo. Después de todo, le va ganando la pulseada a Cristina. El gobierna, ella mira y tuitea.

### No mirar Cambiemos con ojos peronistas

La tuerca floja de esta hipótesis es la creencia de que, sin PASO, Juntos por el Cambio va a estallar por el aire. En el oficialismo y en sus comunicadores militantes repiten esta idea como si estuviera escrita en piedra. Implica creer que los dirigentes de la coalición opositora son aficionados que carecen de visión estratégica y de claridad en el objetivo que deben alcanzar, y cómo preservarlo.

La herramienta que más cuidan es la unidad, que hasta ahora les ha permitido aumentar el porcentaje de votos desde 2015, ganando o perdiendo elecciones. Las diferencias y chicanas que cruzan sus dirigentes, en busca de mejores posiciones para las candidaturas de 2023, no llegan a situaciones cismáticas co-



En 2021, Cristina no quiso eliminar las PASO. Ahora estaría de acuerdo. Cree que la podría beneficiar en la Provincia.

mo las que dividen al oficialismo entre AMBA e interior, entre Olivos y el Instituto Patria, entre Cristina-Máximo y Alberto-Massa.

Juntos por el Cambio entiende, como lo hace el oficialismo, que la Argentina es un país de voto estable, que los 42 puntos de la oposición están firmes y que hay que jugar sobre esa lista. Como no gobiernan, el riesgo de perforar el voto es menor; más aún, puede aumentarlo. En el peronismo también hay un porcentaje parecido que les asegura un piso alentador. Al ser gobierno, están en riesgo mayor de perforarlo hacia abajo, como ocurrió en 2021 cuando perdieron más de 4 millones de votos. Un error común es mirar al no peronismo con ojos de peronismo, y al peronismo con ojos de no peronista.

### El error de Macri en 2019

Para resolver estas diferencias de mirada sirve la experiencia. En 2019, Juntos por el Cambio perdió las elecciones por desechar un acercamiento a Massa en la creencia de que no volvería al PJ formal, y que esta fuerza permanecería dividida. Fue un error estratégico que cifró su destino. Olivos no escuchó a quienes, como Emilio Monzó, promovían un acercamiento a Massa para mejorar el perfil competitivo. Ganó el ala Macri-Peña y así les fue. ¿No ocurriría lo mismo si el peronismo cree que sin PASO la oposición se dividirá?

Estas recetas de promover el daño en el adversario suelen volverse en contra de sus autores. Otra experiencia que permite sacar lecciones: una PASO deja víctimas. Lo sabe el peronismo, que pagó en 2015, con la derrota en la provincia de Buenos Aires, las consecuencias de la confrontación en primarias de Julián Domínguez contra Aníbal Fernández por la candidatura a gobernador. A esos juguetes, como a



En 2019, Juntos por el Cambio rechazó acercarse a Massa como sugería un sector internoy terminó perdiendo la elección. EL PAÍS 23

los plebiscitos, los carga el diablo y los disparan ya se sabe quién.

### Hay vida después de las PASO

El psiquiatra rionegrino Luis Di Giacomo, diputado a repetición, hizo un remake de su gesto de noviembre de 2020. Ahora anunció que presentará un proyecto de suspensión de las PASO. Coincide con algo más importante que resolver las primarias de los partidos para 2023: la sanción del presupuesto que presentó el gobierno en el Congreso. Con cualquier sistema de primarias (con PASO o sin PASO), ¿quién duda que las dos coaliciones presentarán a los candidatos que le aseguren la mejor elección para ganar? Creer lo contrario es dudar de que tengan claridad estratégica, o que trabajen con torpeza en contra de su propio interés.

Sería inexplicable en un oficio de vivarachos como es la política. La suerte del presupuesto es mucho más importante. El gobierno viene de fracasar en la sanción del presupuesto 2022. Si Sergio Massa y Alberto se quedan de nuevo sin presupuesto, el escenario será aún más oscuro para los dos. Están dispuestos a negociar lo que sea con la oposición con tal que el presupuesto sea aprobado. Para lograrlo, nada mejor que construir un paquete con moño, para canjearlo por esa aprobación. Esa es la real significación hoy el debate sobre las PASO, de cuya suspensión filtra todos los días el gobierno nuevas informaciones.

#### Hechos extraordinarios

En la misma línea de buscar lugares de encuentro con la oposición, el Gobierno cedió todo lo que le pidieron para que se firmase el dictamen de prórroga de la Ley de villas. El punto más importante fue imponer que el 75% de las obras para las mejoras del sistema de recuperación de los barrios popularesmás de 5.500 en todo el país- deberán responder a convenios entre la Nación con los gobernadores y los intendentes. También se eliminó una tablita que comprometía el gasto de futuros gobiernos.

La capacidad de consenso agotó lo previsible, porque conciliaron posiciones el Gobierno, la oposición, las organizaciones sociales y la Iglesia (a través de eficaces intervenciones vaticanas). Un esfuerzo extraordinario que salva la sobrevivencia de un proyecto extraordinario como es la ley de 2018 de expropiación de tierras en villas para entregárselas a sus ocupantes hasta esa fecha. Una revolución conceptual que nadie esperaba de un gobierno como el de JxC, en acuerdo con las organizaciones sociales.

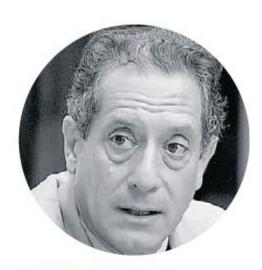

El Presidente quiere que el Senado apruebe la continuidad de Miguel Pesce al frente del Banco Central.

Son los hechos extraordinarios de un país extraordinario. Sólo un país extraordinario es capaz, además, de producir un filme como "Argentina 1985", que aporta un balance maduro, equilibrado y sólido del esfuerzo colectivo más importante de la transición democrática, según un concepto novedoso como fue el juicio al "mal absoluto" (en palabras de Carlos Nino). Ese filme conmueve a una demografía secreta, no manifestada con frecuencia, en la que cada persona siente que tiene una experiencia personal con esa tragedia, y que está por encima de diferencias partidarias. Ocurre, por miserias del capitalismo, en un circuito de cines alejado de las grandes pantallas, casi barrial. Aumenta su dimensión como expresión del imaginario colectivo del país pacífico. Otro hecho extraordinario de un país extraordinario.

#### Dispuestos a ceder todo lo que haga falta

El eje no son las primarias sino la necesidad del Gobierno de no quedarse sin programa económico en el momento de mayor agresividad del cristinismo sobre Massa y Alberto. Massa no aceptó el ministerio para arreglar la economía que había desarreglado su propio gobierno. Lo hizo para salvar su destino político; y para que le salga está dispuesto a ceder todo. La hojarasca que mueve el debate sobre las PASO -debate menor frente a otros asuntos- disfraza el cisma que separa a Alberto y Massa de Cristina.

La señal más poderosa es el pedido de acuerdo del presidente al Senado para confirmar en sus cargos al directorio del Banco Central presidido por Miguel Pesce, el funcionario más importante del albertismo en el Gabinete. Fue hostigado por Cristina y también por Massa en la era de Martín Guzmán. El nuevo ministro, cuanto más ha logrado poner al vicepresidente de Central, Lisandro Cleri, y se ha visto forzado a juntar líneas con Pesce. De ahí el brote tuitero de Cristina.

#### Guzmán se jugaba el cargo, Massa más

El cristinismo volteó el presupuesto 2022 porque contenía el programa con el FMI diseñado por Guzmán. El actual proyecto continúa esa línea, que Cristina y sus escuderos, como su hijo-vocero, creen que es criminal de sus gerentes (llegaron a denunciar a Macri, sus funcionarios y a los del FMI en la justicia), ruinoso para el país, y letal para las chances electorales del peronismo el año que viene.

Para que las posiciones queden firmes, a Cristina le quedan los tuits. No le servirán de mucho los senadores que le son fieles en temas testimoniales (adhesiones a desgracias personales, callejones sin salida como las reformas judiciales). Los legisladores, en materia presupuestaria, responden a los gobernadores, y éstos han asegurado, después de un par de reuniones en el CFI, que les respetarán la "federalización" de la ley de presupuesto.

Significa que se toca el "Word" -la letra del proyecto-, pero no "Excel" -la planilla donde figuran obras y partidas innegociables-. Ahí no hay Cristina que valga. De eso se han ocupado también los gobernadores de la oposición. A Alberto y Massa, les importa solo lograr que se apruebe el presupuesto en paz. La Argentina es un país semiparlamentario. En los países parlamentarios, cuando el gobierno fracasa en la aprobación del presupuesto, el gobierno cae. En diciembre 2021, la caída del presupuesto pudo arrastrar -si valiese la analogía entre los sistemas-a Juan Manzur y al ministro Guzmán. No pasó. Esta vez, la fragilidad de Massa es mayor a la de Guzmán hace un año. Guzmán se jugaba el cargo, y se fue cuando se le dio la gana. Sergio, en cambio, se juega el pellejo y si no le sale lo van a sacar mal.

LA PELEA ELECTORAL

### Una nueva encuesta confirma la ventaja opositora para 2023

La hizo Opina Argentina. Midió intención de voto por espacio. Y preguntó por la economía.

Eduardo Paladini epaladini@clarin.com

El estudio tiene 25 páginas. Cuando se lo va recorriendo, funciona como una película con final previsible. Pero tiene capítulos interesantes y originales durante la trama, que ameritan atención. Así se presenta la última encuesta electoral de *Opina Argentina* (OA), que desemboca en una certeza: hoy hay una amplia ventaja opositora para el 2023.

OA es la consultora que dirige hace años Facundo Nejamkis, ex funcionario K y hoy analista con clientes a ambos lados de la grieta. Clarín accedió ahora a su nuevo relevamiento, que hizo entre el 12 y el 15 de septiembre. Fueron 1.000 casos en todo el país, con +/-3% de margen de error.

"En septiembre se sostiene el clima de descontento social respecto al rumbo general de la economía. El Gobierno nacional es percibido como el principal responsable de la crisis. En el plano electoral, Juntos por el Cambio aparece como el espacio más votado, 7 p.p. por encima del Frente de Todos", anticipa de entrada el sondeo.

Y va encadenando datos que sostienen este clima muy crítico hacia el oficialismo:

- El 40% (mayor mención por lejos) dice que la inflación es el "principal problema que debería solucionar el Gobierno".
  - El 74% evalúa de manera ne-

gativa la "política económica del Gobierno nacional".

- El 72% dice que "no hay podido ahorrar en el último mes".
- El 62% es pesimista respecto a la "situación económica del país en los próximos meses".
- El 57% cree que la "inflación aumentará en los próximos meses" y el 22%, que "se mantendrá igual".
- El 63% considera que el "Gobierno de Alberto Fernández" es el responsable de la "actual crisis", contra 31% que sigue responsabilizando al "Gobierno de Mauricio Macri".

#### Economía y elecciones

Luego viene una pregunta interesante que une a la economía con el escenario electoral. "¿Qué sector político es el más preparado para reactivar la Economía?", plantea OA.

El resultado es repartido y muestra una correlación entre la intención de voto y esta variable de gestión económica: queda primero Juntos por el Cambio, con el 27%, seguido por el Frente de Todos (22%) y los liberales (19%). Completan "ninguno" (22%) y "no sabe" (10%).

Otro planteo, ya más político, también deja relegado al oficialismo, aunque además funciona como un alerta para Juntos por el Cambio. Le preguntan a la gente para el 2023.

- El 38% pide que "gobierne un partido político nuevo".
- El 31% quiere que "vuelva a gobernar Juntos".
- Y sólo el 22% se inclina porque "siga gobernando el peronismo".

Y sobre el final sí viene la clásica pregunta de intención de voto: puntea Juntos por el Cambio con 32%, seguido por el Frente de Todos (25%) y los libertarios (18%).

Aquí completan la izquierda con 3%, "otro" con 6%, "blanco" con 4% e indecisos con 12%. ■



Antecedente. Dirigentes de JxC festejan el triunfo del 2021.

24 | EL PAÍS



El 7 de octubre. El viernes se reúne el directorio del Fondo que encabeza Georgieva por el caso argentino.

MASSA REGRESA A WASHINGTON

## El Gobierno deberá pagar US\$ 1.250 millones al FMI, antes del segundo desembolso

Este jueves vencen y es antes de la reunión del directorio del Fondo que trata la segunda revisión del acuerdo.

Juan Manuel Barca jbarca@clarin.com

El Gobierno deberá pagar este jueves US\$ 1.250 millones al FMI antes del ingreso del segundo desembolso del organismo. El directorio del FMI se reunirá recién al día siguiente para tratar las metas del segundo trimestre y definir si libera US\$ 3.800 millones. La expectativa en el gobierno es los directores del organismo avancen en igual sentido que el staff, que hace 10 días confirmó la aprobación, pese a que la Argentina no cumplió todos los objetivos previstos.

Sergio Massa anunció en la presentación del Presupuesto 2023 que el Board trataría la revisión este viernes, lo que fue confirmado en las últimas horas por fuentes cercanas a las negociaciones. "Estamos en una situación de stand by pendiente de la aprobación en el board del FMI el 7 de octubre de la segunda revisión del segundo trimestre pero también de la prospectiva 2023", señaló el ministro de Economía la semana pasada.

En caso de autorizar el desembolso, la Argentina lo recibirá ese mismo día o el siguiente, dos semanas más tarde de lo previsto. Por la demora en las negociaciones, el Gobierno ya tuvo que pagar hace más de una semana US\$ 2.600 millones al Fondo por vencimientos de capital con derechos especiales de giro (DEG) que había recibido en marzo por parte del organismo, en lugar de utilizar los fondos que Washington liberaría finalmente esta semana.

El staff del FMI informó que alcanzaron un acuerdo técnico con las autoridades al lograrse la mayoría de las metas de junio, con la excepción del piso de US\$ 3.450 millones de reservas netas. Por ese motivo, en el equipo de Massa no descartan que el organismo conceda de hecho la primera dispensa o perdón (waiver) a seis meses de iniciado el programa, sin necesidad de que las autoridades lo soliciten de manera formal.

Mientras tanto, el ministro de Economía tiene previsto regresar a Washington para participar de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial, prevista para entre el 10 y el 16 de octubre. También aguarda que el BID apruebe créditos por US\$ 1.200 millones y está pendiente el viaje para retomar las negociaciones con el

**PARA TENER EN CUENTA** 

3.800

son los millones de dólares que debería girar el FMI una vez aprobadas las metas. Lo define este viernes.

1.200

son los millones de dólares en créditos del BID que deberían ingresar al país una vez aprobada la revisión del FMI. Club de París por una deuda de US\$ 2000 millones. Massa iba a viajar a fines de septiembre, pero lo pospuso sin fijar una nueva fecha.

El titular de Economía aseguró el viernes que logró el cumplimiento de las metas del tercer trimestre gracias a la liquidación récord en septiembre, que permitió cerrar operaciones por US\$ US\$ 8.123 millones y acumular US\$ 5.000 millones de reservas netas. Ahora, la llegada del segundo desembolso, una vez que se apruebe, servirá para cubrir pagos por US\$ 1.700 millones en lo que resta de octubre y noviembre con el Fondo.

Pero los analistas creen que el frente cambiario sigue siendo el Talón de Aquiles de la economía. "Con la finalización del alivio temporal que significó el "dólar soja" – y considerando que estos dólares no implican un ingreso "extra" a lo proyectado para todo el año- desde octubre la dinámica del mercado cambiario podría volver a poner en jaque la relativa calma cambiaria actual y la meta de reservas del cuarto trimestre del año", señaló Ecolatina.

La consultora advirtió que "aún suponiendo una importante caída en los pagos de energía y una contención de las importaciones, el mercado cambiario privado no arrojaría un excedente como para que el BCRA acumule reservas en forma sostenida hasta la nueva cosecha".

Y advirtió que "las presiones provenientes del exceso de demanda de divisas (producto principalmente de la menor oferta estacional) volverían a surgir, en un contexto en que la brecha cambiaria-que volvió a trepar en las últimas semanas- continúa en niveles incompatibles con un escenario de estabilidad". ■ **En plata.** El Gobierno gastó \$ 286.881 millones para aumentar reservas, salir del descenso y cumplir la meta del FMI.

# El elevado costo fiscal que trajo el dólar soja

### Opinión

Andrés Borenstein Economista

Tras el éxito de taquilla que resultó el dólar soja en el cual el gobierno consiguió que el Banco Central compre casi un 50% más dólares de los que había presupuestado, es hora de hacer algunas cuentas. El Banco Central compró 7.669 millones de dólares a 200 pesos y vendió 2.697 millones en el mercado oficial cuyo precio varió desde 140,58 el 6 de septiembre a 147,31 el 30 de septiembre. Estimamos que el Banco Central pagó a los productores de soja un sobre precio de 55,83 pesos por cada dólar vendido.

De este costo se tiene que hacer cargo del tesoro. El Banco Central le financió esa cuenta al Banco Central y por eso el gobierno nacional emitió un bono a favor de la entidad monetaria, de manera que en primera instancia el Banco Central no cambia su balance, pero el tesoro debe más plata merced a esta política. Es como si hubiese obtenido un adelanto transitorio.

La emisión monetaria adicional para cumplir con el precio de 200 pesos por dólar fue de 428.180 millones. El Banco Central emitió en realidad 1.53 billones de pesos (7.669 millones multiplicado por 200). Pero si hubiese comprado esos dólares en el mercado habría tenido que emitir 1.1 billones. El número de 428.180 millones en verdad sobreestima el costo para el gobierno, porque los vendedores de soja pagaron retenciones sobre un dólar 200, de manera que si contabilizamos la retención adicional recaudada en septiembre de 141.300 millones llegamos a la conclusión de que el gobierno gastó 286.881 millones para poder aumentar las reservas, salir de la zona de descenso directo y poder cumplir la meta del Fondo Monetario.

Hay varias aristas más. Los datos fiscales de septiembre serán buenos porque las retenciones recaudadas por la soja superaron los 500.000 millones de pesos. En un mes normal se recaudan unos 100.000 millones y eso incluye otros productos además de la soja, aunque la soja es por lejos el que más recauda. Ahora bien, 360.000 millones de esos 500.000 son adelantamiento de retenciones, no recaudación genuina. Es dinero que se iba a recaudar tarde o temprano y que no veremos en próximos meses.

Otro tema relevante es dónde van a figurar los 428.180 millones en las cuentas de déficit. Si contamos las retenciones adicionales, deberíamos contar esto también. Si esto no fuera gasto, no habría un bono para el Banco Central. Aparentemente la ley de administración financiera permitiría esta creatividad en las cuentas y el Fondo Monetario no lo objetaría. Es una zona gris de la contabilidad fiscal que haría que las cuentas del gobierno luzcan mejor que en la realidad.

Por último, está el tema monetario. La bruta emisión que tuvo que hacer el Banco Central para comprar todos estos dólares tuvo que ser esterilizada a través de Leliqs y pases, que como se saben pagan tasas de interés, de manera que hoy el Banco Central está más holgado por el lado de los dólares, pero tienen más deuda que tendrá que servir a razón de una tasa nominal de 75% para las Leliq y 70% para los pases que son tasas efectivas de 107 y 101%. Dado que habrá menos flujo de dólares en los próximos meses habida cuenta de que ya salió buena parte del stock de soja, habrá que ver cuántos de estos dólares podrá retener el Banco Central en los próximos meses.



Salir de la zona del descenso. Es lo que permitió el dólar soja.



# MES DE LA MADRE!

























ENCARGÁRSELAS A TU CANILLITA PARA QUE LAS SOLICITE A TRAVÉS DE PARADA ONLINE

\*HASTA AGOTAR STOCK - \*IMAGEN NO CONTRACTUAL - ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA.

26 | EL PAÍS CLARIN LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

### Principales indicadores

308,96

Contado con Liquidación, Bolsa 2.702

En puntos, medido por JP Morgan

0,80%

Bolsa de **Buenos Aires**  1,71%

**DOW JONES** Bolsa de Nueva York

87,96

WTI, en dólares por barril

501,56

Chicago, en dólares por tonelada

#### **TECNOAGRO EN BIGAND**

En la localidad santafesina de Bigand se realiza a principios de noviembre una muestra de tecnología dirigida al sector agropecuario.

#### CAMBIOS EN OCASA

El ex Aerolíneas en tiempos de Macri, Santiago Castro Piccolo es el nuevo CEO de la división Logística General de OCASA, de la familia Colella.

Debe y haber

EN PARALELO ANUNCIAN UN NUEVO ESQUEMA PARA IMPORTACIONES

## Economía busca conseguir más dólares del agro y de economías regionales

Massa analiza lanzar licitaciones con una cotización más beneficiosa para otros cultivos.

Juan Manuel Barca jbarca@clarin.com

El Gobierno evalúa nuevas medidas para obtener dólares antes de fin de año. Después de que el Banco Central acumulara cerca de US\$ 5.000 millones en compras por el "dólar soja", el Ministerio de Economía empezó a di-

### Hoy se anuncia el dólar tecno para incentivar exportaciones de las empresas.

señar los próximos pasos de lo que podría ser la fase 2, de cara a un período con menor oferta de divisas del agro y en la que habrá que "cuidar" cada dólar que ingresó, como anticipó el viernes Sergio Massa.

Una de las alternativas en estudio es la de implementar una "herramienta" similar al incentivo que recibieron los exportadores de soja para engrosar la liquidación de divisas del resto de los cultivos, pero bajo un esquema de licitaciones en una o dos



Acumulación. Miguel Pesce logró juntar US\$ 5 mil millones.

etapas y con cupos. "Estamos estudiando licitar operaciones por una cantidad de dólares", sugirió Massa la semana pasada a la cúpula de la CAME, según testigos de la reunión.

De esa forma, el Gobierno tendría un mayor control sobre las operaciones y fijaría de antemano el volumen de divisas que se podría liquidar a un valor superior al oficial, cercano al dólar a \$ 200 que recibieron los sojeros. El esquema contemplaría cereales, economías regionales y podría in-

cluir otros productos. Otros empresarios que también mantuvieron contacto con el ministro en las últimas horas aseguran que habrá cambios en retenciones.

En despachos oficiales reconocen que están trabajando en anuncios para economías regionales y aportes no reembolsables para la compra de semillas y fertilizantes por pequeños y medianos productores que no participaron del dólar soja. Pero niegan una medida cambiaria: "Otro dólar

no, el 92% de la soja se exporta, incide nada en el mercado interno, los otros granos tienen retenciones menores e inciden en el mercado local".

El plan de Massa para hacerse de divisas incluye el anuncio previsto para hoy de beneficios fiscales y acceso a divisas al sector tecnológico para incrementar las exportaciones de dichos servicios. Mientras, por otra parte, aguarda el ingreso del segundo desembolso de US\$ 3.800 millones del FMI, que podría ser girado el fin de semana tras la autorización del directorio el próximo viernes, y US\$ 1.200 millones del BID.

Por el lado de la demanda de dólares, el ministro anunciará este martes un esquema con más controles sobre las importaciones. Si bien se anunció que se liberarán 21.000 CUIT de importadores de bienes de menos de US\$2 millones, los industriales temen un endurecimiento de la AFIP y Aduana sobre la parte fiscal de las empresas que solicitan los permisos para importar. Massa apuntó contra los que hicieron "trampa" y consiguieron cautelares.

También se prevén más trabas y cupos sobre una lista de bienes de consumo o suntuarios. "No creo que haya algún tipo de restricción, en todo caso el ordenamiento normativa tiene que ver con la modificación de posiciones arancelarias que están con licencias automáticas puedan pasar a licencias no automáticas", confirmaron desde la secretaría de Comercio Interior.

Laboratorios

### Gestión en EE.UU. por

Acceso a financiamiento para

### Metalúrgicos: llegaron

La actividad metalúrgica prede los niveles de 2019.

ADVERTENCIA POR LA CONTINUIDAD DE LAS EMPRESAS

### Alta inflación y atrasos en la obra pública, según la industria de la construcción

En la reunión del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción, que representa las empresas, de todo tamaño y de todo el país, se habló de los prolongados atrasos que se hace más graves pro la alta inflación en la obra pública.

"Por su gravedad y por su previsible extensión en el tiempo, podrían llevar al sector a situaciones que pongan en peligro el empleo futuro, la terminación de las obras y la continuidad de las empresas".

Aquí lo que expresaron en esa reunión, presidida por Gustavo Weiss, el titular de la Cámara de la Construc-

 "Excesivas e injustificadas demoras en las certificaciones y pagos de las redeterminaciones de precios en momentos en qué, por la alta inflación sufrida, estas redeterminaciones constituyen una parte sustancial de la remuneración del contratista, con demoras violatorias del artículo 22 del Decreto 691/16

### PRESUPUESTO 2023

5.300

El Presupuesto 2023 incluye 5.300 obras públicas en ejecución y otros 1.100 proyectos que comenzarían a construirse a lo largo del año, con un valor de \$ 920.000 millones.

- "El actual ritmo inflacionario obliga prácticamente a una redeterminación cada mes. Y cada una de ellas lleva a un proceso administrativo que demanda varios meses.
- "Esto es más grave aún en contratos por Convenio con Provincias o Municipios, en las que se suman dos jurisdicciones a la tramitación.
- "En cualquier caso, el cobro de lo redeterminado se demora por los meses de tramite insumidos y el monto percibido se ve severamente reducido por la pérdida de su valor adquisitivo-para reponer insumos- y/o por los altos costos financieros nominales.
- "Se agrega al perjuicio sufrido, los índices relevados por el INDEC no representan exactamente la verdadera variación de precios de nuestros insumos".

Impulso al riego

#### Recursos hídricos para millones de hectáreas

"Tenemos recursos hídricos, evaluados por la FAO, para regar 7 millones de hectáreas, y de las 40 millones de hectáreas arables no regamos ni siquiera 2 millones, el 5 % de la tierra arable y explican el 13 % del producto agropecuario. La agricultura bajo riego tiene significación en frutas, frutos secos, berries, maíz y trigo de altísimo rendimiento", dijo Jorge Neme, secretario de Planificación del Desarrollo.

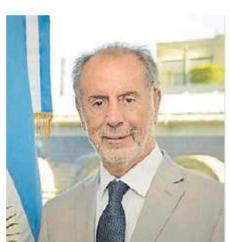

Jorge Neme.

### acceso a mercados

proyectos del sector privado para plantas de producción de materias primas farmacéuticas y acceso a mercados a través de la negociación de una gradual flexibilización de la autoridad sanitaria americana, fue el planteo en Washington de Alifar que cobija a los laboratorios de capital nacional de la región.

Informe de Adimra

### a niveles de 2019

sentó un crecimiento del 7,9% en términos interanuales y acumula un aumento del 7,6% durante los primeros ocho meses del año. Si se compara contra julio de 2022, el nivel de producción registró una variación de +0,8%. De esta manera, la actividad del sector se encuentra por encima

### LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365







-50%

### **EN ENTRADAS**

Más -50% de descuento en Estacionamiento.

Máximo 2 entrada por tarjetal (mayor, menor o jubilado) y 1 pase de estacionamiento.

Ver más en 365.com.ar



-15%

### LOS SÁBADOS Y DOMINGOS NO INCLUYE CATEGORÍA BEAUTY.

Para ambas tarjetas.

Ver más en 365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y DISFRUTÁ AHORRANDO



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | @ @



BENEFICIOS VÁLIDOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DESDE EL 14/04/2020 HASTA EL 31/12/2022. TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

### **OPINIÓN**

DEBATE

# ¿Ha vuelto el fascismo? Sí, pero no en Italia

### **Timothy Garton Ash**

Historiador y analista político internacional Profesor de Estudios Europeos, Universidad de Oxford

a radio de la BBC informó a sus oyentes el lunes 26 a la mañana que con Giorgia Meloni, del victorioso Fratelli d'Italia, Italia tendrá "su primer líder de extrema derecha desde Benito Mussolini". Es cierto que, de joven, la Sra. Meloni se convirtió en una apasionada seguidora de un partido neofascista y que, en 1996, fue captada por una cámara mientras calificaba a Mussolini como "el mejor político de los últimos cincuenta años".

Pero presentarla hoy como una líder nacional en la línea de Mussolini es una floritura periodística que va demasiado lejos.

Con su encendida retórica de "Dios, patria y familia", es sin duda una populista de derecha antiinmigración, una férrea conservadora social y una nacionalista euroescéptica. Es un problema para Bruselas y una desgracia para muchos aspirantes a inmigrantes. De inmediato le llegaron felicitaciones de la líder de la Agrupación Nacional Francesa, Marine le Pen, y sus almas gemelas de Hungría, Polonia y España. Su elección hace que estas tendencias se adentren aún más en la corriente principal de la política europea.

Además de esto, hay un rasgo característico de Italia: una actitud algo relajada, incluso indulgente, hacia el fascismo de Mussolini, especialmente en sectores de la derecha italiana. El historiador Paul Corner lo analiza en su nuevo y oportuno libro Mussolini in Myth and Memory (Mussolini en el mito y el recuerdo), "Mussolini también hizo muchas cosas buenas", dijo Antonio Tajani, entonces presidente del Parlamento Europeo, en 2019.

Silvio Berlusconi, cuyo partido Forza Italia es uno de los socios de coalición de Meloni, le dijo a un entrevistador del semanario británico Spectator en 2003 que "Mussolini no asesinó a nadie". Dos nietos de

EL NIÑO RODRÍGUEZ

Mussolini se pararon bajo la llama tricolor neofascista de la bandera de los Fratelli d'Italia. Es imposible imaginar algo similar en la política alemana contemporánea.

Sin embargo, estas dos cosas juntas no conforman nada que pueda llamarse seriamente fascismo: ni en las probables políticas del nuevo gobierno, ni mucho menos en el sistema político general de Italia.

De hecho, la Italia posterior a 1945 ha tenido una inusual combinación de inestabilidad política y continuidad institucional. Hay fuertes controles y contrapesos constitucionales.

La democracia italiana está hoy menos amenazada que la estadounidense. Puede que la ideología de Meloni sea reaccionaria y nacionalista, pero tiene poco o nada de la glorificación de la violencia marcial y el sacrificio heroico, para no hablar de la violencia real en el país y el extranjero, que son característi-

Lo ocurrido en Italia es un problema para Bruselas y una desgracia para muchos aspirantes a inmigrantes.

cas del fascismo. (El escritor italiano Umberto Eco solía destacar el lema falangista español Viva la Muerte.)

Sin embargo, hay un serio competidor por ese rótulo: la Rusia de Vladimir Putin. Muchos de los rasgos históricos del fascismo pueden encontrarse allí. El culto organizado por el Estado a un único líder. El cultivar un profundo sentimiento de resentimiento histórico; el adoctrinamiento de la juventud; la demonización del enemigo.

La propaganda de la gran mentira (en el caso de Putin: que los ucranianos son los fascistas, no él). Una ideología de dominación de un Volk sobre otros (para Putin, los ucranianos en realidad no existen, son sólo una variante de los rusos). Una estética del machismo marcial y la matanza heroica (recordemos los elogios del presidente ruso a la brigada responsable de las atrocidades de Bucha). Sobre todo, la práctica real de la represión violenta en el país y la violencia genocida en el extranjero.

Durante muchos años compartí la reticencia de otros académicos y analistas a utilizar la palabra fascismo en tiempo presente. El fascismo, un fenómeno polimorfo incluso en su apogeo en la década de 1930, sufrió posteriormente de un exceso de definición. Gritar "¡fascista!" indicaba una perezosa equiparación con Adolfo Hitler, la guerra totaly el Holocausto.

La extrema izquierda devaluó aún más el término al lanzarlo para denunciar a todo el mundo, desde los jefes capitalistas hasta los maestros de escuela levemente autoritarios. El putinismo tiene una importante dimensión postsoviética que es nueva, mientras que elementos históricamente característicos como la movilización activa de las masas están en gran medida ausentes en la Rusia actual.

Pero ningún fenómeno histórico se repite exactamente de la misma forma. Perdemos algo importante para la comprensión de la variedad completa de la política contemporánea de derecha si nos prohibimos hablar de fascismo, tal como haríamos si renunciáramos a cualquier mención del comunismo al hablar de la política de izquierda. Con todas las debidas salvedades, podemos hablar de fascismo ruso.

Tanto Berlusconi como el otro socio de coalición de Meloni, Matteo Salvini, de la Lega, han hablado con admiración de Putin. Afortunadamente, la mujer destinada a ser la próxima primera ministra de Italia ha expresado su firme apoyo a una postura occidental unida contra la agresión rusa en Ucrania.

Da la medida de lo lejos que hemos llegado desde el embriagador optimismo europeo de comienzos de la década de 2000 el hecho de que ahora confiemos en un líder post-neofascista elegido democráticamente para ayudarnos a derrotar a un dictador fascista. ■

Copyright Timothy Garton Ash y Clarín, 2022. Traducción: Elisa Carnelli **MIRADAS** 

Verónica Abdala vabdala@clarin.com

### La "novia fugitiva" de García Lorca

"Bodas de sangre", estrenada este jueves en el Teatro San Martín, es impactante: allí está, en escena, el elenco que protagoniza la puesta que dirige Vivi Tellas en el marco de la oferta del Complejo Teatral de Buenos Aires, aunque lo que ve el espectador es un drama conmovedor enmarcado en un paisaje andaluz, trágico y universal: una pulseada del amor, que se dirime entre tres personajes, decididos a jugarse a muerte.

Ella, "la novia" de la boda y protagonista, es una mujer impulsiva, apasionada e indecisa: dice ser arrastrada por una fuerza, para escaparse del novio y fugarse con Leonardo, su primo, y para que no la tachen de impura. "El novio"-cuyo padre y hermano fueron asesinados por la familia de Leonardono está dispuesto a perder a su prometida.

Y están también la madre del novio-soberbia interpretación de María Onetto-, una mujer luchadora de carácter fuerte y apegada a la tierra, que duela todavía a su hijo y al difunto esposo-Todo terminará en tragedia cuando .al estilo de un Romeo y una Julieta de otro tiempo- "la novia" y Leonardo huyan al bosque subvirtiendo las formas, la moral y las normas.

García Lorca se inspiraba en un crimen real, a la hora de componer su pieza maestra: los hechos se produjeron el 22 de julio de 1928 en el Cortijo del Fraile (en Níjar, de la provincia de Almería). El gran poeta supo del caso por la prensa: Francisca Cañadas Morales (26), conocida como "Paquita la coja", en razón a la deformidad en una de sus piernas, había aceptado casarse con un labrador de nombre Casimiro Pérez Pino.

Pero la noche del casorio, la novia se fugó con ese primo suyo del que estaba locamente enamorada, Paco Montes. Él terminaría con tres disparos en el cuerpo, a cargo de un pariente de la novia, que casi fue estrangulada. Baños de sangre. El autor español añadiría, en la ficción, la muerte del raptor y el novio burlado, y la magia, claro, de un texto insuperable, que en la actual puesta teatral porteña alcanza un pico poético y dramático que amerita celebración.



Bodas de sangre. En el TSM.

MANANA
SE ACABA
EL MUNDO

Y MIENTRAS TANTO,
NO TENDRÍA ALGO
PARA DARME HOY?

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREAD
PressReader.com +1 604 278 46

# La duda de Iván Pavlov

#### Ernesto Fernández Nuñez

Psicoanalista y escritor. Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE)

vanochiv Nikolái Bujarin, frota sus manos, amanece, una nieve silenciosa y anónima golpea su ventana. Recuerdos de otras vidas se cuelan en su memoria. Sacude su cabeza para ahuyentarlas y sale. Apenas quinientos metros de nieve lo separan del laboratorio y de su decisión.La puerta del laboratorio está abierta, Ivan Pavlov ha llegado antes.

Como ayudante personal en el laboratorio, Ivanochiv admira a ese hombre científico, cuya fama recorre toda Europa y la Rusia Imperial. Sin embargo, cree que su Dios, ese Dios que solo conoce a través del silbido helado que produce su paso entre los árboles, lo ha puesto en el lugar justo, atemporal e histórico.

La carta, hace una semana ha llegado de Suecia, desde ese día el laboratorio es un incesante tránsito de políticos, funcionarios, científicos y periodistas. Ivanochiv busca, para darse coraje, el recuerdo de pasajes de su infancia. Un padre campesino, parientes alcohólicos, mujeres silenciosas. No encuentra nada, está solo, golpea la puerta y entra.

Pavlov se acerca, lo abraza y apoya la mano en su hombro, lo conoce, de afuera y de adentro. Admira su obsesivo registro de los experimentos, lamenta su fe en un Dios distraído. Se anticipay le dice; supongo que usted viene a pedirme que rechace el premio Nobel por mis descubrimientos en la investigación, que algunos llaman manipulación de la conducta humana.

Usted, Ivanochiv, en parte tiene razón, a veces dudo, mis experimentos políticamente usados, nos harán vivir bajo el dominio del principio cruel de que el estado es todo y la persona nada. Naturalmente, eso transformará a la sociedad en una masa temblorosa v servil de ciudadanos.

Ivan Pavlov, premio Nobel año 1904, investiga los reflejos incondicionados o naturales de los animales, para luego transformarlos en condicionados; un perro al ver la comida por un reflejo incondicionado segrega saliva, si le agregamos al acto de comer el ruido de una campanilla, con el tiempo, ante el sonido de la campanilla, sin la comida, segregará saliva.

Su teoría se centra en el estudio de la conducta para controlarla y predecirla, su objetivo es conseguir una conducta emocional predeterminada. No es ficción, Watson en 1913 retoma la teoría de Pavlov y experimenta, avalado por la comunidad científica norteamericana, con niños recién nacidos. Por sus resultados es enjuiciado, condenado y se le prohíbe ejercer la medicina. El mal está hecho, los daños psicológicos son irreversibles.

Es posible que Pavlov ignorara que en el siglo XV, en lo espectáculos circenses gitanos de Bulgaria, el número más aplaudido eran los osos bailarines. De pequeños, separados de su madre, se los hacía caminar sobre carbones ardientes a la vez que se los acompañaba con música de violín. Al poco tiempo, sólo los acordes musicales del violín provocaban en el oso por asociación, el peligro de quemarse, lo que producía el movimiento de sus patas y de su cuerpo. Lo que parecía un alegre baile, era miedo.

A mi entender, existe una fuerte tendencia a tratar de convertir el mundo en un gran laboratorio pavloviano y perfilar un hombre que se adapte a un mundo diseñado en laboratorios políticos de algoritmos, donde la fe, la voluntad, las convicciones y el sentido común, que es la estrella fulgurante del equilibrio de la humanidad, estén ausentes.

Un gran espectáculo circense, donde el hombre reemplace a los osos danzantes y baile al compás de la angustia que producen las falsas noticias, los falsos líderes, los falsos profetas, los falsos paradigmas.

Es la construcción de la subjetividad individual la que está en juego en este proceso, la misma que construye la identidad personal, histórica, cultural, y las ideas y conceptos que incorporamos sobre los hechos que vivimos.

Una subjetividad construida con odio y resentimientos, genera fundamentalistas que apuñalan a los escritores en medio de una conferencia o gatillan sus armas cobardemente, sobre la cabeza de personas importantes El odio, el miedo y la ira son sus ingredientes, es la respuesta a otro odio que genera más odio, es un espejo, en un circuito interminable que se retroalimenta anclado en el concepto de sordera.

En este punto, considero que la función de padre-madre exige, ahora más que nunca, un laborioso trabajo a través del dialogo, de ayudar a los hijos a filtrar los contenidos de un mundo que manipula la información y los hechos. Ser padres es un título para toda la vida del que nadie puede abdicar ni transferir.

Dicen los eruditos, que un hijo se convierte en



En este confuso contexto, es preocupante la naturalización de las tragedias humanas, las guerras solo conmueven al principio, las caravanas de errantes desplazados que recorren el mundo, se convierten en estadísticas, la pobreza se transforma en una serie exitosa para la televisión. Esto tendría su explicación, la llamada posmodernidad, el hombre tarjeta, el amor líquido y la pandemia, terminaron de configurar nuevos rasgos del carácter social.

La violencia que destila este siglo generó una adaptación necesaria para evitar el colapso psíquico, la locura, exacerbando para protegerse un mecanismo psíquico de defensa, comúnmente usado para evitar el dolor, la negación de lo que sucede.

El aparato psíquico tolera una cantidad, umbral, determinado de estímulos dolorosos, recurre para equilibrarse constantemente a sistemas de defensa psicológicos que le permiten equilibrar la tensión. Toda experiencia emocional que supere el dispositivo de equilibrio, se incrusta en la memoria y en el cuerpo como un hecho traumático. Las violaciones, las guerras para los civiles, son ejemplos extremos, la simple humillación puede traer un dolor crónico incalculable. Estamos hablando del control del dolor psíquico.

En este gran laboratorio universal regido por la renovada e iluminada estrella de la banalización, también hay un mundo de inocentes que la ayuda social humanitaria, equivocadamente, trata de reemplazar sus proyectos de vida, su educación, el trabajo, por una dadiva de un vale de comida, que, a la manera de las campanillas de Pavlov, programe un sujeto que no tenga en cuenta la fatiga del esfuerzo necesario para crecer y así, poder adormecerlos en las sutiles sabanas del anonimato y del abandono.

Luchar contra la banalización de la realidad, parece ser la primera batalla de este siglo que debemos dar y que se está dando. El poeta nos muestra el camino, "ciego a las culpas, el destino suele ser impiadoso con las mínimas distracciones". JLB.

TRIBUNA

### Los tres datos turbios de Yacimientos Carboníferos Río Turbio

### Iván Cachanosky

Consultor Económico y Financiero, Fundación Libertad y Progreso

1 Presupuesto 2023 presentado por el ministro de Economía Sergio Massa ante el Congreso vuelve a poner en escena el debate sobre el excesivo gasto público en Argentina. Que el tamaño del Estado se encuentra sobre dimensionado cada vez se discute menos. El problema es la sumatoria de gastos y los bajos resultados.

La empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río turbio (YCRT S.A.) es sólo un ejemplo de los decepcionantes resultados que tiene la gestión pública.

Analizando los números de la empresa YCR-TA llaman la atención algunas cuestiones. La empresa estatal se encarga de la explotación, transporte y comercialización del carbón en Santa Cruz. YCRT en 1994 reemplazó a la antigua Yacimientos Carboníferos Fiscales y hasta el 2002 fue gestionada por manos privadas hasta que fue intervenida en el gobierno de Eduar-

En un contexto donde la economía pide a gritos terminar con el déficit fiscal, el desempeño de las empresas estatales juega un rol no menor en este asunto. Teniendo en cuenta lo mencionado, al observar los números se pueden observar tres datos extremadamente preocupantes.

En primer lugar, la empresa es sumamente improductiva. Los ingresos genuinos de la empresa ni siquiera llegan a cubrir el 1% del presupuesto que necesita para operar como lo hace actualmente. La Resolución 517/2022 aprobada por el Ministerio de Economía el 2 de Julio del corriente año, en su artículo dos específica que los ingresos de operación de YCRT para el 2022 se estiman en tan solo \$47,5 millones mientras que los gastos de operación rondarían los \$11.930 millones. La Resolución, firmada por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán, evidencia las claras dificultades financieras de la empresa.

DANIEL ROLDÁN

Por otro lado, un segundo dato preocupante es que, aproximadamente el 80% de los gastos de las empresas son salarios. Es decir, de los \$11.930 millones mencionados, el monto equivalente al pago de salarios es de \$9.584 millones. Para peor, si encima analizamos cuantos empleados tiene la empresa, encontraremos que son 2.266 trabajadores según el Anexo 2 que publica la Resolución. En otras palabras, esto equivale un salario promedio de \$352.473 mensual por trabajador.

Finalmente, tampoco se debe ignorar el monto de transferencias que recibió la empresa por parte del Estado, que para el 2021 fue de US\$100 millones. Si bien la cifra es menor a la observada en otros años, no deja de ser preocupante que se destine esa cantidad de dinero a financiar una empresa que no logra cumplir con su cometido al no cubrir siquiera el 1% de sus gastos con ingresos genuinos.

Para tomar dimensión lo que representa las transferencias del Estado, con los US\$100 millones se podrían haber construido 12 hospitales, por poner un ejemplo. Si tomáramos las transferencias que realizo el Estado en los últimos diez años, la cifra sería de US\$2.106 millones; es decir, alrededor de 263 hospitales.

YCRT es sólo un ejemplo de los varios que existen en Argentina donde el gasto del Estado es notoriamente improductivo. Continuar destinando recursos a empresas que el Estado no puede manejar con eficiencia no es la solución. sino parte del problema.

Además, el carbón contamina aproximadamente el doble que el gas natural, por lo que continuar financiando una empresa carbonífera contrasta con el compromiso de Argentina de reducir emisiones de dióxido de carbono, pero ese es otro debate.

### **EL MUNDO**

Ataque a Ucrania • Un reclamo de tregua en el conflicto desde el Vaticano

# En un dramático llamado, el Papa pidió a Putin que detenga la guerra en Ucrania

También incluyó en el pedido al líder ucraniano, a quien solicitó "ser abierto a serias propuestas de paz". Es su más enérgico reclamo desde que empezó el conflicto.

**EL VATICANO.** CORRESPONSAL

Julio Algañaraz

En su más dramático llamado desde que comenzó la guerra en Ucrania, el Papa pidió ayer directamente y "en nombre de Dios" una tregua a sus principales protagonistas, en especial al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Francisco dijo que "el desarrollo de la guerra en Ucrania se ha vuelto tan grave, devastante y amenazador que suscita grandes preocupaciones" a nivel mundial.

Por primera vez desde un llamado que hizo en 2013 por la guerra en Siria, el Papa dijo desde el balcón del tercer piso del Palacio Apostólico a la multitud que seguía su habitual recitación del Angelus del mediodía, que hablaba en vía excepcional del tema antes de la oración mariana. Es la primera vez que el pontífice se dirige directamente a los líderes de Rusia y Ucrania.

El Papa no los nombró por su nombre y apellido sino se dirigió a cada uno dándole el título de "presidente". "Mi llamamiento se dirige ante todo al presidente de la Federación Rusa, suplicándole que detenga, también por amor a su pueblo, esta espiral de violencia y de muerte", pidió Jorge Bergoglio. Al ucraniano, Zelensky lo invitó "a ser abierto a serias propuestas de paz" y se manifestó "dolorido por el sufrimiento de la población de Ucrania por la agresión sufrida".

El Papa condenó también la anexión rusa de cuatro provincias ucranianas: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Kherzon. "Deploro la situación creada en los últimos días con ulteriores acciones contrarias a los principios del derecho internacional, que aumentan el riesgo de una escalada nuclear, hasta hacer temer consecuencias incontrolables y catastróficas a nivel mundial".

Con tono solemne, como nunca en sus casi diez años de pontificado, el Papa dijo: "En nombre de Dios y en nombre del sentido de humanidad que alberga en cualquier corazón, renuevo mi llamado para que se llegue enseguida al cese del fuego". Además, pidió: "Callen las armas y se verifiquen las condiciones para iniciar negociaciones capaces de conducir a soluciones no impuestas con la fuerza sino concordadas, justas, estables".

"Deben ser fundadas en el respeto del sacrosanto valor de la vida humana, de la soberanía y la integridad territorial de cada país, como también del derecho e las minorías y las legítimas preocupaciones", agregó. Y continuó: "Es necesario obrar rápido porque esta terrible e inconcebible herida de la humanidad, en lugar de curarse continúa a sangrar cada vez más y arriesga alargarse".

Francisco se preguntó: "¿Cuánta sangre debe aún correr para que comprendamos que la guerra no es nunca una solución sino sola destrucción?".

El Papa aparecía firme y emocionado mientras hablaba a la multitud enmudecida que lo escuchaba abajo, en la plaza de San Pedro. "Me afligen los ríos de sangrey de lágrimas de estos meses. Me duelen las miles de víctimas, en particular entre los niños, y tantas destrucciones que han dejado sin casa a muchas personas y familias, amenazando con el frío y el hambre a vastos territorios".

"¡Ciertas acciones no pueden ser justificadas, jamás!", agregó levantando la voz. "Es angustioso que el mundo esté aprendiendo la geografía de Ucrania a través de los nombres que se han convertido en lugares de sufrimientos y miedo indescriptibles. La violencia no se detiene, por favor hagamos respirar a las jovenes generaciones el aire santo de la paz", continuó el pontífice.

El Papa concluyó así. "Después de siete meses de hostilidades se recurra a todos los instrumentos diplomáticos, incluidos aquellos eventualmente no utilizados para terminar esta tragedia. ¡La guerra es un error, un horror!", concluyó.

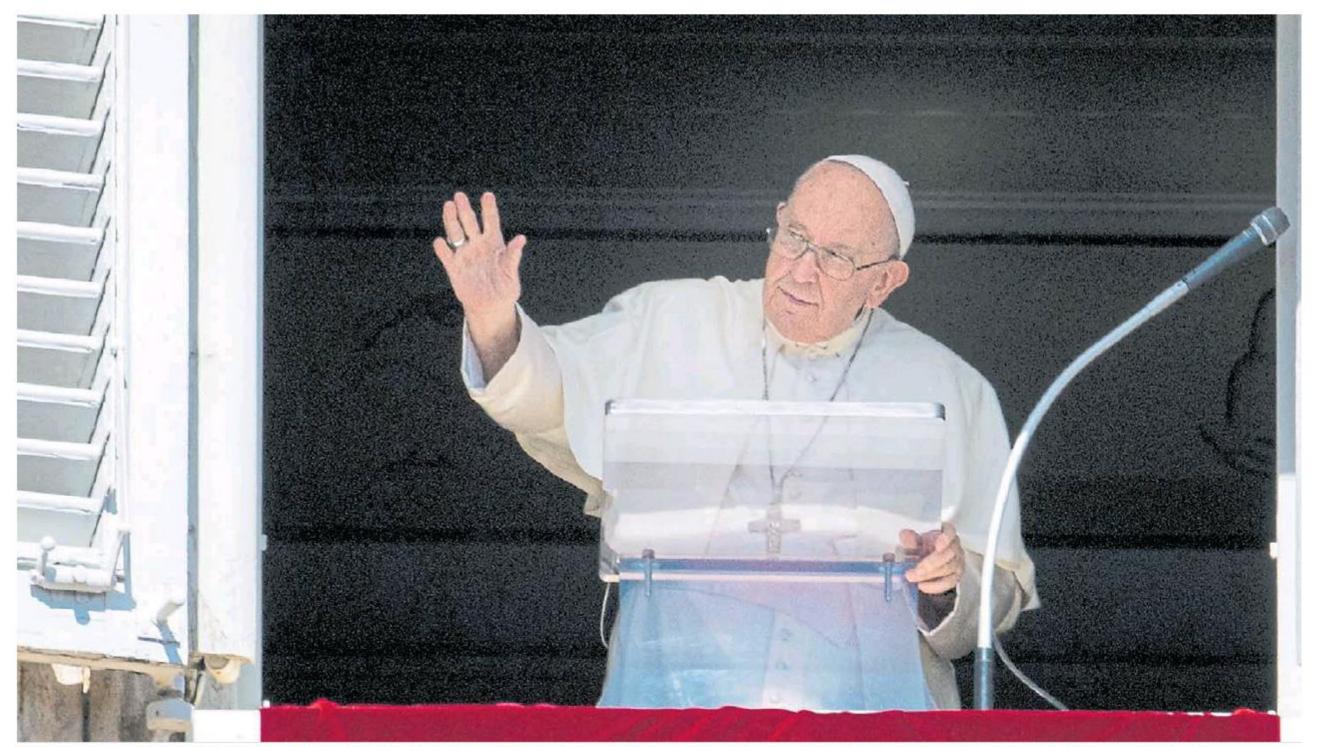

Escenario. Es el "Belgorod", el más moderno en su tipo. Temen que su misión sea testear el supertorpedo Poseidón, definido por Putin como "arma del Apocalipsis".

# Revelan que Moscú puso en marcha un temible submarino

### Historias

ROMA. CORRESPONSAL

El diario La Repubblica de Roma abrió ayer a la mañana su edición web con la noticia proveniente "de la inteligencia OTAN", la alianza militar occidental con sede en Bruselas, de que "los comandos aliados" están en alarma por los movimientos del más moderno submarino nuclear ruso, el Belgorod, operativo desde julio.

El Belgorod, controlado estrictamente, se ha sumergido más en profundidad y su misión podría ser la de testear por primera vez al súper torpedo y dron Poseidón, definido meses atrás por el presidente Putin como un arma absoluta, bautizada "del Apocalipsis".

El Poseidón es un arma "imposible de abatir", según Putin. Viaja hasta diez mil kilómetros bajo las olas marinas y explota cerca de las costas provocando un maremoto radiactivo, un tsunami, con una carga explosiva atómica de dos megavatios.

Estados Unidos ha creado una red de satélites con sensores infrarrojos para avistar la partida de Poseidón. El encendido de los motores produce un fuerte calor. Como los satélites son ciegos en detectar las profundidades del mar, no se sabe si el súper torpedo ruso, como se sospecha, ha sido proyectado para emitir poco calor y viajar silenciosamente a más de

cien kilómetros por hora bajo el agua.

Según los rusos, Poseidón les devuelve la supremacía estratégica, en momentos en que se agrava la guerra en Ucrania, con Moscú que se ha anexado cuatro zonas "reincorporadas a la madre patria".

Putin volvió a reiterar que, si es necesario, Rusia se reserva el derecho de utilizar bombas atómicas de bajo potencial en el conflicto.

Las bombas nucleares llamadas "tácticas" son muy peligrosas porque significan un paso en la escala a una guerra abierta entre Rusia y Estados Unidos y un enfrentamiento entre las dos mayores superpotencias con armas nucleares estrategias.

Una guerra donde no hay ganadores y se arriesga el extermino de los seres humanos en la esfera terrestre.

El riesgo del estallido de una Tercera Guerra Mundial parece al menos tan vecino como cuando se registró el choque entre Rusia y Estados Unidos por las armas atómicas rusas instaladas en Cuba en 1962. Aquel incidente terminó con un acuerdo entre el presidente John Kennedy y el líder ruso Nikita Kruchev, que ordenó retirar los misiles de la isla a cambio de la promesa norteamericana de no invadir Cuba.

Para algunos estrategas, la situación hoy es aún más grave que entonces: "Putin no es Kruschev". Hay en el teatro geopolítico una guerra declarada y Rusia amenaza con usar bombas atómicas de baja potencia si



Inquietud. Una imagen del submarino ruso que preocupa a la OTAN.

no logra domar a los ucranianos, que reciben armamento de Occidente y están ganando sobre el terreno.

Las anexiones legitimadas con referendos cuestionados como farsescos hacen más difícil la situación porque Rusia advierte que un ataque a las zonas anexadas en el este y sur de Ucrania serán consideradas una invasión de territorio ruso y el uso de armas occidentales comprometerán a EE.UU. y los países europeos.

La OTAN sostiene que hasta ahora el Belgorod no se ha alejado del mar Blanco. La experimientación con el Poseidón se llevaría a cabo en el área el Mar de Kara, siempre en el Ártico.

Según fuentes de la OTAN citadas por La Repubblica, nunca hubo hasta ahora lanzamientos del Poseidón desde el submarino Belgorod. Al parecer efectivamente no existen defensas para eliminar al Poseidón. De acuerdo con el análisis del experto Horace Sutton, "se trata de una categoría de arma completamente nueva que obligará a cambiar la planificación de las marinas occidentales".

La OTAN envió una nota de inteligencia a sus países miembros en la que alerta de la movilización del "K-329 Belgorod', portador del misil nuclear Poseidón. El nuevo submarino fue botado en julio y ahora se habría sumergido en aguas del Ártico tras su posible implicación en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream, según distintas fuentes extraoficiales.

El torpedo nuclear fue presentado en 2018 por Rusia como la vía para garantizar la supremacía militar rusa, aunque los expertos nucleares han argumentado que se puede lograr el mismo efecto con un misil intercontinental como los que están en funcionamiento desde la década de 1960. Estados Unidos ha activado la red de satélites para hacer el seguimiento de torpedos que aprovecha el gran calor que desprenden los proyectiles cuando se activan. Pero no son capaces de detectarlos bajo el mar.

El Belgorod tiene 184 metros de eslora y 15 de manga y puede viajar a unos 60 kilómetros por hora bajo el agua. Se estima que puede pasar hasta 120 días sin tener que regresar a la superficie.

EL ÚLTIMO REPLIEGUE RUSO EN EL ESTE UCRANIANO

### Kiev ya controla Liman, la última ciudad recuperada

KIEV. EFE, APYAFP

Tras un feroz avance que forzó un nuevo repliegue ruso a mediados de la semana pasada, las tropas ucranianas lograron entrar y recuperar ayer la ciudad de Liman, a la que habían rodeado como parte de una contraofensiva que no se ha detenido después de que Rusia decretase la anexión de los territorios ocupados.

Ayer, la presidencia ucraniania publicó un video de las tropas de Kiev en la ciudad, en el norte de la región de Donetsk, una de las cuatro anexadas por Moscú en una polémica decisión considerada "ilegal" por Occidente. El video muestra a los soldados ucranianos instalando la bandera ucraniana en la señal de entrada a la ciudad.

La misma fuente agregó que es difi-

cil establecer el número exacto de soldados rusos ya que la lucha continúa. Se dice que el ejército ucraniano ha causado bajas a grupos separados que intentaron escapar del cerco.

Un video de un dron ucraniano difundido ayer por la ONG "Come Back Alive" muestra una columna de equipo militar y automóviles rusos moviéndose en una dirección desde Liman.

Según el informe de este sábado del Estado Mayor General del ejército ucraniano, unos 530 soldados rusos murieron en las 24 horas anteriores, mientras que unos 16 tanques y 1 helicóptero fueron destruidos.

Ucrania ha estado logrando avances en el este de Jarkóv, llegando más allá del río Oskil, que separaba las partes de la región controladas por Ucrania y Rusia.

Los restos de 7 automóviles y 24 personas, incluidos 13 niños y una mujer embarazada, fueron encontrados ayer en la llamada "zona gris" entre las líneas de los dos ejércitos, según el jefe de la administración regional de Jarkóv, Oleg Syniegubov. El Servicio de Seguridad de Ucrania sostiene que las víctimas fueron asesinadas por un grupo ruso que usó armas de fuego para atacar la columna, mientras los civiles intentaban huir de los combates en las áreas entre Kupiansky Svatove el 25 de septiembre.

Mientras tanto, la decisión de aver de Volodímir Zelenski de solicitar su ingreso en la OTAN reflejó el estado de ánimo predominante en el país. Según la última encuesta de septiembre realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 79 % de los ucranianos apoya unirse a la OTAN. El estado de ánimo general es sombrío, aunque ahora pocos esperan que la alianza occidental reaccione positiva y rápidamente a la petición del país. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, aseguró ayer que Kiev ya coopera más profundamente con la OTAN que algunos de los estados miembros.

32 EL MUNDO LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

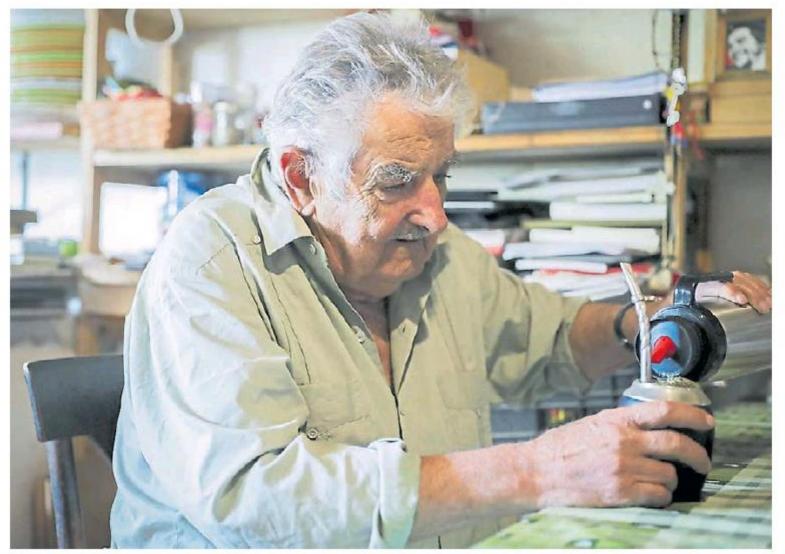

Figura. El ex presidente Mujica mientras recibe a la prensa en su casa de los suburbios de Montevideo. EFE

Palabra. El ex presidente uruguayo lanzó un emotivo discurso sobre la vida y su sentido durante un foro de América latina.

# Pepe Mujica: "No soy otra cosa que un anciano con consciencia de que se va"

### SANTIAGO DE CHILE. EFE

El ex presidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) afirmó durante el foro "El reto social de América Latina" que el desafío que tienen América y el mundo es "el modelo de vida que ha asumido y la pérdida de valores elementales". El ex mandatario uruguayo, reconocido mundialmente por su austeridad, advirtió que en las últimas décadas "avanzó mucho más la tecnología y la ciencia que el conjunto de valores que nos iluminan en el camino de la vida".

"No soy otra cosa que un anciano que rezonga, con consciencia que me vov v amo la vida, v pertenezco a un tiempo que se va naturalmente, pero soy consciente de que cuando nacemos recibimos un torrente que nos cae de eso que se llama civilización, que es la solidaridad intergeneracional", dijo. "No estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época. Un cambio de época porque hasta hoy los últimos 300 años significaron la expansión de la posibilidad de las manos, el crecimiento con herramientas de la posibilidad de las manos, de la posibilidad de la vista, de la posibilidad de la voz, de las posibilidades de la memoria, pero ahora han aparecido máquinas que piensan y que piensan con mayor velocidad, sustantivamente el cerebro humano ha logrado algo que puede ser

maravilloso, pero que también lo puede condenar", dijo el ex presidente. Mujica criticó los valores del actual modelo capitalista al asegurar que "la vida se ha transformado en comprar cosas nuevas, en confundir ser con tener".

"Creemos que la modernidad nos ofrece un horizonte de felicidad que se renueva permanentemente con la cantidad de cuotas que tenemos que pagar", enfatizó durante foro organizado por al Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el grupo Prisa. "Lo que nos trajo tanto bonanza también nos condena", prosiguió el líder quien advirtió que "está faltando el compromiso vital de poner nuestra existencia al servicio de una causa que se transforme en el norte de la vida".

"Si no logramos que la gente se comprometa para intentar un mundo mejor que aquel en el cual hemos nacido y que estamos enfrentando, no le echemos la culpa al mundo sino más bien asumamos la responsabilidad de nuestra pasividad", aconsejó el político de 87 años y ex guerrillero durante la década de los '60.

Para Mujica, "si hay tantos pobres en América Latina, tanta ignorancia" es porque "aquellos que han tenido la oportunidad de soñar, de pensar, de conocer, de tener una visión un poco más afinada de la historia (...) no han hecho el esfuerzo necesario de

transformarse en corriente hacia la esperanza de los que no tienen espe-

"La deuda social de los compatriotas de nuestra América Latina no depende de los diagnósticos que podamos hacer porque los diagnósticos los tenemos claros. Depende de la actitud que seamos capaces de construir y que significa la construcción de seres colectivos que políticamente puedan incidir para cambiar la realidad. Nova a cambiar por generación espontánea, va a cambiar si existe una fila grande de gente comprometida en ese sentido", agregó.

En ese sentido, afirmó que el continente "va a dos velocidades" y las desigualdades dividen a la sociedad entre "un mundo hiper desarrollado y un mundo irrelevante que no sirve ni siquiera para ser explotado".

El ex presidente también se refirió al "holocausto ecológico" sobre el que la clase dirigente no acciona por "impotencia política", una consecuencia de la "falta de compromiso". Mujica concluyó que "se puede vivir porque se nació, como una lechuga o un escarabajo o podemos darle un curso a nuestra existencia con el compromiso de ayudar a superar las dificultades de nuestra sociedad". E invitó a los participantes a que "tengan el coraje de no ser cómplices por pasividad con los retos sometedores del tiempo que nos toca vivir".

DESTRUCCIÓN

### El huracán Ian causó en Florida 74 muertos y todavía hay miles de personas sin luz

Lo informó la cadena CNN citando a las autoridades locales. La cifra anterior era de 54 víctimas fatales.

MIAMI. ANSA, APYEFE

Ascendió a 74 el número de víctimas provocadas por el huracán Ian tras su paso por Florida, informó ayer la cadena CNN citando a las autoridades locales. Las tareas de rescate y reconstrucción tras el embate del huracán continuaban ayer en Florida (EE.UU.), donde hay todavía unas 770.000 personas sin energía y los socorristas tienen el foco en las islas de cara al Atlántico ubicadas en el suroeste de este Estado, la "zona cero".

Ante el incremento en la cifra de muertos por el huracán Ian y la falta de energía eléctrica para cientos de miles de personas en Florida y las Carolinas, autoridades federales se comprometieron el domingo a entregar una cantidad sin precedentes de ayuda para desastres mientras los socorristas seguían apresurándose a rescatar gente aún atrapada en inundaciones.

Días después de que Ian atravesó el centro de Florida y dejó tras de sí un rastro de destrucción que se extiende hasta las Carolinas, los niveles del agua seguían subiendo en algunas zonas, inundando casas y calles que no estaban tan mal hace apenas uno o dos días.

En medio de ramas desperdigadas por el terreno de la iglesia episcopal Santa Hilaria en Fort Myers, el reverendo Charles Cannon admitió la gran pérdida durante su sermón dominical, pero también dio gracias por lo que sigue en pie. Ello incluye los vitrales y el campanario del templo.

"La gente cree que ha perdido todo, pero uno no ha perdido todo si no se ha perdido a sí mismo", declaró. Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, dijo que el gobierno federal está listo para ayudar en grande, enfocándose primero en las víctimas en Florida, que se llevaron la peor parte de una de las tormentas más poderosas que haya azotado Estados Unidos. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden visitarán el Estado el miércoles próximo.

Los caminos inundados y los puentes rotos que conducen a islas dejaron a muchas personas aisladas en medio de un servicio limitado de telefonía celular y la falta de servicios básicos como el agua, la electricidad y el internet. Las autoridades advirtieron que no se prevé que la situación mejore en muchas zonas durante varios días debido a que toda la lluvia que cayó no tiene a dónde desaguarse, pues las vías fluviales están desbordadas.

Casi 850.000 viviendas y negocios seguían sin electricidad el domingo, luego de que llegaron a ser 2,67 millones.

Criswell declaró en "Fox News Sunday" que el gobierno federal ha empezado a organizar la "mayor cantidad de activos de búsqueda y rescate que me parece hayamos conjuntado antes" para complementar los recursos de Florida.

A pesar de ello, la recuperación se llevará tiempo, agregó Criswell, que visitó el Estado el viernes y el sábado para evaluar los daños y hablar con los sobrevivientes. Advirtió que aún hay peligros.

"Nos preocupamos mucho por los impactos directos de la tormenta en sí a medida que toca tierra, pero vemos mucho más lesiones y en ocasiones más fallecimientos después de la tormenta", señaló Criswell.



Desastre. Imagen de los daños en Pine Island, en Florida. AP

### **CAPITAL HUMANO: EXITOSA GESTIÓN DEL TALENTO**

Un libro con todas las herramientas para poder:

Profesionalizar el área

Comprender las funciones esenciales

Atraer y fidelizar talento

Un libro de sms



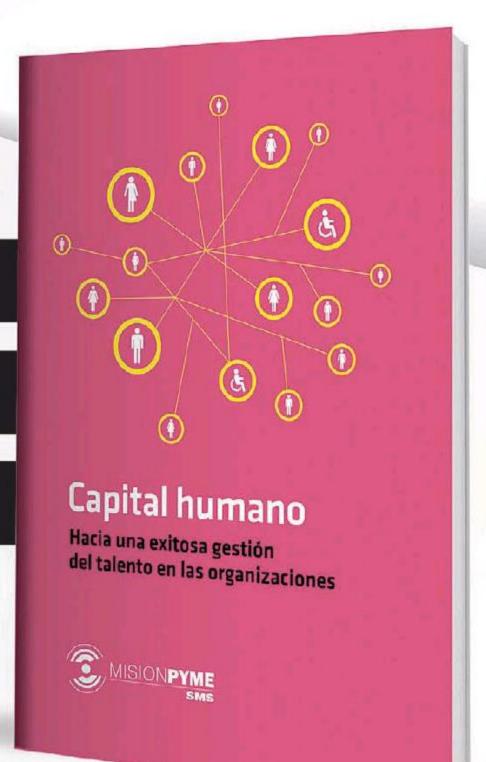



### Además, en esta edición:

La cadena de valor de las privatizadas. Las generadoras de miles de contratos para Pymes.

> YA ESTÁ EN TU KIOSCO REVISTA + LIBRO

OFERTA VALIDA EN LA REPUBLICA ARGENTINA DEL 3/10/22 AL 14/11/22 O HASTA AGOTAR STOCK DE 7.300 UNIDADES, LO QUE OCURRA PRIMERO. ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT: 30-50012415-2, PIEDRAS 1743 CABA.



SUSCRIBITE A PYMES Y RECIBÍ TU TARJETA 365

365.COM.AR/PYMES

0810.333.0365

TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

### SOCIEDAD

### Espacio público • Consecuencias de la conflictividad social



Montevideo y Rivadavia. Una de las esquinas más perjudicadas por las pintadas y pegatinas cuando hay manifestaciones. Lucía MERLE

Tachos de basura quemados, grafitis, baldosas rotas usadas como proyectiles y olor a pis: los vecinos que viven en el epicentro de las protestas se quejan de los daños.

# Congreso, la zona que convive con la suciedad y los destrozos que dejan las manifestaciones

Agustín Cassano Especial para Clarín

La zona de Congreso, ese barrio no oficial que ocupa parte de Monserrat, Balvanera y San Nicolás, está en el foco de la tormenta de manifestaciones y protestas. Prácticamente no hay día sin que aparezca algún grupo para reclamar frente al palacio legislativo o la sede del Ministerio de Trabajo de avenida Callao al 100.

Los vecinos conviven con el estruendo y advierten que, a diferencia de lo que ocurre en la 9 de Julio o la Plaza de Mayo, donde todo es más visible, su barrio padece daños y un deterioro que no trascienden y a veces tardan en resolverse.

Clarín recorrió los alrededores del Congreso de la Nación, donde se registran los mayores daños. Los ac-



Fuego. Un contenedor de residuos incendiado en una de las marchas frente al Congreso. LUCÍA MERLE

tos de vandalismo se concentran en tres o cuatro cuadras a la redonda y en cada calle hay una historia.

La Avenida de Mayo, Rivadavia y Entre Ríos y sus perpendiculares sufren reiteradamente los destrozos. Si bien luego son reparados, se repiten con cada manifestación. La Plaza Congreso también es dañada y reparada permanentemente, según cuentan los vecinos y comerciantes de la zona a los que entrevistó este diario.

"Se roban el bronce de las entradas de los edificios, y, si se pelean, sacan los fierros estos y los usan para golpearse", cuenta Diego, que vive en la calle Montevideo, mientras señala la reja del kiosco donde está comprando. "También rompen las baldosas para pelearse con eso y usan la calle como un baño público", agrega.

Hendric también vive sobre la calle Montevideo y narra como algo natural que, después de cada manifestación, las paredes quedan cubiertas de grafitis y carteles. "Una vez hasta rompieron los semáforos de la plaza", recuerda.

"Es un asco, porque sobre Montevideo orinany agarran tachos de basura y los arrastran hacia el otro lado de la plaza y los destrozan", cuenta Alina mientras pasea a sus dos perros por la Plaza Congreso. Ella vive en la esquina de Rivadavia y Montevideo y se queja por la basura que queda después de las manifestaciones.

Anabel tiene 27 años y hace 10 que vive en la Avenida de Mayo, a metros de la estación Sáenz Peña del subte A. También le molesta la basura que dejan después de las marchas y de los grafitis. Y señala hacia el local de comidas rápidas de Avenida de Mayo y San José: "Una vez le destrozaron los vidrios-dice-. Además, cuando se pelean rompen los bancos de la plaza y los que están sobre Rivadavia".

Hace 50 años que Carlos Arrieta vive en Alsina y Entre Ríos. Sentado en un banco frente al monumento de los Dos Congresos, cuenta que cuando termina cada manifestación siempre queda todo sucio: latas de cerveza, papeles y demás.

"Además arrancan los adoquines (señala las baldosas cercanas a la reja del monumento) para tirar y después el Gobierno los vuelve a reponer", dice Carlos. "¿Ves esto?", apunta su dedo hacia la vereda y remata: "Queda todo roto".

"Los días de manifestaciones vienen menos clientes", afirman en una dietética en Entre Ríos al 180. Por su parte, Germán, dueño de una vinoteca en el 140 de esa avenida y vecino desde 1991, recuerda que en la manifestación de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández prendieron fuego un tacho de basura.

"Yo les tuve que ir a decir que no lo hicieran, porque después viene en los impuestos y lo pagamos nosotros -relata Germán-. La Policía no intervino y llamamos a los Bomberos y no vinieron. Apagamos el fuego entre los policías del Senado y yo, pe-

pressreader Printed and Distributed by Pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

ro ese día creo que había disputa entre la Policía de la Ciudad y la Federal", sospecha.

Esperanza, una de las encargadas del Palacio Barolo, sostiene que "lo máximo que ocurrió fue que prendieron fuego los tachos de basura, pero esto no ocurre ya hace más de un año y medio y si ocurre es en contadas manifestaciones".

El Barolo, sin embargo, fue escenario de actos de violencia en diciembre de 2017, el día de los peores disturbios que se recuerden frente al Congreso, cuando se debatía la reforma jubilatoria en la Cámara de Diputados. La Policía tiró gases y los manifestantes llegaron corriendo al Palacio, donde tuvieron que cerrar los accesos a las escaleras. Algunos igual lograron subir y hubo roturas y daños en el edificio.

Juan Carlos es el administrador del conocido restaurante Plaza Asturias, que se encuentra en la esqui-

### En un restorán cuentan que tras una marcha les robaron mesas y sillas de la vereda.

na de Avenida de Mayo y Salta. El hombre interrumpe su almuerzo junto a su esposa para contarle a Clarín que los días de manifestaciones "es imposible trabajar".

"Es raro el día en que no haya alguna manifestación, esa es la realidad", afirma. Y respecto a actos de vandalismo y destrozos señala que "más que nada hay suciedad en las calles". "A veces nos ha pasado que nos rompieron los vidrios y los maceteros de afuera, que es muy común que los rompan", añade.

Cuenta que los destrozos materiales no son una constante en todas las manifestaciones. Y agrega que también han sufrido el robo de sillas y mesas de la vereda. "Eso pasó una vez, cuando un camión con manifestantes circulaba por la avenida. También vieron un televisor y lo hurtaron. Desde entonces, cada vez que viene una manifestación, tratamos de resguardar las mesas y sillas", comenta Juan Carlos.

Rivadavia también tiene negocios que se resguardan los días de manifestaciones. Mayra trabaja en un negocio de ropa que está al 1551 y dice que nunca cierra los días de marchas y que, aunque en su local no pasó nada, la plaza queda sucia y en malas condiciones. "No importa si es grande o chica la manifestación, hay destrozos igual", cuenta.

Yanel trabaja en la panadería Delgado que está en Rivadavia 1617 y le recuerda a Clarín que hace seis meses, en medio de una marcha, los propios manifestantes entraron a robar a la panadería.

Los vecinos de Congreso están acostumbrados a convivir con el desorden. Pero sueñan con que en algún momento esta castigada zona de la Ciudad deje de ser invisible. ■



En Villa Crespo. El colegio Osvaldo Pugliese, en Padilla, al 1000, uno de los establecimientos que fueron tomados. GUILLERMO RODRÍGUEZ ADAMI

CONFLICTO EN LA CIUDAD

# Las tomas se mantendrán en cuatro escuelas y dos sindicatos paran mañana

UTE y Ademys repetirán el reclamo contra las jornadas de capacitación de los sábados.

Penélope Canónico pcanonico@clarin.com

Tres agrupaciones estudiantiles que lideran la toma de colegios porteños, en reclamo de mejoras edilicias y de cambios en los sistemas de viandas y de pasantías, anunciaron que hoy levantarán la medida. El resto continuará al menos hasta mañana, día en el que los gremios docentes UTE y Ademys convocaron a un paro.

Según el Ministerio de Educación de la Ciudad, hay siete escuelas que siguen tomadas, de las cuales tres cesarán con la protesta hoy. La Escuela Superior de Educación Artística en Cerámica N°1 del Distrito 2 lo hará a las 7; la

Escuela de Educación Media N°1 Rodolfo Walsh finalizará la toma a las 9; y la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola lo haría durante el día aún sin horario definido.

"El Mariano Moreno, que no está contabilizado como una toma porque la actividad de pernoctar no afecta el dictado de clases, levanta todo tipo de acciones desde el lunes a las 5. Estamos siguiendo el tema y mantenemos reuniones con todos los establecimientos tomados", le aseguraron a Clarín desde la cartera porteña.

Ante este escenario, continuarán tomadas la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia; la ENS de Lenguas Vivas Sofia Broquen Spangernberg (el Lengüitas); el Liceo N° 5 Pascual Guaglianone; y la Escuela Técnica N° 6 Fernando Fader. El viernes levantaron la toma las escuelas Falcone, Tosco, Liceo 9, Pugliese y García Lorca.

Los trabajadores afiliados a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y el gremio Ademysvotaron la realización de un paro total de actividades por 24 horas para mañana. Ese día a las 16 marcharán desde el Mariano Acosta junto a estudiantesy a la comunidad educativa hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.

"El paro es una continuidad del que se hizo hace 15 días contra la modificación y extensión arbitraria de la jornada laboral y reclamos salariales. En el marco de que hay reclamos también estudiantiles se realizará una

"Los chicos tendrán que recuperar contenidos los sábados", dijo la ministra porteña Soledad Acuña.

marcha educativa amplia", señaló Amanda Martín, secretaria de Acción Gremial de ADEMyS.

Según señalaron desde el gremio, las escuelas tomadas ya comprometieron su participación. "En relación al conflicto de las escuelas tomadas, tenemos prevista una coordinación entre los sindicatos, centros de estudiantes y la central que agrupa a los estudiantes terciarios. Vamos a confluir todos en una movilización que para expresar los reclamos compartidos por docentes, estudiantes y familias", resumió Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys.

Bajo el título "Sí al derecho a la educación", familias autoconvocadas de alumnos del Lengüitas exigen el levantamiento de la toma y difundieron un documento para que lo complete todo aquel que adhiera.

"Desde el 26 de septiembre, nuestra organización familiar se alteró porque el colegio está tomado. Durante toda la semana, tuvimos reuniones con el Ministerio de Educación y con la tutoría de menores, ya que los padres queremos ser escuchados para que abran la escuela. El sábado hubo una nueva votación para ver si continuaba la toma o no, pero volvió a ganar la medida de fuerza con 220 votos a favor y 50 en contra. Tras dos años de pandemia, necesitamos volver a la normalidad escolar", suplica una madre del Lengüitas que prefiere guardar el anonimato.

Ayer, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, advirtió que los alumnos que participan de las tomas pueden quedar libres y que tendrán que ir los sábados para recuperar los días. "Perdieron la regularidad porque con el nuevo modelo de presentismo bimestral del 85% solo tienen siete días de faltas", planteó. También insistió en que los colegios no tienen reclamos propios sino genéricos en solidaridad con otras instituciones.

Desde Ademys, la cuestionaron. "Al ser una medida de fuerza, no corresponde la extensión del calendario. Debería solucionar reclamos en lu-

gar de amenazar", disparó Martín. PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW 36 SOCIEDAD CLARIN LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022



Agustín Cordenos. Tiene acondroplasia. La Justicia autorizó un medicamento para tratarlo de US\$ 30 mil.

DROGAS COMO SPINRAZA, ZOLGENSMA Y VOXZOGO ESTÁN ENTRE US\$ 30.000 Y US\$ 2.000.000

# Piden que el Estado negocie para comprar los medicamentos más caros

Son los destinados a enfermedades poco frecuentes. Los casos terminan siempre en la Justicia.

#### **Paula Galinsky** pgalinsky@clarin.com

Los avances en la medicina suman posibilidades hasta hace pocos años impensadas. Transforman patologías terminales en crónicas y logran revertir pronósticos desalentadores o reducir los efectos discapacitantes de algunas enfermedades. En ese camino apareció Spinraza, una droga para tratar algunos tipos de AME (Atrofia Muscular Espinal). Y luego, Zolgensma, una terapia genética contra la misma enfermedad.

Estos fármacos tienen en común su alto costo. De miles o hasta millones de dólares. También surgió un tercer medicamento con características similares: se llama Voxzogo y contribuye a estimular el crecimiento de los huesos en personas con acondroplasia o baja estatura.

En junio de este año, un fallo de la Justicia de Río Cuarto, en Córdoba, resolvió que se le debía cubrir el tratamiento a Agustín (4), con esta droga que aún no está aprobada por la Administración Nacional de Medica-



Spinraza. Uno de los medicamentos más caros. ALEJANDRO LEGUIZAMÓN

### **CORONAVIRUS EN LA ARGENTINA**

### Covid: 40 muertes y 2.935 nuevos contagios

En un nuevo reporte-hace tiempo de registro semanal- del devenir de la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Salud informó ayer otras 40 muertes y 2.935 nuevos contagios. El país queda cerca de llegar a las 130 mil muertes por la enfermedad, al registrar 129.937 hasta esta última semana.

La sumatoria de contagiados desde que se inició la pandemia en marzo de 2020 marca 9.711.355 contagios. A su vez, el porcentaje de camas de terapia intensiva para adultos ocupadas en el país y para todas las patologías está en el 40,3%. El registro incluye 284 internados con Covid-19.

mentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), pero sí por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA.

Según le cuenta a Clarín Pablo Cordenos, papá de Agustín, el medicamento cuesta unos US\$ 30 mil por mes y la idea es que "se lo administren hasta que las placas de crecimiento se cierren, algo que en los varones ocurre entre los 17 y 18 años".

"Va a ayudar a que mi hijo tenga un crecimiento proporcionado porque actúa sobre los huesos afectados por la acondroplasia", cuenta Cordenos. Y sigue: "Es probable que sirva para prevenir patologías asociadas como la estenosis cervica".

Otro de los puntos en común de estas medicaciones es la urgencia para recibirlas. Por esto es que Cordenos recurrió a un abogado y presentar un recurso de amparo.

Gonzalo García Sorina tomó el caso. "Demandamos a todos los actores: obra social, prepaga, Ministerio de Salud y Superintendencia de Servicios de Salud. Demoraron 25 horas en fallar a favor de Agustín", explica. Su estudio había intervenido en casos similares. El más resonante fue el de Lolo, un niño con AME tipo I. Dos veces la Justicia falló a su favor. La primera para administrarle Spinraza (le dieron 5 dosis) y, luego, Zolgensma, que cuesta US\$ 2 millones.

Dice que el 100% de los casos de este estilo son judicializados y que es el Estado el que responde en forma mayoritaria. "El porcentaje suele ser de 80/20 o 90/10. Las obras sociales o prepagas no pueden hacerse cargo del total", sostiene. El abogado explica que se ampara en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

También diferencia entre las medicaciones ya aprobadas por la AN-MAT y las que no. "En el caso del Voxzogo tuvimos que pedir su autorización por sistema de excepción. El medicamento ya estaba autorizado por la FDA y la EMA", remarca.

Clarín consultó con la ANMAT por el ingreso de Voxzogo al país. Allí explicaron que "el producto ingresa actualmente por medio del Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos no Registrados (RAEM)". E informaron que entre 2018 y 2022 se otorgaron 69 autorizaciones, lo que no significa que existan 69 pacientes: "Puede tratarse de varias dosis para un mismo paciente".

La situación con los medicamentos de alto costo "depende, en parte, de cómo los gobiernos encaren sus negociaciones", advierte Carlos Vassallo, profesor de Salud Pública de la Universidad del Litoral y especialista en política y gestión de la salud.

Aclara que el precio elevado de estos fármacos tiene que ver, en gran medida, con la investigación e inversión en drogas que, a la vez, alcanzan a pocas personas, pero que esos valores se reducen si existe detrás un Estado organizado y dispuesto a dialogar con los laboratorios.

"Nuestra fragmentación del sistemay la falta de información precisa hacen que el Estado actúe 'apagando incendios', cada vez que un juez lo obliga", explica Vassallo. El camino, según el especialista, debería ser negociar con los laboratorios y que los padres no deban recurrir a colectas. Entre los países con buena capacidad de negociación, destaca a Brasil, Finlandiay Noruega.

El que sean monopolios también

encarece el valor. Vassallo se refiere al vencimiento de las patentes, algo que ocurre por lo general a los 10 años de su ingreso al mercado, como otro elemento que ayudará a bajar costos.

Luciana Escati Peñaloza, directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentesy presidenta de la Fundación Más Vida de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, comenta que "existe un Registro de Enfermedades Poco Frecuentes, en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SI-SA), del Ministerio de Salud. El tema es que los pacientes se incorporan a cuentagotas. Hasta mayo había 2.100, cuando nos referimos a una población de 3,6 millones de habitantes". Dice que son "casi 8.000 enfermedades poco frecuentes, que solo el 5% tiene un tratamiento y que no todas las terapias son de alto costo".

"En líneas generales, el proceso de aprobación en Argentina suele dilatarse y mucho", sostiene. "Existe un programa de enfermedades poco frecuentes. Desde ahí deberían pensar una política pública para adquirir estos fármacos. Todos los interlocutores que tienen que tomar algún tipo de actitud recurren al silencio y si responden es por la negativa", advier-



La ausencia de información hace que el Estado actúe 'apagando incendios'".

#### **Carlos Vasallo**

Profesor de Salud Pública



El juez termina resolviendo porque el resto del sistema no funcionó".

### Luciana Escati Peñaloza

Directora ejecutiva FADEPOF

te. Y agrega: "Por la falta de respuesta es que muchas veces los casos llegan a los medios". Las barreras, según Escati Peñaloza, comienzan en la prescripción médica. "A veces la bajada de línea de una institución es no indicar determinados fármacos", asegura. Y dice que algunas "obras sociales o prepagas tienen como política recién evaluar la cobertura tras recibir un amparo". "El juez termina resolviendo porque el resto del sistema no funcionó", cierra.

En el Ministerio de Salud de la Nación destacaron el Programa de Enfermedades Poco Frecuentes, creado a partir de la Ley 26.689 de 2011, y dijeron que allí está incluida la acondroplasia. "Como todo registro sanitario está creciendo y requiere del esfuerzo de todos los equipos de salud de las provincias", agregaron. No dieron respuesta sobre la existencia de otras iniciativas con los laboratorios.

Clarín consultó a la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME): "La industria farmacéutica reitera su compromiso en trabajar por el acceso equitativo, tal como lo viene realizando desde hace muchos años", dijeron desde el sector. ■

pressreader

En auge. Son los idiomas que más crecieron en cantidad de estudiantes en el Centro Universitario de Idiomas. Tramitar la ciudadanía o buscar un empleo, las razones.

# Italiano, japonés y coreano: las lenguas que más adeptos suman

Gonzalo Herman

gherman@clarin.com

El Centro Universitario de Idiomas (CUI) realizó ayer su tercera feria, con más de 100 propuestas culturales en 25 idiomas. Hubo charlas abiertas, clases, talleres, muestras y hasta música en vivo. Pero el dato quizá más interesante que salió del evento es que hay tres idiomas que están picando en punta en las preferencias de los estudiantes en los últimos años. Son lenguas que se buscan va sea para rescatar el idioma perdido de la familia, para tener una oportunidad laborar en otro país, o simplemente por puro gusto.

Roberto Villarruel, director del CUI, dijo que "Cumplimos 30 años y a lo largo de nuestra historia se han inscripto más de un millón de alumnas y alumnos, lo que nos obliga a estar siempre a la vanguardia para incorporar aquellos idiomas a los cuales la gente quiere acercarse".

¿Cuáles son esos idiomas a los que la gente se quiere acercar hoy? Uno de ellos es el italiano. "Hay una especie de renacimiento del italiano en Argentina hace unos años", sostuvo Villaruel. El motivo que empuja este fenómeno es que el gobierno de Italia puso hace pocos años un nuevo requisito para la ciudadanía. Exigen un determinado nivel del idioma y "eso empujó a mucha gente que tramita la ciudadanía por familiares a aprender", agregó Roberto.



Atracción. La música y el animé despertaron el interés por estudiar japonés y coreano. constanza hiscovolos

Flavia, que profesora de italiano, explica que "es un idioma que los argentinos sentimos como familiar porque es una cultura muy cercana a la nuestra. Por eso muchos se enamoran del arte, de la música y de la gastronomía italiana". Asegura que es uno de los idiomas más dulces. Ella, como hija de familia italiana, lo aprendió de chica y hace más de 30 años que lo enseña.

Pero advierte: el italiano parece más fácil de lo que es. "Es engañoso.

Ya que, como es un idioma romance, suena parecido al nuestro. Pero es complicado en otros aspectos. La mayor dificultad es la gramática. Los alumnos creen que es fácil porque algo entienden. Pero poder hablar o escribir es algo más complejo".

Flavia comenta que el crecimiento y el interés por el italiano comenzó a notarse poco antes de la pandemia. "Hoy es el segundo idioma más estudiado del centro, con 2.000 inscripciones por cuatrimestre, después del

inglés", agrega Villaruel.

Los idiomas orientales también están creciendo sostenidamente en los últimos años. Especialmente entre los más jóvenes, quienes encuentran en ellos sus gustos musicales, culturales y también una herramienta de trabajo en el futuro.

"Tiene que ver mucho con las culturas juveniles. El caso del japonés tiene que ver con los otakus, que son las personas aficionadas al animé. En el caso del coreano, hay también una

política de Corea de difusión cultural muy ligada a fenómenos masivos que son el karaoke, el k-pop y las telenovelas coreanas", explica Villaruel.

Quienes aprenden estos idiomas tienen entre 17 y 22 años. Pilar es una de ellas. Tiene 20, y empezó a estudiar coreano y japonés en la pandemia. Explica que siempre le gustó la cultura asiática. Dice que entiende cuando ve una animé en japonés o escucha una canción de K-pop. Para ella el coreano es un poco más difícil que el japonés, cuya pronunciación "es más parecida a la nuestra".

Ella estudia Diseño Multimedial y está pensando en viajar a Corea el año que viene. "Ese el uso que le voy a dar al idioma. Porque creo que es el lugar donde tengo más oportunidades de encontrar un trabajo. Después, me quiero ir a Japón, a conocer".

Gonzalo Shinta Tamashiro, profesor de japonés, cuenta que entrar en ese idiomas es más fácil de que se cree. "El español usa más más de 2.000 sonidos, el japonés tiene sólo 100. Es decir, la pronunciación es fácil para un hablante del español".

Sin embargo, advierte que aprender japonés también es ingresar en la cabeza de una cultura totalmente diferente. "No es sólo gramática y sonidos. Es tratar de entender de cómo piensa el japonés para tratar de comprender por qué se expresa de esa manera", recomienda.

En el ranking de los idiomas más estudiados, hay uno que siempre se mantiene como el más solicitado, que es el inglés. Después viene el italiano, detrás vienen el francés, el portugués y el chino. "El portugués es uno de los que más cayó. En algún momento estuvo muy en auge. También el francés", cuenta Villarruel.

El chino es otro de los idiomas que están en auge. En los últimos años, se convirtió en el cuarto lenguaje más estudiado del centro. También es elegido por los más jóvenes, que ven en él una salida laboral. Camila (17) y Jazmín (20) lo estudian hace un año. "A mí siempre me gustó la cultura oriental y eso me motivó estudiarlo. Me encantan los caracteres", sostiene Camila.

UNA MULTITUD EN LA CEREMONIA RELIGIOSA

# Tras la peregrinación a Luján, la Iglesia pidió por el fin de la grieta

Sergio Rubin srubin@clarin.com

En el final de la peregrinación a Luján la Iglesia abogó por el fin de la grieta, al clamar por la unidad nacional y rogar "por nuestros gobernantes para que busquen ser instrumento de encuentro entre los argentinos".

El anhelo fue expresado por el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, en la misa de cierre de la 48° caminata juvenil al santuario mariano que, como antes de la pandemia, congregó a una multitud.

"Qué lindo sentirnos en el camino como hermanos, como un pueblo peregrino, fraterno, solidario, cómo nos gustaría que esta fuerza fraterna se proyecte sobre la Argentina", dijo Poli desde un altar armado en la Plaza Belgrano, junto a la basílica.

El cardenal rogó también para que "encontremos la paz y la ayuda necesaria para unirnos como pueblo" y "por nuestros gobernantes, para que busquen ser instrumento de encuentro entre todos los argentinos".

La unidad nacional fue el eje del ruego comunitario de esta peregrinación luego de que en el último año uno de los principales anhelos que los fieles que fueron a Luján escribieron en el libro de visitas fue ese.

Como el lema de cada peregrinación se basa justamente en el mayor deseo de los devotos a la Virgen de Luján, patrona nacional, esta vez fue: "Madre, míranos con ternura, queremos unirnos como pueblo".

La cuestión de la grieta política que divide a una parte de la sociedad, sur-

gida tras el conflicto del primer gobierno de Cristina Kirchner con el campo en 2008, es una cuestión que siempre preocupó a la Iglesia.

La peregrinación se había iniciado formalmente el sábado a las 10, pero desde muy temprano muchos fieles estaban caminando y la concurrencia recuperó el nivel de participación prepandemia.

La viuda del colectivero Pablo Flores (37), chofer de la línea 218 asesinado en un presunto ajuste de cuentas el 1° de octubre de 2020 en Virrey del Pino, La Matanza, volvió a un ritual que supo compartir con su pareja: recorrer los 60 kilómetros de la peregrinación a Luján. Esta vez, con dolor y tristeza, Lorena Cáceres fue acompañada de amigas.

"Vine con él por primera vez cuan-

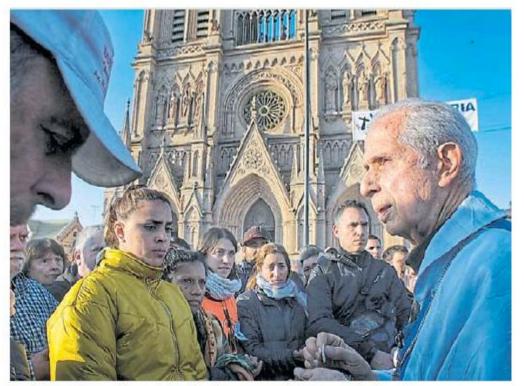

En la Basílica. El cardenal Poli, con participantes de la misa. TÉLAM

do teníamos 19 años. Es muy dificil continuar con fuerzas para seguir pidiendo justicia", dijo, además, en referencia a la absolución de los tres acusados por el crimen de su esposo.

La polémica situación a la que se refiere se dio en el Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 5 de La Matanza benefició con su resolución a Oscar Ezequiel Vega (28), Néstor Fabián Marone (57) y su hijo Adrián Alberto Marone (38). "Necesito un acto de fe. Por eso, voy caminando a Luján. Quiero sentir esa fuerza para seguir adelante", relató Lorena, a dos años del asesinato de su pareja.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

38 | SOCIEDAD LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022



Precisión. Las diferencias en los cortes pueden influir en el precio final que tenga la carne. ICOCA

Carrera. Un instituto dará clases teóricas con prácticas en un frigorífico. Buscan que se aproveche al máximo cada pieza.

# Expertos en cortes: abre la primera Escuela de Carniceros del país

Adriana Santagati asantagati@clarin.com

Paradojas de la Argentina: en el país de la carne, el de carnicero es un oficio en extinción. Y tampoco es algo que uno pueda ir a estudiar. Hasta ahora: en los próximos meses abrirá la primera escuela que entregará un título habilitante en carnicería. Una escuela de carniceros.

Detrás de la Escuela Argentina de Oficios de la Carne está Juan Barcos, cocinero, emprendedor y también creador de otro centro educativo innovador: la Escuela de Sommeliers de Carne, curso que se dicta en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y que este año va por su cuarta camada de egresados.

Ambas escuelas están dentro del paraguas del Instituto de Ciencias y Oficios de la Carne (ICOCA), un espacio de formación que Barcos creó en el 2019. Su objetivo: profesionalizar los trabajos vinculados con nuestro producto insignia.

Barcos habla con Clarín desde París, donde se instaló casi un mes con el núcleo de docentes que lo acompañará en la dirección pedagógica de la escuela de carniceros. Son el coci-

nero Emiliano Belnardinelli (de la parrilla bonaerense Adora Estación de Carnes, de Gral. Rodríguez); el ingeniero y charcutero César Sagario (de Corte Carnicería, de Belgrano) y la carnicera Macarena Zarza, quienes serán también los formadores de los docentes de la escuela.

Los cuatro fueron a capacitarse a la Escuela Nacional Superior de Oficios de la Carne en Francia, una entidad centenaria de la que egresan 6.000 carniceros por año y con la que ICOCA firmó un convenio de capacitación e intercambio. "Es la escuela de carnicería con mayor reputación en el mundo. Francia tiene una tradición histórica en formación en oficios", cuenta Barcos.

¿Por qué chefs en la formación de un carnicero? Porque el rol de un cocinero es clave para buscar el mejor aprovechamiento de los cortes. Y porque estos profesionales serán parte de los alumnado que cree Barcos tendrá su escuela.

Pero para entender esto, primero hay que adentrarse en el plan de estudios que tendrá la escuela, que otorgará un título reconocido por el Ministerio de Educación de la Ciudad.

"El 80 % de la formación será práctica. En la teoría, habrá una materia de Anatomía Animal dictada por profesores de Veterinaria de la UBA. Es importante comprender lo que es el producto carne desde lo anatómico: entender la diferencia entre músculo y carne, y que tengan elementos técnicos para entender por qué un músculo se inserta en cada lugar, o por qué ese tejido tiene esa textura", explica.

Pero buena parte de la enseñanza será en el campo. No donde pastan las vacas, sino donde se convierten en el alimento que compramos en la carnicería o el supermercado: el frigorífico. Ahora están acondicionando uno en Mataderos, que será la sede de las clases prácticas: las medias reses que entran, los alumnos las devolverán al mercado transformadas en cortes envasados al vacío por ellos.

En la escuela, los estudiantes seguirán todo el circuito normal de cualquier frigorífico. Barcos explica que tiene tres etapas: cuarteo, charqueo y desposte.

La primera, el cuarteo, es fundamental. Es la separación de la media res en cuartos: el trasero, el delantero, el tren de bifes, y el asado y vacío.

"Es muy importante entenderlo más que los tres segundos que se tarda en pasar una sierra. Según qué quieras obtener, es la costilla o la vértebra en la que vas a cortar. Es el arte de saber dónde cortar para, de acuerdo a ese corte, ver qué valor vas a obtener y qué valor le das", explica.

El especialista pone un ejemplo bien claro: "Si tomo la vaca del culo (sic) a la cabeza, lo que sigue al ojo de bife es el roast beef. El primero sale 2.600 pesos el kilo y el segundo, 1.200. Si corto una costilla más adelante, me quedo con un kilo más de roast beef. Si corto de otra manera, con un kilo más de ojo de bife. Es una diferencia de 1.400 pesos", grafica.

¿Y cómo saber dónde meter el cuchillo? Para Barcos, es técnica. Hay que saber bien cuáles son las vértebrasy costillasy a qué equivalen, para no equivocarse. Eso enseñará.

También a entender, conociendo la anatomía del animal, que el matambre es chicloso porque su función es sostener todas las visceras, que los cortes del garrón son duros a la altura de los huesos de la pata porque son músculos de apoyo, o que por el contrario el lomo es tierno porque no tiene ninguna movilidad.

Después del cuarteo, aprenderán a despostar, esto es separar el cuarto en los distintos cortes, y seguirán con el charqueo, que es el emprolijamiento de esos cortes. Y también se formarán en charcutería y en la puesta en valor de los cortes.

¿Qué significa poner en valor? Para Barcos, "cada cultura abusa de lo que abunda. En Argentina es tal la capacidad de consumo y producción de la carne que hemos perdido esa necesi-

dad de cuidarla. Es como el agua de la canilla".

En París, están aprendiendo la técnica de desposte francés, que "justamente busca poner en valor a la carne, profundizando en la anatomía del animal para obtener la mayor cantidad de partes aprovechables y pensando en su venta posterior. Acá en las carnicerías ves que los huesos tienen mucha cantidad de carne pegada. Allá se deshuesa a blanco, se dejan los huesos sin carne", dice.

Otro ejemplo de esta puesta en valor es que a cada corte se le retira el máximo tejido conectivo posible. Así, se logra que cortes que tienen resistencia al morder se transformen en cortes consumibles de una manera mucho más gastronómica. Aquí entra entonces el rol de los cocineros en la formación. Porque en definitiva, todo esto se termina traduciendo en el plato que comemos.

¿A qué cortes se puede aplicar este upgrade? "Una tapa de paleta. O un sector de la cuadrada, que para nosotros es de milanesa, se puede dividir en tres partes y una de ellas comerla en bifes sin problemas", detalla. Hasta se puede obtener cortes de mayor terneza del garrón.

Para esto, los franceses "investigaron anatómicamente y fueron separando casi a nivel autopsia" en sus cortes, que no difieren mucho de los nuestros. Por esa razón, Barcos cree que todos estos conceptos pueden aplicarse en Argentina.

"En este rubro hoy cuesta conseguir personal capacitado. Es un oficio familiary de boca en boca. Ubica-

Los futuros docentes se están formando en Francia, donde el oficio está muy desarrollado.

te en un pueblo del Interior, antes totalmente desconectado. Si tuviejo no te podía pagar un departamento en Capital para que estudies Abogacía, hacías lo que hacía él: trabajabas en el frigorífico. Pero ahora, la gente con un celular en la mano tiene 27 mil opciones", analiza.

Ahí aparece entonces el ICOCA. "Hay que fomentar los oficios, academizarlos. Si no, los jóvenes van a seguir pensando que ser carnicero, o plomero es hacer changas", plantea.

Viendo lo que pasa en Francia, estima que entre sus alumnos habrá gente en un proceso de reconversión profesional ("Allá una profesora de la escuela era una banquera que quiso cambiar su vida"), personal que la industria frigorífica mandará a capacitar, personas interesadas en la carnicería, y cocineros, porque "el déficit sobre la carne en las escuelas de cocina es muy grande".

Todavía Barcos no tiene el detalle de la cantidad de horas cátedra ni del valor del curso, pero sí sabe que lo va a federalizar y de hecho ya cerraron un acuerdo con el frigorífico La Morena de Gualeguaychú para que sea una sede en Entre Ríos.

"La carnicería y la charcutería son ramas que van a encontrar un nivel de profesionalización importante, como ya lo tuvieron la sommellerie y la pastelería. Te vas a querer especializar, decir: quiero ser carnicero",



PRIMERA DIVISIÓN 2022 SEGUNDA PARTE. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.GRANDT.COM.AR.

40 | SOCIEDAD LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

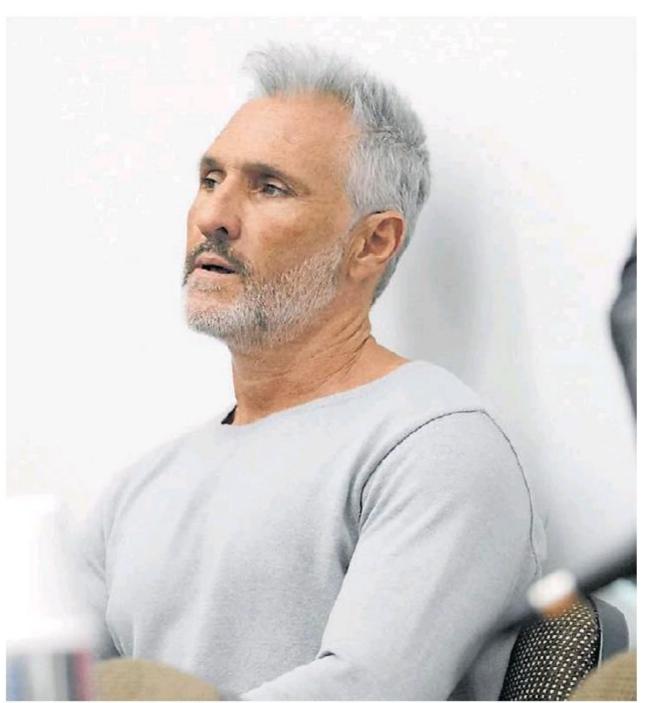





Víctima. María Marta García Belsunce fue asesinada de varios disparos en 2002.

A medias. Admitió los robos a countries en los que quedó filmado. Pero niega lo de García Belsunce. Y abrieron una investigación por la muerte de su padre, en 1996.

# Los delitos de Pachelo que reveló el juicio por el caso María Marta

Natalia Iocco niocco@clarin.com

"Al límite de todo", describió a Nicolás Pachelo (46) un ex amigo al que le robó. El ladrón de countries dijo ser prestamista, empresario y jugador de poker, aunque reconoció que "una vez" trabajó como paseador de perros. ¿Por qué roba quien hereda dos millones de dólares?

Pachelo apareció en el radar hace 20 años cuando el crimen de María Marta García Belsunce (50) era la tapa de todos los diarios. Con la soga al cuello, la familia buscaba redireccionar la investigación y los mismos indicios que hoy lo tienen en el banquillo de los acusados fueron parte de la fallida estrategia defensiva.

En la misma sala en la que hoy es acusado, Pachelo se sentó en los tribunales de San Isidro con más ganas de provocar que con motivos para defenderse. El fiscal Diego Molina Pico nunca tuvo intención de investigarlo y Roberto Ribas, su abogado, repartió escritos y entrevistas televisivas para protegerlo.

En el juicio que lo tiene como acusado y que se reanudará hoy, además de revelar los indicios que apuntan a

él como presunto asesino de María Marta García Belsunce, develó un perfil delictivo que había logrado eva-

"Era un ladrón, era un tránsfuga. Le robó a todos los amigos, a todas las personas que conocíamos, les robaba las llaves y después les robaba. Robaba autos en la calle, ruedas, cualquier cosa. Robaba en Buenos Aires, gomas de auto, estéreos, cualquier cosa. El padre siempre le tapó todo", recordó Jacqueline Barbará (78), la madrastra de Pachelo. De aquellos años de adolescente recordó cuando Pachelo vendió una moto que le habían prestado y su padre tuvo que comprar otra para reponerla.

Pachelo fue el único hijo de un fugaz y tormentoso vínculo entre Roberto Luis Pachelo (51) y Silvia Magdalena Ryan. Todavía era un bebé cuando se separaron y el piloto de autos se mudó con Barbará.

Las peleas por la manutención terminaron de saldarse cuando Roberto Pachelo le compró el departamento del piso 11 de Avenida Libertador y Basavilbaso, en Retiro, desde el que Silvia Ryan se tiró en mayo de 2003. El mismo al que se fue a vivir con su primera esposa y del que se lo llevaron detenido en 2018.

Cuando Pachelo era niño, Jacqueline ya tenia tres hijos (Jacqueline, Hernán y Sebastián Coudeu). Junto a Roberto tuvieron a Agustín (42) y Francisco Pachelo (40), que reconocen un vínculo de "hermanastros" con Nicolás. "Es un psicópata y un asesino, no me cabe ninguna duda de que mató a mi padre", lo acusó Francisco ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin.

### Otros "chicos bien", conocidos de Pilar, se habían convertido en las víctimas perfectas.

Esa declaración, entre otras, le valió a Pachelo la reapertura de la investigación sobre la muerte de su padre, que falleció en diciembre 1996, en lo que se presumía un suicidio. Nicolás terminó investigado y sospechado de haberlo matado.

En el colegio a Pachelo repitió dos veces y terminó dejando el secundario cuando su primera esposa, Inés Dávalos Cornejo (44), quedó embarazada. Tuvieron a Felipe (26), Juan Cruz (22) y Santos (20). Padre joven, vivió en Estados Unidos y en la tosquera de Villa Rosa, Pilar, donde un disparo en la cabeza terminó con la vida de su papá. Cuando falleció, él, Inés y su bebé dormían en la casa, una caballeriza restaurada. Insistieron en que "nunca" escucharon "nada". Luego se mudó a Carmel.

Barbará ya le había prohibido la entrada al country Tortugas.

Para el 2000, Pachelo ya había sido denunciado por daño y amenazas. Fue Mariano Maggi (53), que había recibido cheques falsos por el pago de una camioneta que le vendió a Nicolás. "Si tuve los huevos para matar a mi padre, imaginate lo que puedo hacer con vos. Matarte no me significa nada", le habría dicho en una de las discusiones.

Al año siguiente, cuando Hernán Coudeu (51) decidió vender la tosquera, Jacqueline Barbará lo denunció por defraudación. Era 2001 y Pachelo recibió 1.800.000 dólares por la venta y la herencia de su padre.

Pachelo ya estaba en problemas con la Justicia: estaba preso por siete robos. Les robaba a sus amigos. Otros chicos bien, conocidos de Pilar,

se habían convertido en las víctimas perfectas.

Una de ellas fue Nicanor Cetrá (45), hijo de Luis, el fallecido empresario de medios, con quien se reunía a comer periódicamente. Una noche de 2003, Cetrá iba a cenar a la casa de Pachelo y su esposa, Inés Dávalos.

Alejados de Carmel tras el crimen de María Marta, la pareja había regresado al departamento de Avenida Libertadory Basavilbaso. Esa mudanza fue la excusa para cambiar de sede. Esa noche -según recordó Cetrá- Pachelo habló un largo rato con la empleada doméstica. Supo, así, sus horarios y qué hacía cuando los dueños de casa iban a Pilar a pasar los fines de semana. A los pocos días su departamento había sido desvalijado. Dólares, joyas, un teléfono inalámbrico y una PlayStation fue el botín.

Esa metodología la repitió con amigos y vecinos. Así le sacó la indemnización a María Victoria Stupenengo (45), la mejor amiga de su esposa. Igual a la mamá de su íntimo amigo, Gastón Auge (46). Todo el grupo de conocidos se reunió para denunciarlo. "Hay que pararlo", acordaron.

Para 2005 se sumó otro año de prisión por el encubrimiento de otro robo. En 2012 Pachelo ganó 60.988 dólares cuando salió campeón del Mantra Grand Slam, un torneo de poker.

En 2019 acumuló otra condena a dos años de prisión por tenencia de estupefacientes.

Pachelo llegó a juicio detenido por 10 robos a barrios privados del Gran Buenos Aires. De eso, confesó la mitad sólo porque estaba filmado cometiéndolos. Su intención es conseguir una condena por robo simple que le permita salir en libertad en el corto plazo. Espera terminar absuelto por el crimen de García Belsunce y dejar la cárcel en 2023.

Pachelo hizo un repaso para describir el paso a paso de sus robos. Dijo que la "inteligencia previa" le llevaba "entre tres y cuatro horas".

SOCIEDAD 41 LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

LOMAS DE ZAMORA

# Una mujer murió al chocar contra ún camión por escapar de motochorros



Familia. La mujer que falleció era mamá de dos hijos, de 23 y 19 años. Su marido, Sergio Parisi, está internado.

Laura Grande volvía a su casa con su marido y les dispararon para robarles. Detuvieron a dos adolescentes.

Eran las 17 y Laura Daniela Grande (47) regresaba a su casa de Llavallol junto a su marido, Sergio Damián Parisi (49), cuando chocaron con un ca-

El operativo policial y de tránsito que siguió al accidente fue, para los vecinos, el de un siniestro fatal.

La moto impactó primero con un auto y luego con una camioneta de reparto que un sodero había estacionado en la puerta de su casa.

Laura y Sergio terminaron debajo de otro camión que circulaba por la calle Garibaldi.

Ambos llevaban casco, pero las he-

ridas fueron tan graves que ella murió y él tuvo que ser operado de urgencia.

Con el correr de las horas, gracias a las cámaras del centro de monitoreo y al relato de los testigos, descubrieron que no había sido un accidente de tránsito: dos motochorros habían querido asaltarlos y Sergio, al volante, aceleró.

Los interceptaron en la avenida Juan XXIII y Bernardo O'Higgins, en Parque Barón, un barrio de Lomas de Zamora, al sur del Conurbano.

A toda velocidad, Sergio intentó escapar en su Honda Twister. Los persiguieron por la calle Madridy los testigos los escucharon pasar a toda velocidad. Las cámaras de seguridad tomaron la persecución.

Unos 200 metros antes del lugar del impacto, a la altura del 1500, sonaron los disparos. Los testigos habrían escuchado dos, pero no encontraron las vainas ni los casquillos.

Las balas no alcanzaron a la pareja, pero la velocidad era tanta para una calle transitada un sábado por la tarde que perdieron el control del rodadoy chocaron.

Después del impacto con un Volkswagen Gol Trend, la moto terminó incrustada contra una camioneta que estaba estacionado en la puerta de la casa de su dueño. La pareja voló y quedó debajo de otro camión que circulaba por ahí.

Ella tenía una fractura expuesta, una lesión en el rostro y el cuerpo con raspones porque, antes de frenar, el camión la arrastró algunos metros. Él también sufrió heridas graves, aunque sobrevivió. Fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde tuvieron que operarlo.

Sergio alcanzó a decir que no había sido un siniestro vial, sino que escapaban de un robo y que había perdido el control del vehículo al escuchar los disparos.

Con esa información, analizaron

las cámaras de seguridad y detectaron la persecución. Los dos ladrones iban en una Motomel XR 250 y los ubicaron en una casa de la calle El Pampero al 800, en Villa Rita.

Tras un allanamiento de urgencia detuvieron a dos adolescentes de 17 años. Tenían la moto que usaron para el intento de robo y una pistola Bersa calibre 22.

La investigación cayó en manos de la fiscalía N° 5 de Lomas de Zamora, que caratuló la causa como homicidio. Pero, al estar involucrados dos menores de edad, derivó las actuaciones a la fiscalía N° 6 del fuero penal juvenil de Lomas de Zamora.

"Terrible, dos vecinos de Llavallol, dos laburantes, Lomas de Zamora. Tierra liberada!", posteó un vecino, indignado por la situación.

Laura Grande era mamá de dos hijos, de 23 y 19 años. No llegaron ni a llevarla al hospital porque murió en la calle. Esperaban que se realizara la autopsia hoy para poder despedirla, mientras su marido permanecía internado.

### CRÍMENES EN VICENTE LÓPEZ

### Piden sobreseer a María Aquino

Hoy, a 40 días de los homicidios de José Enrique Del Río (75) y María Mercedes Alonso (72), el abogado defensor de María Ninfa Aquino (64), Hugo López Carribero, solicitará su sobreseimiento ante el juez de Garantías N° 1 de San Isidro, Ricardo Costa. A la mujer la habían acusado de entregar a sus patrones para que les roben. Por el caso está detenido el hijo de la pareja asesinada, Martín Del Río (47), imputado por el doble crimen.

DE LA PROCURACIÓN DE LA PROVINCIA EN SAN ISIDRO

# Echan a dos funcionarias acusadas de proteger a narcos

Virginia Messi

vmessi@clarin.com

Tras siete años, la Suprema Corte bonaerense dio un paso clave en una causa explosiva relacionada con la protección de narcotraficantes desde las más altas jerarquías de la Fiscalía General de San Isidro.

En un fallo firmado el 28 de septiembre, el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires resolvió cesantear a Melisa Fernanda Rey (41) y Mariana Busse (41): no son más funcionarias de la Procuración de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una sanción grave, que la Corte no suele tomar a la ligera.

Tanto Rey como Busse estaban "suspendidas" desde noviembre de 2015, cuando su situación judicial se complicó al igual que la de su jefe, el entonces poderoso fiscal general de San Isidro Julio Novo y sus adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro.

El grupo fue indagado y procesado

por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en octubre de 2016. La acusación: haber obstaculizado la investigación que el fiscal de San Fernando Luis Angelini llevaba sobre dos ajustes de cuentas narco.

Los casos fueron, por un lado, el doble crimen del Shopping Unicenter, de Martínez, cuando en julio de 2008 fueron asesinados los colombianos Héctor Duque Cevallos (alias "Monoteto") y su guardaespaldas, Jorge Quintero Gartner. Por otro, el homicidio de Juan Sebastián Galvis Ramírez en febrero de 2009.

Con el propio Angelini como querellante y el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez en la investigación, el caso contra Novo y compañía fue avanzando. Novo primero fue suspendido y luego debió renunciar a su cargo, en julio de 2017.

Tanto él como sus adjuntos y las secretarias Busse y Rey fueron elevados a juicio oral. Pero el proceso está trabado hace años por un recurso de

Caro que tramita en la Corte Suprema de la Nación.

En ese contexto, el de una causa complicada y con peso político por las conexiones de Novo con el Massismo, es que puede leerse el impacto de las cesantías contra Busse y Rey.

### Están acusadas de entorpecer una investigación sobre tres crímenes narco.

Sus despidos ya habían sido reclamados por el Procurador Bonaerense, Julio Conte Grand, el 13 de mayo de 2020.

Bussey Rey están imputadas de los delitos de "encubrimiento agravado en carácter de coautoras en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional".

Ambas, aunque no eran fiscales sino secretarias, tenían mucho peso en la estructura de poder que manejaba Novo como Fiscal General. Rey era funcionalmente tan importante casi como Vaiani y Caro. Busse tiene una historia más colorida.

Busse trabajó entre 2005 y 2008 en la Fiscalía General de Novo y, debido a la complejidad de un sumario en su contra, renunció y se fue a la actividad privada.

Recaló en el estudio de Carlos Broitman, con quien se terminó casando. Broitman es uno de los abogados que más narcos pesados defendió en el país: Ibar Perez Corradi y los colombianos Ignacio Alvarez Meyendorffy Henry de Jesús López Londoño (alias "Mi Sangre"), son algunos.

En esa lista de clientes está Gustavo Juliá, el hijo del Brigadier Raúl Juliá, jefe de la Fuerza Aérea en la época de Carlos Menem. Gustavo y su hermano Eduardo fueron condenados en España a 13 años de prisión por intentar introducir una tonelada de droga en Barcelona en un avión de su compañía, Medical Jet.

En esa causa Broitman defendió a Gustavo y lo fue a visitar a la cárcel junto con Busse, quién terminó como co-defensora de Gustavo Juliá. El problema vino después.

Conte Grand, en su dictamen de

mayo de 2019, sostiene: "Se encuentra acreditado que la doctora Busse visitó a Gustavo A. Juliá junto con su pareja -en ese entonces Broitman-, en su lugar de detención en España, durante los días 23, 28 y 29 de septiembre de 2011".

Ya dentro del poder judicial nuevamente, Busse primero fue enviada a trabajar en la fiscalía de Pilar a cargo de Inés Dominguez, cuñada de Gustavo Juliá.

Novo la reubicó en la fiscalía de San Fernando como secretaria de Gestión. Allí Angelini investigaba el caso Unicenter bajo la hipótesis de que los crímenes se relacionaban con los hermanos Juliá.

Angelini siempre denunció que Busse era una espía y también cargó contra Novo por perseguirlo. Uno de los nexos entre estos casos era Carlos Gustavo Luaces, quien en 2018 fue absuelsto en el juicio por los crímenes de "Monoteto" y su guardaespaldas. En el debate fueron condenados a prisión perpetua Daniel Moreyra y Víctor Hugo Ovejero Olmedo.

Luaces era un hombre de confianza de los Juliá en las empresas Federal Aviation y Medical Jet. Amigo de Moreyra, viajó con él a Uruguay dos días antes de los crimenes de Unicenter. Esa fue una conexión, pero según los investigadores hay otros nexos

que complican al clan de Novo.

# **SPOT**

### Graciela Guiñazú Especial para Clarín

Tres años en una noche. Una verdadera maratón de APTRA (Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentinas) resultó la entrega de los premios Martín Fierro de Radio 2019, 2020 y 2021. La ceremonia comenzó a las siete de la tarde en la clásica alfombra roja y terminó pasadas las doce y media con el codiciado Oro que esta vez tuvo tres ganadores, uno por cada año: Guido Kaczka, Alejandro Dolina y Lalo Mir.

A las ocho y diez de la noche, con llamativa puntualidad, Teté Coustarot-la elegida para conducir la primera parte de la fiesta-invitó a Luis Ventura al escenario del Goldencenter de Parque Norte, quien en su rol de presidente de APTRA inauguró formalmente la entrega que fue transmitida en vivo por IP Noticias.

Teté, cálida, simpática y solvente como siempre, eligió un vestido en chifón de seda negra y saco XL en gris perla diseño de Gino Bogani. Atenta a todo, logró sortear con humor y oficio la pérdida momentánea del sobre con el nombre del ganador a Mejor Labor en Locución. "Desordené todo y ya el sobre no lo tengo. Un poco de suspenso..."- advirtió antes de anunciar divertida: "Apareció! Y es una voz increíble: Luis Albornoz!".

Pero no fue el único caso perdido. Una hora y media después, a Juani Velcoff Andino (el hijo de Marisa y sobrino de Guillermo Andino) y Nara Ferragut -a cargo de la conducción de la segunda parte dedicada al año 2020-, se les traspapeló el correspondiente a Mejor Labor Periodística.

Y como el dichoso sobre no aparecía, tuvieron que pedir un corte publicitario salvador. Al regreso se develó el nombre del ganador: Nelson Castro, por Crónica de una tarde anunciada (radio Rivadavia). Mayor fortuna tuvieron Maxi Legnani y Pía Slapka, los conductores del tercer tramo de la ceremonia, que transitaron su momento sin sofocones.

Volviendo a Teté, le tocó anunciar su propio triunfo como Mejor Programa de Interés General Semanal por Qué noche Teté (por radio 10), terna que compartía con Graciela Borges (por *Una mujer* de radio Nacional) y Diego Brancatelli (Tarde o temprano de radio Pop).

El menú, que suele traer críticas encendidas, esta vez fue muy comentado por lo acertado. Ni muy sofisticado ni tan simple, la elección logró cumplir su cometido. Entrada: fonduta de quesos, tortellini frito y mermelada de tomates reliquia. Plato principal: vacío braseado con hinojos confitados, laminado de boniato y salsa de cabernet ahumado. Postre: trío de texturas de chocolate y salsa de maracuyá. Espumante para el brindis y café, variedad de tés y petit fours en el fin de fiesta.

Fueron 56 estatuillas en total, incluidos los tres reconocimientos a Jorge Porta, gerente de noticias y programación de radio Mitre por su labor en 2019, y Oscar González Oro y Eduardo Aliverti, por sus trayectorias. El Negro Oro, muy emocionado le dedicó el premio a sus hijos y a sus colegas, le dijo a Clarín antes de retirarse: "Estoy muy conmovido por el afecto que he recibido esta noche. ¿Si



Felicidad con delay. Guido Kaczka (2019), Lalo Mir (2021) y Alejandro Dolina (2020) con sus trofeos dorados.

# Martín Fierro a la Radio

# Kaczca, Dolina y Mir: un triple Oro que la pandemia postergó

Se premiaron las temporadas 2019/20/21. Hubo de todo: mesas picantes, homenajes no cumplidos, risas y lágrimas.

### LUIS VENTURA SE REFIRIÓ A LO QUE QUEDÓ EN EL DEBE DEL EVENTO

### Los (no) homenajes a Magdalena Ruiz Guiñazú y Cacho Fontana

Un párrafo aparte merece la ausencia del homenaje a Jorge Cacho Fontana y Magdalena Ruiz Guiñazú, los dos referentes indiscutidos de la radio de nuestro país murieron recientemente (Cacho, el 5 de julio, y Magdalena, el 7 de septiembre) y se había informado que habría un tributo a ellos.

Ventura no esquiva la respuesta: "Quedamos desbordados por los tiempos para poner en caja tanta premiación, tanta devolución de los galardonados que subían a recibir y que extendieron su mensaje. Si yo hubiera puesto todo lo que

estaba programado terminábamos a las cinco de la mañana. Pero también es cierto que hubiera sido ingrato si solo hubiéramos distinguido a Cacho y a Guiñazú, olvidando a Mauro Viale, al creador de La catedral del ritmo (Carlos Riccó) y una lista interminable de estos tres años. No somos Hollywood. Somos un par de periodistas que hacemos lo que podemos, esa es la verdad. Me hubiera gustado, por supuesto. Los premios hay que pagarlos, un millón y medio de pesos solo de estatuillas y plaquetas. Ya sé que alguno va a decir: 'Les faltó esto'. Sí, no se hizo, pero hicimos una

fiesta para seiscientas personas". -¿Fue un error anunciar que se iban a realizar estos homenajes? -No, estaba en el plan. Pero una cosa es tenerlo en carpeta y otra hacerlo. Había que buscar las estatuillas, las chapitas, las plaquetas, un carpintero para que lustrara la madera...Somos quince integrantes de la Comisión Directiva y los que laburan ahí o reman somos seis o siete, no más. Era tan fácil agarrar un video de Cacho y otro de Magdalena y hacerlo.... Pero ¿y qué hacemos con los otros? ¿no le damos bola?

extraño la radio? Sí, pero algo voy a hacer el año que viene".

En la mesa 2 pasaron cosas... Copada por los dos programas más escuchados de la actualidad: No estátodo dicho y El club del Moro, los dos de La Cien. Guillermo Coppola y Claudia La Gunda Fontán, del equipo de Guido Kaczka, sobresalieron con su verborragia; Coppola hasta se animó a bendecir la mesa en la que faltó Santiago del Moro que estaba enfermo.

Hubo tensión cuando ya cerca del final, Ángel De Brito se acercó a saludar a Susana Roccasalvo, que hacía un rato largo se había sumado a la mesa 2 (le correspondía la misma que a De Brito, pero la evitó). Desde lejos parecía una charla amena, pero es sabido que la conductora le inició una querella penal a su colega y en el resultado también existe controversia.

Ángel había informado en su programa que ganó el juicio, pero Susana sostiene que "fue desestimado por omisión del abogado de él". La conversación se cortó abruptamente cuando llegaron los noteros para registrar la reconciliación que no fue.

### Fueron 56 estatuillas en total, incluidas las de la trayectoria: Jorge Porta, González Oro y Aliverti.

Otro momento incómodo llegó con el premio a ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, de radio Con Vos, como Mejor Periodístico matutino Diario de Primera Mañana, 2019. Ernesto Tenembaum agradeció y le cedió el micrófono a Tamara Pettinato, quien tuvo un exabrupto inexplicable ("Leuco chupala"). No quedó claro si se refería al padre o al hijo...Tenembaum atinó a decir en voz baja: "¿Estás loca?". Ante la mirada contrariada de Gustavo Grabia, Yamila Segovia y Jairo Straccia, compañeros de staff.

En cambio, y a pesar de que estaban en mesas vecinas, no hubo cruce entre Eduardo Feinmann y Andy Kusnetzoff, luego de la polémica de la semana por la terna que compartían como Periodístico Matutino Diario de Segunda Mañana 2021, premio que finalmente ganó Andy.

Teté fue la responsable, cambio de vestuario mediante, de anunciar a los ganadores. Elizabeth Vernaci, la última en recibirlo, entregó el primero, correspondiente al 2019, a Guido Kaczka, que apenas escuchó su nombre saltó de la silla, y sonrió como un chico con lágrimas en los ojos.

"Estoy muy feliz. Ya ganar el premio labor conducción, que también gané en el último Martín Fierro de Televisión, me hizo feliz, pero te confieso que el de la radio tiene un sabor especial porque hace diez años somos compañía de la gente y tener este premio tiene que ver con eso...Ahora recibir el de Oro es algo increíble. Me viene pasando en los últimos años que la vida me dio mucho más de lo que yo me imaginaba, me encontré que tengo mucho más de lo que hubiera soñado", nos dijo ya más tranquilo, luego de la foto del trío de Oro, con los otros dos grandes ganadores de la noche: Alejandro Dolina, Martín Fierro de Oro 2020 y Lalo Mir, Martín Fierro de Oro 2021. ■

# Cultura

Gérard Haddad. Vino al país a presentar su más reciente ensayo

# ¿Edipo no va más? Un discípulo de Lacan para renovar el psicoanálisis

El especialista tunecino, que fue paciente del intelectual francés, habla del rol del "complejo de Caín".

### **S**Entrevista

Marina Esborraz Especial para Clarín

En 1969, cuando todavía trabajaba como ingeniero agrónomo, Gérard Haddad conoció a Jacques Lacany comenzó con él un tratamiento psicoanalítico. La aventura duró once años, en el curso de los cuales se operó una transformación en su vida: se convirtió en psicoanalista.

El testimonio de su análisis con Lacan quedó narrado en su novela El día que Lacan me adoptó. Haddad también es conocido por muchos otros de sus libros, como El pecado original del psicoanálisis y Comer el libro, que exponen también sus novedosos aportes para pensar la cultura y la tradición.

Haddad está de visita en Buenos Aires para presentar su más reciente ensayo sobre la violencia fraterna, El complejo de Caín, ¿un punto ciego en la teoría freudiana?, publicado por Ediciones Pontevedra.

-¿Por qué Cainy no Edipo?

-Considero importante para la supervivencia del psicoanálisis modificar profundamente su programa centrado en el complejo de Edipo. La estructura edípica es fundamental en la construcción del sujeto, pero no es la única. El programa que propongo consiste en la dialéctica de los dos complejos: el de Caín-o rivalidad con el hermano o la hermana- y el de Edipo-rivalidad con los padres con la Ley como corolario. Con estos dos polos se obtiene una vista en relieve de la realidad psíquica. El complejo de Caín con la

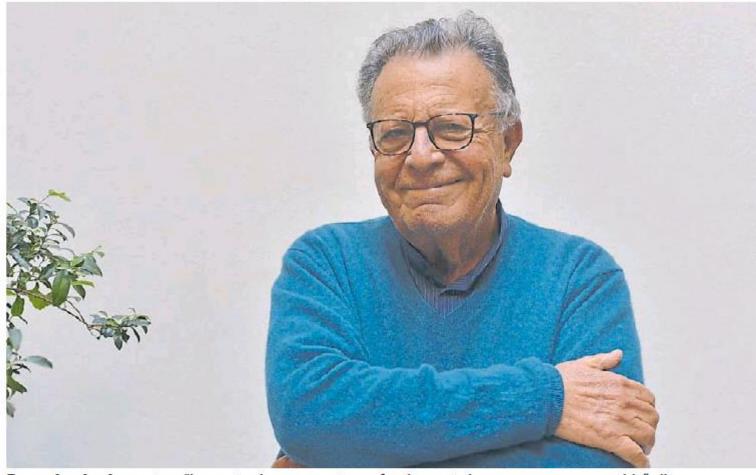

Recordando al maestro. "Lacan tenía un aspecto profundamente humano y comprometido", dice.

fantasía fratricida es evidente. Se presenta tanto en la Biblia como en todos los grandes mitos de los pueblos. En los Atridas, Rómulo y Remo, etcétera. Es un punto ciego, una represión de la doctrina freudiana. En este libro propongo levantar esta represión. Estoy convencido que esto le hará mucho bien al psicoanálisis, tanto a su teoría como a su práctica.

 La violencia ideológica, el terrorismoy el fanatismo, los cracks y cancelaciones, las estafas y el acoso en las redes sociales, son el pan de cada día en este siglo, ¿qué puede decir el psicoanálisis sobre estos fenómenos de odio y persecución?

 El psicoanálisis puramente edípico no puede decir mucho. En el esquema teórico que propongo se puede ofrecer un principio de explicación: estamos asistiendo a un profundo declive de la estructura edípica que da lugar a la dimensión

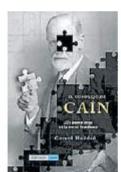

Ediciones Pontevedra \$2.500

El complejo de

Cain

de la Ley y que modera la violencia caínica. Sin este moderador, se desata la violencia caínica. Todos los fenómenos que usted menciona son propios de un tiempo en que impera Cain.

-En su libro dice que el feminismo fue la "segunda revolución" -después de la revolución científica moderna- que consolidó la estabilidad de nuestras sociedades democráticas, salvo cuando se convierte en una "ideología a veces irritante". ¿A qué se refiere esto?

-Empecé una reflexión sobre el mundo árabe y musulmán, en particular a través de la experiencia de Túnez, mi país natal. ¿Cómo es que la brillante civilización árabe-musulmana está ahora en declive? Planteé la idea de que este declive se debería al fracaso de las dos grandes revoluciones que permitieron a Occidente dominar el mundo: la revolución científica y la revolución feminista. En las ciudades democráticas el papel de la mujer -no hablo de ciertos excesos actuales- permite atemperar la tensión entre los hermanos, el complejo de Caín. Si existe un embrión de democracia en Túnez es porque las mujeres han conquistado allí los inicios de la

-Dada su especialización en la cultura hebrea, ¿cómo se relaciona para usted el discurso del psicoanálisis con el discurso religioso?

El discurso del psicoanálisis no

puede en ningún caso articularse con el discurso religioso. Aquí hay un gran malentendido. Ni el discurso religioso ni el discurso político deben intervenir en las curaciones. El psicoanálisis, como la medicina, debe ser secular. Dicho esto, añadiría que su pregunta plantea dos aspectos: en la cura, el sentimiento religioso es universal. Me uno a René Girard aquí. Debe ser analizado. De lo contrario, es trasladado a la institución psicoanalítica transformada en una iglesia o una secta. Por otro lado, en la producción teórica: pienso que el material religioso, los textos y los ritos, constituyen un material antropológico prodigioso, un depósito milenario de sabiduría y conocimiento. Lacan nunca dejó de trabajar con este material, tampoco yo. -A propósito de Jacques Lacan, pa-

ralelamente a su trabajo como psicoanalista, se sabe que usted fue su paciente. De Lacan podemos decir que fue un hombre que se convirtió en leyenda por sus extravagancias. ¿Podría contarnos una anécdota que ilustre por qué podría ser tan amado y odiado al mismo tiempo? -Jacques Lacan tenía dos facetas, una pública y otra más intima. Los medios y sus enemigos insisten en la primera-el lado externo, público-pintando a Lacan como un hombre extravagante, con las sesiones cortas y su estilo tan particular. Pero él tenía un segundo aspecto profundamente humano. Cuando llevaba a alguien a tratamiento, estaba totalmente comprometido. Confié en él completamente y esa confianza nunca fue traicionada. Dos anécdotas personales ilustran esto que estoy diciendo. Un día, cuando yo estaba profundamente desanimado, me llamó por teléfono después de la medianoche para saber de mí. Otra anécdota: tomé la decisión de realizar estudios de medicina mientras estaba en una misión agrícola en Senegal. Le escribí. Hizo dos cosas. La primera, llamó a mi madre para escucharla decir que yo estaba muy lejos y para responderle que ella era muy amable. Se aseguró de que nuestra separación simbólica fuera realmente efectiva. La segunda, volvió de vacaciones a finales de julio para recibirme. Para mí Lacan fue un hombre maravilloso, insoportable y maravilloso. Yo le debo mucho. Tenía completa libertad de pensamiento con él. Esa misma libertad que tomo hoy en mis teorías de ninguna manera socava este reconocimiento.

### Horóscopo

### ARIES

Se relaciona con personas afin a sus Ideas y encuentra soluciones lógicas. Pone en marcha los proyectos en la actividad grupal.

### **TAURO**

Planes demorados advierten la necesidad de reformular temas económicos. Capacidad y talento se unen en acciones concretas.

### **GÉMINIS**

Alianzas con personas que facilitan

la creatividad. Juegue sus cartas y ganará el apoyo que necesita, la palabra es valorada.

### CANCER

Invitación a realizar nuevas propuestas para ganar un tiempo valioso. Su trabajo genera recursos, reflexiona en profundidad.

### LEO

Le hace frente a los problemas actuales y define ideas con claridad. Detalles mínimos mejoran la comunicación con sus socios.

### VIRGO

Ublque sus objetivos en línea recta, capacidad de acción en juego. Acérquese a lo nuevo sin temor y registre las mejores opciones.

### LIBRA

Deje de lado la Indecisión y llegará a la verdad. Sus mejores cualidades deben destacarse frente a situaciones de competencia.

### **ESCORPIO**

Intercambio de ideas y propuestas aceltadas, Insista en concretarlas. Las tareas grupales alimentan expectativas sociales.

### SAGITARIO

Se apoya en modelos del presente y actúa con coherencia. Estar en medio de conflictos ajenos le quita perspectiva para observar.

### CAPRICORNIO

Un cambio de actitud lo prepara para nuevos emprendimientos. Tiene la

destreza necesaria para poder concretar sus propuestas.

### **ACUARIO**

La diversidad de opiniones es un puente para salir de posiciones fijas. Avance sin hacer muchas propuestas y defina su posición.

### **PISCIS**

Oportunidad para la renovación, valore sus capacidades y deles un sentido práctico. La afectividad genera nuevos

encuentros.

44 SPOT CLARIN LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

# Series y películas

"RUBIA" DE ANDREW DOMINIK

# Grises y sombras sobre Marilyn Monroe

El filme protagonizado por Ana de Armas aburre, es largo y pretencioso. ¿Verlo o no?

### Crítica



Regular

Drama. EE.UU., 2022. Título original: "Blonde". 167', SAM 18. De: Andrew Dominik. Con: Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale. Disponible en: Netflix.

### Pablo O. Scholz pscholz@clarin.com

Mucho se esperaba a Rubia (Blonde), la película en la que la ascendente Ana de Armas interpreta el combo Norma Jean/Marilyn Monroe, producida por Brad Pitt y que estrena en exclusivo Netflix. Pero ni las escenas de sexo por las que se la calificó en los Estados Unidos NC-17 (prohibida para menores de esa edad) van a resultar un aliciente a quien se disponga a verla en el living de su casa.

Porque Rubia es como, en vez de un grandes éxitos, grandes momentos tortuosos de Norma Jean/Marilyn que no podrá olvidar. O como un álbum de figuritas al que le faltan tal vez no las más difíciles, pero sí unas cuantas importantes.

Es una ficción basada en hechos reales. Repasemos los hechos escabrosos, y si no quieren saber qué van a ver si se sientan a "disfrutar" Rubia, salteen un párrafo. Norma Jean no conoce a su padre, vive con su madre soltera, quien en un ataque de furia intenta ahogarla en una bañera. El poderoso jefe de un estudio de Hollywood, cuyo nombre comienza con Z, le da un papel en una película luego de abusar de ella en su oficina. Tiene dos abortos, uno para poder trabajar en Los caballeros las prefieren rubias (aunque se arrepiente en pleno quirófano) y otro accidentalmente, y se dice a sí misma que no debe vomitar sino tragar cuando le practica sexo oral al mismísimo presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.

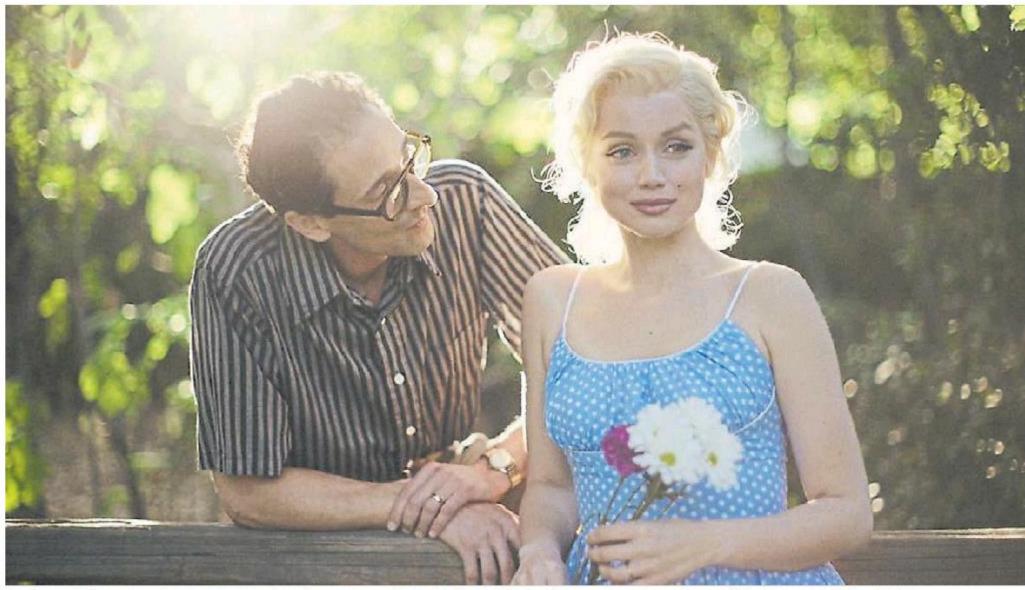

La dama y el escritor. La escena alumbra el momento en que la diva hollywoodense estuvo casada con el dramaturgo Arthur Miller.

Sí, con Mr. President se prefirió una escena de tinte sexual antes que apelar al recordado festejo de cumpleaños, saliendo sensualmente de una enorme torta.

"Persona y personaje se necesitaban mutuamente", decía Ana de Armas en el Festival de Venecia, y así Norma Jean habla de Marilyn en tercera persona, como hacía Diego Maradona. Es tanta la tortuosidad que sufre Norma Jean, que entre escena y escena uno espera que cesen los tor-

Pero no. La novela de Joyce Carol Oates de casi mil páginas en la que se basa es mezcla de ficción y biografía real, pero no autorizada. Norma Jean está obsesionada porque fue una hija no deseada, y desea tener un hijo como una manera de trascender. El guion como que la obliga a expresarlo en voz alta en más de una oportunidad. Las escenas de sexo, entre el trío que conforman la rubia y otros dos hijos no deseados, "Chass" Chaplin y Edward G. Robinson Jr., tampoco dan para el escándalo.

La película del neozelandés Andrew Dominik -el director de Chopper -es, lejos, su obra menos lograda y la más intrascendente, larga y aburrida. Si. ¿Un filme que relate momentos de la vida del ícono sexual absoluto, tanto como que fue una mujer culta e instruida, puede cansar agobiar, aunque no fastidiar?

La pretenciosidad de Dominik es...

molesta. Como Baz Luhrmann hace en otra biopic estrenada este año, Elvis. Desnuda las costuras, muestra su cámara -en un estreno, la imagen muestra en cámara lenta a fans y fotógrafos con las bocas desencajadas, que miran a la cámara, y no a Marilyn, por dar un solo ejemplo; otro: Norma Jean habla con su feto, y éste le contesta- y en vez de lograr subrayar lo que desea expresar, se pone en primer plano y aleja en vez de aproximar al espectador a la trama.

Una trama que no es compleja, pero que está atravesada por el trauma de Norma Jean de conocer a su padre -que les diga "Daddy" (Papi) a sus dos maridos es material para otro análisis-y estructurada en escenas en las

que los personajes que la circundan son apenas esbozos.

Pero si ni siguiera Norma Jean/Marilyn tiene profundidad, qué se podría pedir para el resto. Falta un hilo conductor para que todo no desemboque en un final donde hay que apurar el cierre en el que ¿deben? converger todos los temas previamente abordados. Tampoco queda muy claro el patrón, si lo hubiera, por el que algunas escenas están rodadas en blanco y negro y otras en color.

Así, lo único para rescatar es la presencia de la cubana Ana de Armas como Norma Jean/Marilyn. Acierta en su caracterización, pero también en la manera en la que intenta desnudar el alma de su personaje.

### Series para ver en la semana

### Grey's Anatomy

### DESDE EL MIÉRCOLES LA 18A TEMPORADA EN

Ganadora de un Globo de Oro y nominada a múltiples premios Emmy, el drama médico se centra en un grupo de médicos en un hospital de Seattle, incluidos varios que comenzaron sus carreras en las instalaciones como pasantes. Meredith Grey, como parte de ese grupo, lucha por mantener las relación con el ex jefe de cirugía, Richard Webber.

### **Derry Girls**

DESDE ELVIERNES DISPONIBLE EN NETFLIX.

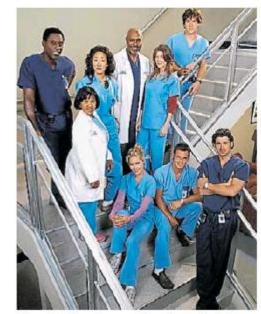

Grey's Anatomy. Se viene la 18a.

La comedia familiar sincera y conmovedora de Lisa McGee regresa para una tercera temporada. Irlanda del Norte ha crecido mucho y empieza a cambiar, pero Eriny su grupo de chicas adolescentes no parece seguirle el ritmo, aunque hay esperanzas de que el conflicto norirlandés termine pronto.

### Cochina envidia

DESDE EL VIERNES EN AMAZON PRIMEVIDEO. Comedia negra colombiana de seis episodios protagonizada por Carolina Cuervo, Ana María Orozco, Cecilia Navia y Yeimy Vargas. Cuatro amigas se reúnen para celebrar que

María (Orozco) ganó un prestigioso premio literario, pero terminan reabriendo viejas discusiones y heridas que ponen en riesgo su amistad.

### Station 19

### ESTRENO DE LA QUINTA TEMPORADA (COMPLE-TA). DESDE EL MIÉRCOLES EN STAR+.

Quinta temporada del drama que sigue al heroico grupo de bomberos de la Estación 19 de Seattle que arriesgan sus vidas tanto en la línea del deber como fuera del horario laboral. Compañeros en el cuartel, son como una familia, y ponen el cuerpo para salvar la vida de otros.

SPOT | 45 CLARIN LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

"PEZ GORDO" DE YONI CZOMBOS Y ROLY RUIZ

# La trama que llega del Norte

La serie chaqueña gira en torno a las drogas y la corrupción. Una poética litoraleña infrecuente en el streaming.

### Crítica

Buena

Policial Con: Francisco Quintana, Lorena Palavecino y Horacio Fernández De: Yoni Czombos y Roly Ruiz Emisión: Gratis en UN3. Duración: Doce episodios de 10 minutos.

### Diego Jemio

Especial para Clarin

En la primera escena de Pez gordo, la serie chaqueña que emite UN3, Abel y César preparan una excursión de pesca. Parten en un destartalado Duna rojo a comprar lombrices, alquilan una canoa y salen al río. No vuelven con un surubí, ni mucho menos con un dorado. Pero el premio es mucho más grande que eso: enredadas entre unos camalotes, encuentran bolsas con unos 100 kilos de mari-

¿Qué harán con esa droga? ¿Cómo cambiarían sus vidas si lograran venderla? ¿Acaso no es el golpe de suerte que necesitaban para salir de la miseria? Todas esas preguntas se hacen Abel y César, remisero y empleado de una bicicletería respectivamente, en los primeros minutos de la serie de doce episodios, con la producción de Lacandona Cine y apoyo del INCAA.

El trabajo de Yoni Czombos y Roly Ruiz, que viene de ganar algunos premios en festivales internacionales, tiene desde el minuto inicial un sello de identidad litoraleño.

El rodaje se hizo en escenarios de Barranqueras y Puerto Vilelas (Chaco), pero bien podrían ser otras ciudades o pequeños poblados a orillas del Paraná. La fotografía de Guillermo Rovira y el arte de Romina Vla-



Chaco puede. La acción se desarrolla en Barranqueras y Puerto Vilelas.

chof logran crear una atmósfera precisa de esa región, quizás emparentada a la intensa literatura de Carlos

A lo largo de los episodios, Abel intentará salir de la mala gracias a ese golpe de suerte. César, más viejo y con menos ganas de lío, buscará despegarse, pero quizás no tanto.

El remisero dará los primeros pasos-todos en falso y con bastante torpeza- para meterse en el mundo de la venta de drogas.

Así aparecerán los personajes del menudeo, la Policía, el comisario y los jefes de negocio, siempre con trasfondo de pobreza, Duna destartalado, motos de baja cilindrada y el río como protagonista.

El elenco está formado por actores chaqueños y correntinos. En el rol protagónico, Francisco Quintana le da verdad al personaje de Abel, un tipo que quiere salir de la pobreza y encuentra en la droga una buena vía de escape. "Estoy podrido de vivir en la miseria, chamigo...", dice en uno de los episodios. Compone a un hombre de pocas palabras y terco en su plan.

Los personajes de Lorena Palavecino y Horacio Fernández son buenos compañeros de andanzas, aunque a veces éste último abusa del recurso del enojo y de la puteada.

La producción de series relacionadas con la droga es prolífica en las plataformas de streaming, desde la imprescindible Breaking Bad a Weeds, por mencionar sólo a algunas; en ésta última, justamente, se cuenta la historia de una persona que se lanza al mundo de la droga para ganar dinero y mantener a su familia.

Dentro de esa tradición, Pez gordo pinta bien su aldea, pero quizás falla en la intensidad dramática de los personajes y en la falta de sorpresas en su arco narrativo, que va de un punto de inicio a otro final sin grandes sorpresas, e incluso con alguna conclusión tranquilizadora y moralizante.

Pese a esos detalles, la serie no sólo entretiene, sino también llega para aportar una mirada del mundo y paisajes que vienen de otras latitudes y escapan al esquema de producción porteñocentrista.

# Televisión

RATING

# Otro round entre Mirtha y Andy

"La noche de Mirtha" apostó a una entrevista con Lanata, mientras en "PH" fue noche de confesiones.

Mirtha Legrand y Andy Kusnetzoff volvieron a protagonizar el duelo del rating de prime time más importante del fin de semana. En el tercer programa del año, luego de su anunciado regreso como la anfitriona de las mesas de sábado. La noche de Mirtha (El Trece) tuvo el primer mano a mano del año.

La diva de la televisión estuvo a solas con Jorge Lanata, en una charla en la que repasaron la actualidad política argentina. Pero el ciclo, que suele arrancar varios minutos antes que Podemos hablar (Telefe), perdió en ambas en franjas.

Pasadas las 21.45, Mirtha se sentó a la mesa con el periodista de Radio Mitre y El Trece. Y, de entrada, antes de meterse en temas de agenda política, lanzó una pregunta que descolocó a Lanata: "¿Por qué no me invitaste a tu casamiento?", disparó, en tono divertido.

"No puedo creer que me preguntes esto al aire", respondió el conductor de Periodismo para todos. "Es típico mío", replicó Legrand. En esos primeros minutos de charla, el ciclo arrancó con 5 puntos y llegó a los 7 puntos de rating, y fue superado por la repetición de Casados con Hijos, que se movió entre los 7,5 y

A eso de las 22.20, Andy Kusnetzoff dio inicio a una nueva edición de PH por Telefe. Fiel al estilo del programa, recibió en el "Punto de Encuentro" a un quinteto de invitados ecléctico.

Ellos fueron el actor Luciano Cáceres, el pionero de la movida tropical, Ricky Maravilla, la actriz e influencer Dani "La Chepi", la modelo y conductora Pía Slapka y el cantante trapero y streamer Luck Ra. En esa transición entre la rendidora tira de los Argento y PH, La Noche de Mirtha pasó al frente por primera y única vez de la noche del sábado, logrando su pico de 8,3 puntos. Pero 5 minutos más tarde, el programa que conduce el ex CQC recuperó el liderazgo de la franja y no lo soltó hasta el final de ambos ciclos.

Como siempre, Andy apeló a figuras dispuestas a hablar a corazón abierto como La Chepi, que reveló que fue alcohólica y contó que superó su adicción gracias a su hija, con terapia y con psiquiatra. "Entré en el alcohol a lo loco, fue antes de tener a Isa, ella fue mi salvación". En otro de los momentos emotivos de la noche, Juan Facundo Almenara, más conocido como Luck Ra, lloró al recordar el peor momento de su vida. El cordobés reveló que hubo una época en la que su vida no tenía rumbo. "No me gustaba mi trabajo ni lo que estudiaba. Nunca tuve muchos amigos porque siempre me costó hacer amigos y adaptarme", dijo el trapero.

En competencia directa con La noche de Mirtha, Podemos hablar se impuso con un promedio de 8,3 puntos y una marca temporal máxima de 10,4. Fue lo más visto del sábado. Segundo quedó el inoxidable Casados con hijos, con 6,4 puntos. La mesa de "Chiquita" con Lanata promedió 6,2 puntos -y un pico de 8,4-, los números más bajos desde su regreso, pero le alcanzó para ser el tercer ciclo más visto del día y el más visto del canal.

### Películas para ver en la semana

### 30 noches con mi ex

DESDE EL MIÉRCOLES 5, EN STAR+.

A menos de dos meses de su estreno en cines, la comedia protagonizada y dirigida por Adrián Suar llega al streaming. El Chueco es "El Turbo", quien, luego de años de separado de "La Loba" (Pilar Gamboa), acepta convivir con ella durante 30 días por pedido de su hija. Ella viene de una internación psiquiátrica y debe hacer la transición para reinsertarse en la sociedad.

### La chica más afortunada del mundo

DESDE EL VIERNES, EN NETFLIX.

La sarcástica Ani FaNelli (Mila Kunis) parece tenerlo todo: un puesto codiciado en una revista de moda, un guardarropa espectacular y, muy pronto, una boda de ensueño en Nantucket.

### Naked singularity

EL VIERNES, EN HBO MAX.

John Boyega encarna a Casi, un defensor oficial idealista de Nueva York que está harto del sistema, y a punto de ser excluido del registro. Al ver que todo colapsa a su alrededor, decide robarle un negocio multimillonario de drogas a uno de sus clientes.

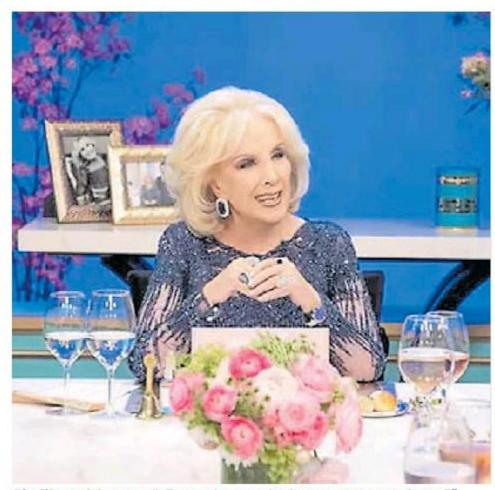

Sin filtro. A Lanata: "¿Por qué no me invitaste a tu casamiento?".

46 SPOT LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

### Telones y pantallas

### EL EX BATERISTA DE LOS BEATLES TIENE 82 AÑOS

### Ringo Starr suspende shows por un problema en la voz y hace sonar la alarma

El ex Beatle Ringo Starr debió cancelar el concierto que iba a brindar el sábado a la noche en el Four Winds Casino de Michigan, debido a una enfermedad -de la que no se conocen precisiones por ahora- que afectó a su voz. Y ahí se encendieron las primeras alarmas.

Así lo hizo saber su equipo de trabajo a través de un comunicado replicado por Variety, en donde aclaró que se esperó hasta último momento para confirmar la cancelación del show, debido a que el artista creía que podría mejorar para la hora del concierto.

"Ringo está enfermo y esperaba poder continuar, de ahí la decisión tardía, pero afectó su voz, por lo que el programa de esta noche (por el sábado 1° de octubre), programado para comenzar en unas horas, se canceló", decía el comunicado compartido también por el Casino, poco antes del recital.

A raíz de esto, y dado que no mejoró, también se suspendió el espectáculo que el baterista iba a realizar este domingo a la noche con su banda, la All-Starr Band, en el Mystic Lake

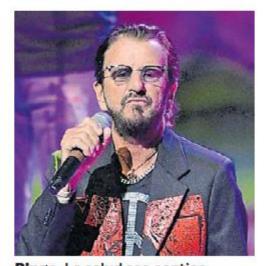

Ringo. La salud sea contigo.

Casino Hotel, de Minnesota. En ambos casos se ofreció a los espectadores que podían devolver sus tickets o bien conservarlos para cuando se reprogramen ambos conciertos.

Como es costumbre desde fines de los '80, Ringo es acompañado en sus giras, en las que toca y canta, por un grupo de músicos célebres por haber participado en distintas bandas. Actualmente, la All-Starr Band alinea a Steve Lukather de Toto; Colin Hay de Men at Work; Hamish Stuart, ex guitarrista de Paul McCartney y The Pretenders, entre otros, y Edgar Winter.

El jueves 7 de julio, Ringo cumplió 82 años y lo celebró a lo grande. Para festejarlo, armó junto a su esposa Barbara Starkey, familiares y amigos un evento muy especial que giró en torno a sus canciones y su habitual consigna de Peace & Love.

Todos se reunieron en Los Ángeles para el encuentro de cumpleaños, donde al mediodía dieron la tradicional exclamación de "¡Paz y amor!", casi una muletilla del ex baterista de Los Beatles. A lo largo de ese día, tal cual él lo quiso y de acuerdo al cambio de hora en cada país, en cada mediodía hubo mensajes de fans y amigos de todo el globo. La rueda de saludos festivos comenzó a girar en Sydney (Australia), donde Karl Stefanovic de Today comandó el primer evento de Peace & Love del día.

Luego la jornada continuó con mensajes desde Tokio y Osaka (Japón), Moscú (Rusia), Atenas (Grecia), Jerusalén (Israel), Barcelona y Madrid (España), Venecia (Italia), Londres (Inglaterra), Buenos Aires (Argentina), San Pablo (Brasil), Lima (Perú), San José (Costa Rica) y varias ciudades de los Estados Unidos.■

Sus guardaespaldas agredieron a un paparazzi en La Boca

### Margot Robbie y Cara Delevingne: trago amargo

Un violento episodio ocurrió en la noche de este sábado en La Boca donde un paparazzi fue violentamente golpeado por los guardaespaldas privados de las actrices Margot Robbie y Cara Delevingne por intentar fotografiarlas.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del restaurante Patagonia Sur, ubicado en el mencionado barrio porteño, en el cual las estrellas-que pretendían pasar de incógnito en Buenos Aires-estaban cenando. Fue durante el transcurso de la cena que el personal de seguridad que las acompañaba encontró a un fotógrafo que intentaba capturarlas con su cámara y fueron a atacarlo para impedirlo.

Entonces se desencadenó un fuerte enfrentamiento con el hombre, identificado como Pedro Alberto Orquera, en el que los guardaespaldas de nacionalidad británica lo tiraron al piso y comenzaron a golpearlo.

Ante esta situación, los agresores de nacionalidad británicaidentificados como Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum-quedaron detenidos por orden de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34, a cargo de la fiscal Adriana Bellavigna, con secretaria unica de su colega Dafne Palopoli por "lesiones graves".

Según versiones, las actriz Robbie-consagrada tras su rol en El Lobo de Wall Streety Barbie-y la socialité Delevigne, habitué figura del escándalo hollywoodense, tenían planeado viajar hacia la Patagonia

este domingo.



Robbie. Ayervoló a la Patagonia.

# LOS MEJORES BENEFICIOS CON 365 Plus 2







### **TODOS LOS DÍAS**

Para el 09 de octubre de 2022. Válido hasta agotar stock.





### **EN ENTRADAS**

En el Teatro La Casona, Avenida Corrientes 1975, Caba. Válido para funciones de los miércoles y jueves.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y DISFRUTÁ AHORRANDO



# PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🍩 🤂 오







DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

# Clasificados





clasificados.clarin.com

1 ALQ.OF CASAS H ZONA ) H BARRIO P. BUENA **FLORESTA** LINIERS **MATADEROS PAVELLANEDA** V.SARSFIELD VILLALUGANO **VILLA LURO** VILLA RIA CHUELO **VILLA SOLDATI** 



**ALQUILER** 

CASAS

V.LURO 3amb a 4amb Uso Comervictorio samb a 4amio oso comercial ó Vivienda, Servicios Subsidiados por el Estado. ideal Taller Ropa, Motos, Frutería, Verdulería, Pastas, Pizza, Empanadas, Parrilla, Delivery, Mercadito, Maxikiosco, Lavado Mascota, Bicicletería, Depósito Oficina etc Casa 11x10 terraza, 2bňos prio Ubicación, Estrategica s/Av I ptio Ubicación Estrategica 's/Av J. B. Justo Cap Sin llave sin expensas sin comisión. 15.4144-9090

Countries & Urbanizaciones **ENCONTRALO TODOS** LOS DOMINGOS EN

Clasificados

PROP. EN GRAL R06 TERRENOS, FRACCIONES **VENTA** 10 x 36 Apto para PH - Barrio Marina DUEÑO TE 11-4419-2843

Seguí buscando tu propiedad en

PROP. EN GRAL 9 COMPRA COMPRA NEGOCIO Compro con pasivo CABA y Provincia 15-5150-1548 PRÉSTAMOS, **HIPOTECAS Y OTROS** CHEQUES /eCheq env II28456I76

clasificados.clarin.com CHEQUES eCHEQ 0000CONSULTVENDO TE 4383-3019 // 15-5600-4074

Autos clasificados.clarin.com



15 VENTA AUTOMOTORES

> **AUTOMOVILES** NACIONALES **EIMPORTADOS**

**VENTA** 

HONDA

Clarin Clasificados

AUTOMOTORES

15 VENTA

EL VALOR DE LA PALABRA.



Servicio con turnos

**11 26532903** (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar

Adrián Mercado Gestión Inmobiliaria

Por efectos de la inflación vendo billetes de \$500\$ a \$1000.



# **5** Empleos

clasificados.clarin.com

ADMINISTRACION 24 PEDIDO

**R24 EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

ADMINISTRATIVO /A 1130006285

CAJERO /A FIAMBRERO VERDULER Exper. Blanes 275 Cap 4307-4748

CAJERO p/kiosco Pres de 14-19hs Av.Santa Fe 2636 CABA buenosavresexpress-empleos@hotmail.com

EMPLEADA Administrat. 25a35años paquete office avanz., seg. procesos, análisis y ctrol de datos enviar CV con foto: rrhh@tngroup.com.ar

EMPLEADA CONTABLE 25 a 35años manejo paq. office y mail avanzado prog. de gestión/facturación. Enviar CV con foto a: rrhh@tngroup.com.ar

EMPLEADO AYUDANTE DE COCINA P/ BAR PALERMO LUN A SAB 15 A OOHS cafeguemesoficina@gmail.com

ADMINISTRACION

PERSONAL administrativa, de 20 a 30 años, excluyente conocimiento EXCEL y residir en CABA. Coordinar entrevista al 49510097 de 10 a 15 hs, de lunes a viernes.

24 PEDIDO

**VENDEDORES YOTROS** 

PEDIDO

ASESORES Vendedores/as. Venta online Incorpora (10) 20 a 45años. BRISTOL\_MEDICINE. Medicina Priv. Conoc. Redes.Pref.Exp.en ventas y cierre telef. Med.Priv. Y/o servicios. Suelfo fijo \$80.000 + Comis. +Premios. Ing. Promedio \$250.000. Unica entrev. 3220-4933. CV a: Comercial2@bristolmedicine.com.ar

VENDEDOR / A p/Call Center c/exp. (excluy) Z/Avellaneda. Env CV empleo.corporativo.zonasur@ gmail.com

**AVISO LUPA** 

La tipografía tiene un cuerpo 50% más grande. Clasificados renueva sus diseños para que tus avisos se vean tan bien como este

29 PEDIDO TECNICO

ANALISTASY **PROGRAMADORES** 

**PEDIDO** 

PROGRAMADOR Y OPERADOR TOR-NO CNC, CTROL FAGOR, INTERP. PLANOS, MANEJO DE CALIBRE, ALESOMETRO, MICROMETRO, MA-NEJO DE CORRECTORES. ENVIAR CV: fabricametcaba@hotmail.com

ELECTRÓNICOS, **MECÁNICOS Y OTROS** 

PEDIDO

MECANICO Buscamos mecánicos

**PROFESIONALES** 

**PEDIDO** 

INGENIERO en sistemas de proceso de automatización industrial, manejo de PLC de Scada, edad entre 35 a 50 años. Calle 22 N 228 Parque Industrial de Pilar. 1169787455 Sr Hernan, Jefe de Planta.

MEDICO AUDITOR sin experiencia requiere Obra Social p/Trabajo en Zona SUR GBA Remuneración pret. info.busquedarrhh@gmail.com

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

C.U.C.I.C.B.A. Nº 5604 / C.M.S.I. Nº 5712

(+54) **11** 3984-7400 www.grupoadrianmercado.com

**800** 

DIVISIÓN INDUSTRIAS Y PARQUES INDUSTRIALES, INVITA AL GRAN EVENTO INDUSTRIAL DEL AÑO



EPIBA BARGENTINOS

La Exposición de Parques Industriales Argentinos y toda la cadena de valor de uno de los sectores productivos con mayor proyección de crecimiento

13 y 14 de Octubre de 12 a 20 hs. en Centro Costa Salguero Preacreditación en: www.somosindustria.com.ar

ORGANIZAN:











47 OFREC.

SERVICIOS

36 PEDIDO

CHOFERES PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

### **PEDIDO**

CHOFER taxi & remise spin a cargo contrato leasing 1144185198 solo mensaies

CHOFER taxi a cargo 1530184045

CHOFER 000000000 TAXI a Cargo CITY TAX y PREMIUM 15.6403-3783

CHOFER Tax a/cg \$7.5 |53174|558

CHOFER Taxi a cargo Prisma RADIO. W.APP 15-5452-7612 / 4567-8264

CHOFER taxi suran (nueva) a carg c/radio Dom/fer libre 1169693519

CHOFER taxix/tur a %11157030717

CHOFERES App Cabify dia o noche Reg cat D 1124930222

Subí tu curriculum a

www.empleos.clarin.com

**OFICIOS Y OCUPACIONES VARIAS** 

**PEDIDO** 

APRENDIZ de carnicero presentarse en tte gral peron 2047(congreso)

APRENDIZ textil 18/24 años floresta 11 34 12 8593

AYUDANTE mecánico automóvil (vi-va CABA) 115457-7928

AYUDANTE PARRILLERO viva en zo-na oeste WhatsApp 11-3109-9086 AYUDANTE Pastelero z/San Enviar WSP al 1166336647

BORDADOR / A Tajima II-40621911

CAMARERO c/EXP. L/V 7 a 19 hs. env CV: junin833caba@gmail.com

CAPATAZ DE OBRA Exp/comprob OFICIAL CARPINTERO p/Hormigón p/Empresa. Presentarse 05 Octubre CESAR DIAZ 4598 CABA a las 10hs

SERVICIOS

37 PEDIDO

CARNICERO c/exper Res z/Merlo -Ituzaingo (excluy) Tel. 11-3651-5342

CARNICERO Cortador a 1 cuadra Estacion Caseros PBA 4716-0000

CARPINTERO , durlero, albañil, herrero, plomero, lustrador, técnico electricista, técnico electromecán p/reparación de máquinas y tareas grales de mantenimiento industrial. Preferentemente viva en zona mataderos y alrededores. Enviar pretensiones: mfempleo@gmail.com

CARPINTERO OFICIAL y 1/2 OFICIAL Especialistas en muebles de cocina Melamina con experiencia Zona Norte TE 11-5025-44261

COCINERO y DELIVERY c/Registro de moto Av. Rivadavia 6501 CABA

COLOCADORES INSTALADORES de pisos de madera de calidad con o sin movilidad c/exp y herramientas. Presentarse c/referencias compro-bables Lunes y sig a partir 7hs en Fco Bilbao 5970 Mataderos Cap

EMPLEADO p/pizzería de Lun a Dom con un franco 1151658883

ENCIMADOR de tela p/fabrica ropa zona Patemal TE 4582-9225

ESTAMPADOR Oficial 31304883

HERRERO de obra - 4552-7369

LAVAAUTOS \$2000 Av.Garay 4190

LAVAAUTOS \$2500 Senillosa 1404

LAVADORES con o sin exper. Pre-sent. Av Cabildo 3663 CABA

LAVADORES de autos con o sin ex-per. Present Av Cabildo 4460 CABA

MECANICO autos Ofic c/exp z/Cap CV a: trabajamos10000@gmail.com

MECANICO ofic autos II.64245329

MEDIO OFICIAL Carpintero presen-tarse Carabobo 1341 caba

MINUTEROS PROACTIVO AMB SE-XOS C/EXP SAN CRIST EEUU 2400

37 PEDIDO SERVICIOS

OPERADOR CNC FANUC CENTRO TORNO c-exp z-Oeste 1564558304

PANADERO Ayudant p/Panificadora Pres Quintana 2365 Ldel Mirador

PEON P/carga y descarga Presentarse c/DNI de 8 a IO hs BME MI-TRE 227I CABA, edad I8 a 35 años

PERSONAL MANTENIMIENTO P/GE-RIATRICO ZONA SAN JUSTO Mandar CV geriatricomiralla@gmail.com

PINTOR 1/2 OF AUTOS 4631-2676

PLOMERO ALBAÑIL 1153087674

RECEPCIONISTA Fem 1138571771

RECTISTA p/fábrica de ropa Z/Ta-blada llamar lunes a viemes de 9 a 16hs 39657620 o 39703777

REPOSITOR minimarket Callao 1773

REPOSITOR p/kiosco pres hoy 14-19 Av.Santa Fe 2636 CABA buenosa-yresexpress-empleos@hotmail.com

SEÑORITA 114402-3179Colegiales

SEÑORITA 21-28a 1138653714

TORNERO OFICIAL P/IMPORTANTE EMPRESA, TORNO PARALELO, EXP EN ROSCAS Y MECANIZ DE PIEZAS DE PRECISION, INTERP DE PLANOS, USO DE MICROMETRO Y ALESOMETRO, Enviar CV: fabricametcaba@hotmail.com hotmail.com

ZAPATERO OFI-SUELERO/AYUDAN-TE-SUELERO-1141795477-L.MI

ZAPATERO Taller moldes y escala calzado rapidez CABA1154589374

Countries & Urbanizaciones

> **ENCONTRALO TODOS** LOS DOMINGOS

# Servicios

clasificados.clarin.com

39 OFREC. MUDANZAS

MUDANZAS, FLETES YLOGISTICA

CAMIONETAS incorp Sprinter/Ducato/Fiorino/Kangoo similar con/sin frio p/distribuc en Caba y GBA con-tamos c/cargas todos los dias Jor-nada 4 y 8h pagos a: 7,15,30 dias Inf: 113818-2339 ó 115717-7770

CHASIS incorporamos de 8 y 10 pallet solo con frio, preferent mode-los menores a 10 años, lugar de carga zona Mte Grande destinos directos y repartos a CABA y GBA to-do el año Contactar al Sr Aguirre cel. 11-3249-4938 11-5717-7770

EMPRESA incorpora 15 unidades jornada corta a partir del mediodia, tipo Partner, Fiorino, Kangoo. - Pa-gos a 7, 15, 30 dias Informes: 15-38182339 / 11-5782-3627

CONSTRUCCIÓN **YMANTENIMIENTO** 

CONSTRUCCION Y REFACCIONES

### Clarín Clasificados

EL VALOR DE LA PALABRA

SERV.AUTOM. 43 OFREC.

**AUTOMOTORES Y CHOFERES** 

SERVICIOS

AGENCIA 0001 S.MARTÍN INCORP. AUTOS \$140KM TURN CORTOS/LAR GOS DOM+ FER.LIBRES 4753-7879

**PROFESIONALES Y EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADO jubilacion 4502-3500

SALUDY BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

MESOTERAPIA Sol 38a 1159369758

MESOTERAPIA Depilac II61406981 SEÑORA 000 ALICIA 38a z/Almagro TE 2109-2179 /// 11-3611-6553

SEÑORA 22 Abi II71441170 Boedo

SEÑORA 40 z/once 1127111234 SEÑORA Jenny 32añ 1161158466

Publiqué sábado, domingo y lunes SIN CARGO: 15-3046-0012

CUIDADO PERS.

SEÑORA Laura Trans 4371-2420

ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS **ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

TAROT Videncia Laura II37822903

VIDENTE NATURAL Retornos Inmediatos No Falla Jamas 4701-2527

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

№ 011-6450-2473

Amarres Fuertes Para El Amor La Más Grande Mentalista de América

Mariana de la Fe

Amarres Poderosos para el Amor Unión de Parejas en 72 horas Liberación de Energías Negativas de casas campos negocios empresas El antiguo arte de Tirar las Cartas Destruye daños maleficios ataduras

Realiza trabajos a corta/larga distancia Absoluta Reserva y total privacidad Av.Corrientes 2589 3°P of 12

Mariana De La Fe mariana\_de\_la\_fe

OFERTAS PARA TODO EL PAÍS

Enviá foto, año y modelo

Retiro a domicilio ¡Todo el país!

Todos los modelos, con o sin deuda, chocados o con faltantes

<u>9</u>15-3046-0012

Automáticos

Manuales en todo el país obermatic® 9 11-6105-7786 <u>©</u> 11-2360-2171

DE HORMIGON EN 12 DÍAS COMPLETA Bordes Filtro Escalera \$1.200.000 10

COLOR INCLUIDAS LAÑOS TRABAJAMOS EN TODO EL PAÍS Boulogne Sur Mer 2292/94, Don Torcuato 21170481 - 1134190163 . 15-6243-4881

**ENVÍOS** 

A TODO

EL PAÍS

GARANTIA 3 ANOS

Techos fijos y corredizos Jardines de invierno ·Mamparas de baño Frentes de Placard caparretta

corredizos Cambiamos yentanas de abrir por corredizas sin roturas

🕓 15-4042-3959 🕓 15-4470-1108

En 3 hs, sin obra ni gastaride más AHORA 5353-5858 **9**15-5668-2566 www.facilacceso.ar

SIN CARGO

**PISCINAS** 

Incluye materiales, Vereda, Pintura, Equipo de Filtro

zulmarpiscinas.com.ar



muebles de oficina



(011) 4454-6084



www.su-office.com.ar J.M. Rosas 266 / L. del Mirador



pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

**ESPIRITISTA ABELARDO** 

Daños Sanaciones. Discreción

Alto Poder Mental y Parapsicología

4951-7608 / 011-3913-1716

Y PRODUCTOS EN GENERAL LIMPIEZA de GALPONES e INDUSTR<u>ia</u>s COTIZACION SIN CARGO

Acepto pago con mercadería

MAQUINARIA, MERCADERIA

·Asesoramiento ·Todo el país 🕒 11-4986-8818

\$1.600.000

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD 🔊 15-3015-2624

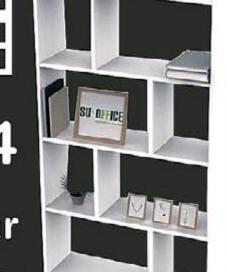

# Contactos

clasificados.clarin.com

SALUDOS

58 OFREC.

MENSAJES, SALUDOS, **AGRADECIMIENTOS** SOCIALES

**AGRADECIMIENTOS** 

GRACIAS Divino Niños Jesús

GRACIAS Glorioso San Expedito

GRACIAS Padre Mario Pantaleo

GRACIAS Virgen de Guadalupe.

SALUDOS

GRACIAS Virgen de los Tres Cerritos.

58 OFREC.

GRACIAS Virgen de Lourdes. Noemí

GRACIAS Virgen El MANJA. Noemí.

GRACIAS, San Roque

**AVISO LUPA** 

La tipografía tiene un cuerpo 50% más grande. Clasificados renueva sus diseños para que tus avisos se vean tan bien como este

# 9 Mix

clasificados.clarin.com

HOT CHAT

60 OFREC.

R60 HOT CHAT

SRA de 65 y 62 Busca SEÑOR para RELACIÓN INFORMAL \* 4326-3165 \*\*\* WWW.CIELVINCULOS.COM \*\*\*

INDUSTRIAS, OFICINAS, NEGOCIOS Y CONSULTORIOS

MAQUINAS Y OTROS MATERIALES PARA INDUSTRIAS Y NEGOCIOS

VENTA

MAQUINA Confeccionadora Bolsas Polietileno RUDRA Ancho 850 \$1.750.000 CEL 11-3807-7644

MAQUINAS

70 COMPRA

### COMPRA

**○** INDUSTRIALES

VENDA SU INDUSTRIA En Block o Parcial TASACIONES SIN CARGO Resolución inmediata ADRIAN MERCADO S.A. (011) 3984-7400

www.grupoadrianmercado.com

MAQUINAS indus cpro 3984-7400

### Clarín Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

# Legales

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

CONVOCATORIAS

PAGOS DE DIVIDENDOS. AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA 51º EJERCICIO CE-RRADO EL 30 DE JUNIO DE 2022 El Consejo Directivo de C.A.M.P.S.I.C. convoca a los señores asociados a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 25 de Octubre CONVOCATORIAS

de 2022 a las 15:30 horas, en la

75 OFREC.

sede social sita en la calle Dr. Emi-lio Ravignani 2540, Ciudad Autóno-ma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: Designación de dos Afiliados Ti-tulares para firmar el acta de Asam-blea Ordinaria. 2) Consideración y resolución acerca de la Memoria y los Estados de Situación Patrimode Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flu-jo de Efectivo, información complementaria e informes de Auditor y del Sindico, correspondiente el ejer-cicio Nº 51 cerrado el 30 de Junio de 2022. 3) Consideración de la

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES DE LA REPUBLICA ARGENTINA Personería Gremial N° 141 Adherido a la C.G.T. Colombres 1573 (1238) - C.A.B.A. Tel: 4921-6419 / 4923-5372

### CONVOCATORIA A CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE DELEGADOS

La COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (S.T.I.H.M.P.R.A.), de conformidad con lo dispuesto por la Ley 23.551 y el Capitulo VIII 60 y Cctes. del Estatuto Social de la Entidad, ha resuelto en reunión Ordinaria del dí 22 de septiembre de 2022 convocar a CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE DELEGADOS. El mismo se realizará el día 17 de Noviembre de 2022 a partir de las 11:00 noras en el Camping Gerónimo Silva sito en Miguel Cané 4380, Barrio Pelufo, Villa Luzuriaga, Pcia. De Buenos Aires.

Dicho congreso ha sido convocado a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1- Apertura del congreso a cargo del Secretario General de la Comisión Directiva Centra

2- Designación de la Comisión de Poderes del Congreso constituida por un Presidente Jn secretario y Un Vocal.

Consideración y Aprobación del Despacho de la Comisión de poderes.
 Elección del Presidente y del Secretario de Actas del Congreso.

Designación de dos Delegados Congresales para la firma del Acta

6- Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al ejercicio cerrado de la Entidad Sindical periodo 1/07/2021 al 30/06/2022 7- Cierre del Congreso a cargo del Secretario General de la Comisión Directiva Centra del S.T.I.H.M.P.R.A.

COMISIÓN DIRECTIVA CENTRAL. **CLAUDIO F. BURGOS - SECRETARIO GENERAL**  CONVOCATORIAS

gestión del Consejo Directivo y del Sindico durante el ejercicio indicado en el punto 2º, 4) Destino del Resultado del ejercicio. 5) Considerar la renovación y/o reelección de los miembros del Consejo Directivo y los Síndicos, en caso que fuese necesario, y la elección de los posi-bles reemplazantes, de acuerdo al art.50 de los Estatutos Sociales. 6) Consideración de la oferta de com-pra del Club Pilar recibida en el mes de agosto de 2022, y según lo aprobado en relación a la venta del predio en actas de asamblea Nº 38 del 12 de noviembre de 1991, acta Nº 57 del 23 de octubre de 2007 y acta Nº 73 del 26 octubre de 2021, ratificandose lo actuado en los actuados de la compresa NOTA: A) De actuado en los actuados de la compresa NOTA: A) De actuado en los actuados de la compresa NOTA: A) De actuado en los actuados de la compresa NOTA: A) De actuado en los actuados de la compresa NOTA: A) De actuado en los actuados de la compresa del compresa de la compresa de la compresa del compresa de la compresa de la compresa de la compresa de la las mismas. NOTA: A) De acueral art.12 del reglamento interno funcionamiento de la Obra Social las copias de la documentación a considerar se hallan a disposición de los señores asociados en la se-de social. B) Conforme a los dis-puesto por el art.34 de los Estatu-tos Sociales no habiendo quórum a la hora indicada para su comienzo, luego de una hora de espera la misma se realizara con la concu-

rrencia que hubiere. Firman presi-

dente y secretario designados en Acta de Consejo Nº 1674 de fecha 3 de Noviembre de 2020. Sr. Ariel

Tucci, secretario. Y Sr. Guillermo

Bovone, presidente.

75 OFREC.

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE AUTORIDADES SECCIONAL NRO 1
JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E
ISLAS DEL ATLÂNTICO SUR LA COmision Directiva de la Union de Empleados de la Justicia de la Nacion en uso de las atribuciones legales y estatutarias resuelve: 1) Convocar a comicios para el dia 14 de diciembre de 2022. En el horario de 7:30 a 16 hs para la elección de Comisión Directiva de la Seccional Nro 1 de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, integrada por las delegaciones de Ushuaia , Rio Grande y Tolhuin para los cargos de Secretario General Seccional, Secretario General Adjunto Seccional, Secretario Gremial Seccional, Secretario de Finanzas Seccional, Secretario de Accion Social Seccional, Secretario de Prensa y Difusion Seccional; Secretario de la Juventud Seccional, tres (3) Vo-cales Titulares y tres (3) Vocales cales Titulares y tres (3) Vocales Suplentes; el mandato de las auto-ridades electas comenzará el 14 de ndades electas comenzara el 14 de diciembre de 2022 y culminará el 26 de julio de 2026. 2) Lugares de votación: Ushuaia: Congreso Nacional 502 (Monte Gallinero), Lugones 1831; Rio Grande: Pedro Edgardo Giachino 6675, Tolhuin: Policia Fueguina 550. 3) La Junta Electoral funcionará de lugas a vigraes de 14 fueguina 550. 3) La Junta Electoral funcionará de lunes a viernes de 14 a 16 hs, desde la publicación de la presente convocatoria en la sede de Tte. General Juan Domingo Perón 1818, CABA, en donde deberan realizarse todas las presentaciones que correspondieran y concurrir dianamente los apoderados, dejando constancia de su presencia. - 4) El plazo para la presentación de la lisplazo para la presentación de la lis-ta cerrara el día 19 de octubre de 2022 inclusive. Los formularios pa-ra la presentación de las listas de candidatos, aceptaciones de cargo y avales seran provistos por la Jun-ta Electoral y deberan ser presenta-dos ante la misma, con firmas en original; y deberan consignar en la lista de postulantes el nombre completo del candidato a cada cargo, domicilio, teléfono y nro de docu-mento y dependencia a la que pertenece. Especificando el color elegido y la designacion de hasta dos apoderados que suscribiran dicha bresentación. constituyendo domi cilio en el radio de la ciudad de buenos aires. Se requerira avales en un número no menor del tres por ciento (3%) de los afiliados. 5) los padrones conforme el Estatuto So-cial se encontrarán exhibidos en el lugar de funcionamiento de la junta electoral dispuesto en el punto 3), de esta convocatoria, para la con-sulta de los afiliados de acuerdo al estatuto y a la ley 23551. Comisión Directiva Nacional U.E.J.N. Buenos Aires, 3 de Octubre de 2022

EMPRESA LINEA SIETE S.A.T. Por 3 (tres)días. Se informa a los señores accionistas de Empresa Línea Siete S.A.T. que en Asamblea General Extraordinaria celebrada 01/07/2022 se resolvió aumentar el capital social a la suma de \$ 15.962.000.-, reformando el Ar-tículo 4, mediante la capitalización \$ 14,000,000.- de aportes irrevo-cables en efectivo integrados pre-viamente. Conforme lo establece el 75 OFREC.

EDICTOS

Art. 194 de la L.G. S., los accionis-tas podrán presentarse en la sede social, sita en Camino Rivadavia y 130 de la localidad y partido de Ensenada, entre las 9:00 hs y las 15:00 hs

CONVOCATORIAS

PROGRAMA de Propiedad Participada de Aerolíneas Argentinas S.A.-De conformidad con lo resuelto por el Directorio de Aerolíneas Argentinas S.A, respecto a la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas con fecha 20 de octubre del 2022, el Comité Ejecutivo del Programa de Propiedad Participada de ARSA convoca a todos sus socios a la Asamblea General que se celebrará el día jueves, 13 de octubre de 2022 a las 16 horas en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, sita en Lezica 4031, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar nas S.A, respecto a la convocatoria ción de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Designa-ción del representante de las accio-nes clase B , (PPP-ARSA) en la Asamblea General Ordinaria de Ae-Asambiea General Ordinaria de Aerolíneas Argentinas, que tendrá lugar el día 20 de octubre del 2022 y
mandato en relación al Orden del
Día respectivo. 3) Consideración de
todo lo actuado por el Comité Ejecutivo de la PPP-ARSA, desde mayo
2022 a la fecha. 4) Consideración
de todo lo actuado por el Director
del PPP-ARSA, desde mayo 2022 a del PPP-ARSA, desde mayo 2022 a la fecha. Buenos Aires, 30 de sep-tiembre, 2022. Comité Ejecutivo PPP-ARSA. Guillermo Masnata, Secretario.

### **AVISOS AL COMERCIO**

AUTOCLAVE S.A. Sorteo septiembre 2022 por Quin. Noc. LOTBA; del 24/09/2022; 1º Premio: 242 -Av.Rivadavia 1346 C.A.B.A.

DOWERS Company S.A. Av. Belgra-no 3634 1º "B" CABA, informa el resultado del sorteo de LOTBA (nocturna), perteneciente al mes de Agosto, realizado el día 03-09-2022 1) 032, 2) 200, 3) 228, 4) 128, 5) 188.

EDICTOS JUDICIALES

EDICTO . El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 55, a cargo del Dr. Herman B. Lieber, Secretaría a mi cargo, sito en Av. De los Inmigrantes 1950 piso 4º de Capital Federal, cita al demandado DIEGO MARTIN GONZÁLEZ (DNI 35.804.751), o quien se crea con derecho de haber firmado un baleta de compressora per boleto de compraventa por el roda-do marca Fiat Uno, Dominio A D - 8 5 6 - B A , con fecha 21/09/2020 para que dentro del plazo de quince días comparezca a piazo de quince dias comparezca a tomar la intervención que le corresponda en autos "RIVAS ALVAREZ, GUSTAVO ADOLFO c/ GONZALEZ, DIEGO MARTIN s/NULIDAD DE ESCRITURA/INSTRUMENTO" expte. Nº 12417/2021, bajo apercibimiento de designarse al Defensor Oficial para que lo represente en juicio. Publíquese por dos días. Buenos Aires-IP. Herman Lieber juez a car-Aires.-JP. Herman Lieber juez a car-go del Juzgado Civil 55 de Capital.

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 91, Secretaría única, a mi cargo sito en Av. De los Inmigrantes 1950, Piso 4º, de esta Capital, comunica por DOS días que en los autos caratulados: "De Bella, Gabriel c/ De Della, Adriana Beatriz y otro s/ Division de Condominio" Ex. Nº 32.962/2016, el Martillero Fabián Auster, rematará el día 12 de Octubre de 2022 a las 12.00 hs. en Jean Jaures 545 de esta Ciudad, matrícula 15-42372, el 100% indiviso del inmueble sito en la calle Víctor Hugo Nº 1331, entre calles Alcaraz y Alvarez Jonte, de esta Ciudad. Según varez Jonte, de esta Ciudad. Ségún acta de constatación. Se trata de una construcción desarrollada en una construcción desarrollada en tres plantas sobre rasantes sobre un solar de 370 m2, con 8.70 mts. fte. x 43 mts. fdo. Con destino de galpón. Con frente a la calle Víctor Hugo Nº 1331 entre Alcaraz y Av. Alvarez Jonte en el Barrio porteño de Villa Luro. Se desarrolla en tres plantas abiertas con poqueño fon plantas abiertas con pequeño fondo libre. En una de ellas hay sector de oficinas contiguo a la planta abierta. Posee estructura y losa de hormigón armado sin columnas lo que facilita su circulación. Solados de cemento en toda la construc76 OFREC.

ción. Ventanas en su frente y fondo vidriadas. Con luminosidad media.

Montacargas hacia todas las plantas y baños. Posee entrada vehicular con cortina ciega. El desarrollo de las plantas conforman una superficie cubierta de 580 m2 aproximadamente. Posee deterioros en mampostoría resultad del pose del mampostería resultado del paso del tiempo y falta de mantenimiento. Todo en regular estado. Desocupa-do (conforme constatación de fecha 2/2/2022). Nomenclatura Catas-tral: Circ.15; Sec.91; Manz.80; Parc. 20. Matrícula 15-42372. Sup. Tot. 369,96 m2. DEUDAS: GCBA. al 16/9/22 sin deuda. AySA al 16/9/22 sin deuda. OSN al 17/11/2021 sin deuda. Expensas comunes: no se encuentra sujeto al comunes: no se encuentra sujeto al Régimen de Propiedad Horizontal. Se deja constancia que en atención a los establecido en el fallo plena-rio "SERVICIOS EFICIENTES C/YA-BRA" del 24-2-99, el comprador deberá hacerse cargo de las deudas por expensas que pudieran existir sobre el inmueble y que queda exento de abonar los impuestos, tasas y servicios adeuda-dos hasta la toma de la posesión si los fondos de autos no alcanzaran a cubrirlos. La venta es Ad-Corpus. Al Contado y al Mejor Postor. BASE: U\$s 250.000.- SENA: 30%. COMISION: 3%. ARANCEL: 0.25%. SELLADO DE LEY. Todo a cargo del comprador. Todo en dinero efectivo en el acto de la subasta. Las ofertas deberán ser realizadas de contas d tas deberán ser realizadas de contado, no aceptándose cheques, y que el postor deberá exhibir el di nero respectivo al martillero des-pués de bajar este el martillo. De no exhibir el postor el dinero correspondiente a la seña, el martillero deberá proseguir con el acto de la subasta teniendo en cuenta la postura inmediatamente anterior. El saldo de precio deberá depositarse en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Tribunales, dentro del 5º día de aprobado el remate, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 y 584 del CPCC, todo sin perjuicio de lo que surja de la liquidación definitiva. El comprador deberá constituir domicilio dentro del radio de Capital Federal, bajo pondiente a la seña, el martillero del radio de Capital Federal, bajo del radio de Capital Federal, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias serán de acuerdo a lo previsto por el art. 133 del Cod. Proc. No procede la venta en comisión, ni la cesión de derechos, ni mandato tácito, como así tampoco el posterior pedido de indisponibilidad de los fondos. Para concurrir a los remates el público deberá inscribirse previamente a través de la cribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal ( http://www.csjn.gov.ar/) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites: tumos registro y deberá presentarse el dia y hora asignado en Jean Jau-res 545 Pb, Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. Se fijan para exhibición los días 5 y 6 de Octubre en el horario de 11,00 a 13,00 hs. Se firma electrónicamente en la Ciudad de Buenos Aires, 29 de Septiembre de 2022. Andrea EL Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial Nº1, Se-cretaria Nº1, sito en Av. Pte. Roque S.Peña 1211, piso 5º, C.A.B.A., hace saber que allí tramita el pro-ceso colectivo caratulado "Consu-midores Financiaros Asociación Cimidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c/Banco de San Juan S.A. s/Ordinario", (Expediente Nº56.570/08), y que por sentencia dictada el 07/10/14 por la Sala "A" de la Excma. Cámara de Applaciones del Europa. Ca paga en la companya de Europa. Apelaciones del Fuero, se ha con-denado al Banco San Juan S.A. a cesar para el futuro y a partir de los diez dias de la fecha en que quede firme el pronunciamiento, en el co- 2022.-

EDICTOS

bro de sumas en concepto de "co-misión por sobregiro" cuando el cliente cuentacorrentista utilice su acuerdo en descubierto y se exceda de ese acuerdo pactada con la en-tidad o cuando gire en descubierto sin tener acuerdo en tal sentido, en la medida en que esa percepción se superponga con el cobro de intereses por ese descubierto no autorizado. Asimismo, se ha condenado al Banco de San Juan S.A. a devol-ver las sumas indebidamente cobradas en concepto de "comisión por sobregiro" en la medida en que su percepcion haya sido improce-dente, superponiendose con el co-bro de intereses, respecto de sus cuentacorrentistas pertenecientes a la sucursal Buenos Aires, por la in-debida percepción de esos concep-tos superpuestos desde el 26/11/2005 en adelante. Ello, con más intereses calculados a la tasa activa percibida por el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a treinta días, sobre las cifras que corresponda de-volver en cada caso,no capitaliza-ble, y desde la fecha del débito in-causado hasta su efectivo pago.-Se hace saber que los clientes podrán ejercer su reclamo ante la entidad bançaria dentro de los 120 días de efectuada esta publicación - El presente Edicto deberá publi-

carse por cinco (5) días en el diario Clarin.- Buenos Aires, 20 de mayo 2022.- Alberto D. Alemán. Juez.

Mariano Conde. Secretario

76 OFREC.

EL Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº17, a cargo del Dr. Federico Alberto Gue-Instancia en lo Comercial Nº17, a cargo del Dr. Federico Alberto Guerri, Secretaria Nº34, a cargo del Dr. Fernando Delgado, sito en M.T. Alvear 1840, 3ºpiso, C.A.B.A., en autos "AGUAS ARGENTINAS S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO" (Expte. Nº COM 18092/2006), comunica por diez (10) días que los acreedores quirografarios titulares de créditos verificados en el concurso preventivo precitado, con exclusión de ventivo precitado,, con exclusión de los créditos controlados por elEstado Nacional y por los accionistas de Aguas Argentinas S.A., podrán percibir el pago sustitutivo del Pago Adicional Contingente (según se define ese término en la propuesta de acuerdo preventivo homologada) acuerdo preventivo homologada) equivalente al veinte por ciento (20%) del crédito verificado y/o declarado admisible, calculado sobre la diferencia, de existir, entre el monto del crédito quirografario verificado y/o declarado admisible y el Pago de Suma Fija (según se defina Pago de Suma Fija (según se define ese término en la propuesta de acuerdo preventivo homologada) acuerdo preventivo homologada) percibido oportunamente. El pago pertinente será efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad del acreedor dentro de los treinta (30) días hábiles con-tados desde que cada acreedor be-neficiario envie un correo electronico a la siguiente dirección concur-sopreventivo@aguasargenti-nas.com.ar con todos los siguientes datos completos: a) identificación completa del Acreedor beneficiario, b) copia de la documentación que acredite la personería del acreedor beneficiario, c) importe nominal del crédito cuya titularidad se invoca, y d) CBU y Alias de la cuenta banca-na en la que desea recibir el pago.
 El envio de dicho correo electrónico implicará una declaración jurada de cada acreedor respecto a la validez y legitimidad de la información y documentación alli incluida. El procedimiento de pago antes mencio-nado entrará en vigencia una vez concluida la publicación edictal. Buenos Aires 26 de septiembre de

EX-2018-18766065-MGEYA-DGDYPC. El 31 de agosto de 2022, la Directora dispuso: Artículo 1º - Sancionar a Volkswagen S.A. De Ahorro Para Fines Determinados, CUIT 30-561332688-8, con multa de pesos ciento setenta mil (\$170.000.-), por haber incurrido en infracción a los artículos 4 y 19 de la Ley 24.240. Dirección General de Defensa y Protección Al Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

LICITACIONES



### Cómo publicar en Clarín Clasificados

### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red.

Consultá el listado en el interior del suplemento o en:

www.clasificados. clarin.com /receptorias

Medios de pago: Efectivo o tarjeta de crédito

### CALL CENTER (Interior)

0810.222.8476

Lunes aviernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

Medios de pago: Tarieta de crédito o transferencia

### RECEPTORÍA VIRTUAL

bancaria

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Pago sólo tarjetas de crédito www.receptoriaonline. clarin.com

FERNANDO

SECRETARIA DE OBRAS E INSFRAESTRUCTURA PUBLICA LICITACION PUBLICA № 75/2022

**OBJETO** 

"ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS CUADRILLAS DE VEREDAS Y OBRAS PUBLICAS"

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO

Valor del Pliego: 5.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 19/10/2022 14:00 hs

Fecha de Apertura: 24/10/2022 10:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO OFICINA

MUNICIPAL DE CONTRATACIONES



### Claringrilla № 19.514

En las columnas se leerá un pensamiento de Baldassare Castiglione.



### **Definiciones**

1 ► Vehículo arrastrado por otro; 2 ► Lazadilla que se forma en el hilo de coser cuando está muy retorcido; 3 > Unidad de capacidad, en el sistema métrico decimal, equivalente a la décima parte de un litro; 4 > Que se siente o se expresa con viveza; 5 > Ciudad del centro de Italia, capital de la provincia de homónima, ubicada en la región de Toscana, al pie de los Apeninos; 6 Argent., Chile, Urug. Sembrar de alfalfa un campo; 7 ► Alear el mercurio con otro metal; 8 Especialista en paleología; 9 Memoria, facultad de acordarse; 10 > Perturbado psíquicamente por un choque emocional; 11 ▶ Agitar los pies o las manos en el agua; 12 ► Fig. Muy antiguo; 13 (Batalla de ~) Decisiva batalla de la guerra de emancipación chilena frente al dominio español, que tuvo lugar el 12 de febrero de 1817; 14 Criada distinguida que sirve en las fondas, cafés, barcos de pasajeros, etc.; 15 ► Río de mucha agua; 16 ► Encerrado en una jaula; 17 ▶ Fiesta de carácter popular con feria y diversiones, a veces organizada con fines caritativos; 18 Vehículo que cuenta con carrocería; 19 Amenaza de pública difamación o daño semejante hecho contra alguno, a fin de obtener de él algún provecho.

### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a-al-ar-bu-ca-ca-ca-cau-cha-cha-chanci - cia - co - da - de - do - do - do - en - fal - far - flo ga - go - he - jau - je - la - la - le - le - le - li - lo - lo ma - ma - mal - mar - men - mes - mi - mol - na - o ó-pa-pa-que-que-quer-ra-re-re-re-rerio - rro - rue - se - so - ta - te - ten - ti - trau - tro - va

### Sudoku Nº 6.207

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| Básico | ) |   |   |    |   |   |   |    |
|--------|---|---|---|----|---|---|---|----|
|        |   | 6 |   | 51 |   |   |   | 9  |
| 7      | 1 | 4 |   | 8  |   |   |   |    |
|        | 8 |   |   |    | 6 |   |   |    |
|        |   |   |   | 2  |   |   | 6 |    |
|        |   |   |   |    |   | 5 |   | 2  |
|        | 5 |   | 6 |    | 9 |   | 3 | 7  |
| 9      |   |   |   | 7  |   |   |   |    |
| 3      | 6 |   |   |    | 8 |   |   | 12 |
|        | 2 | 1 |   |    | 5 |   |   |    |

|   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |
| 5 |   | 3 |   | 7 |   |   | 1 | 9 |
|   | 4 |   | 5 |   |   | 6 |   |   |
|   |   | 6 | 4 |   | 2 |   |   |   |
|   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 2 | 7 | 8 |   |   |   |   |
|   |   | 5 |   | 1 |   | 7 | 9 |   |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |

### Trivialidades Nº 2865

| de nuestra galería de<br>imaginarios crearon dos<br>estudiantes de derecho? | Serapio Con<br>surgió la pal<br>para oposito |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ☐ Magoya                                                                    | ☐ Discépolo                                  |
| Mongo                                                                       |                                              |
| Mengueche                                                                   | Discepolín                                   |

¿Quién creó el personaje Serapio Contreras, del que surgió la palabra contrera para opositor?

Laferrere

Córdoba San Telmo

Ya medio en desuso, antes

cuando se daba por termi-

Pinela. ¿Dónde surgió?

nado algo se decía y chau me levanto. ¿De dónde arrancó? Una obra de teatro Un libro de Cortázar

Multiuso, tenemos la

expresión de me caigo y

San Fernando Un progrma de radio Tucumán Una publicidad

### Autodefinido Nº 6.820

Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| SENTIR<br>AMOR POR<br>ALGUIEN O<br>POR ALGO              | •                                                            | ESCUALO MUY<br>VORAZ Y DE<br>GRAN TAMAÑO<br>DEL MAR DE<br>LAS ANTILLAS | JESTEROIDICO. | BUQUE DE TRES<br>PALOS, CON<br>COFAS Y VER-<br>GAS EN TODOS<br>ELLOS   | *        | AVARICIOSO                              | *       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|---------|
| PARTÍCULA DE<br>INNUMERA-<br>BLES APELLI-<br>DOS GALESES | •                                                            | •                                                                      | •             | VARIEDAD<br>DE MONO<br>AULLADOR                                        |          | OTORGA                                  |         |
| QUE TIENE<br>COSAS<br>DE LOCA                            | •                                                            |                                                                        |               | •                                                                      |          | •                                       |         |
| DESTERRAR<br>DE UN<br>LUGAR                              | •                                                            |                                                                        |               |                                                                        |          |                                         |         |
| DE<br>Çarácter<br>Aspero (Fem.)                          | DA ALIMENTO<br>ABUNDANTE<br>AL GANADO<br>PARA QUE<br>ENGORDE | •                                                                      |               |                                                                        |          | PERSONA<br>QUE HACE<br>VIDA<br>ASCÉTICA |         |
| •                                                        |                                                              |                                                                        |               |                                                                        | F        | •                                       | ADORNEN |
|                                                          | ÎTEM                                                         |                                                                        |               | CUEZO A<br>LAS BRASAS                                                  | <b>-</b> |                                         | *       |
| FINLANDÉS                                                | PRONOMBRE,<br>EL MISMO,<br>LO MISMO                          |                                                                        |               | TRATAMIENTO INGLES_                                                    | 18       |                                         |         |
| •                                                        | , ·                                                          |                                                                        |               |                                                                        | CROMO    | •                                       |         |
| OLOR<br>DESAGRA-                                         |                                                              | DIRIGEN,<br>GOBIERNAN                                                  | •             |                                                                        | 7        |                                         |         |
| DABLE Y PE-<br>NETRANTE                                  |                                                              | PRIMERA NO-<br>TA MUSICAL                                              |               |                                                                        |          |                                         |         |
|                                                          |                                                              |                                                                        |               |                                                                        | INFUSIÓN | -                                       |         |
| MCLECULA<br>GRAMO                                        | •                                                            |                                                                        |               | NOMBRE DE<br>DOS CONSTE-<br>LACIONES, LINA<br>AUSTRAL Y<br>OTRA BOREAL | •        |                                         |         |

### Soluciones

Sudoku Nº 6.206

### Básico

| 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 9 |
| 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 |

| Av | anz | add | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 9  | 4   | 1   | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 2  | 5   | 6   | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 |
| 8  | 3   | 7   | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 3  | 8   | 5   | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| 1  | 6   | 9   | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 4  | 7   | 2   | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 6 |
| 5  | 1   | 8   | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 |
| 7  | 2   | 3   | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 |
| 6  | 9   | 4   | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 |

### Claringrilla Nº 19.513

...cálculo sobre el miedo que domina a los otros (conclusión). Honorato de Balzac. Escritor francés.

|   |     |   | V |   |   |   | - |   |    |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|
|   |     |   |   | 0 | S | A | C | 0 | 1  |
|   | E   | U | Q | 1 | T | S | Á | M | 2  |
| E | Т   | E | U | Q | N | A | L | В | 3  |
| 0 | R   | Т | E | М | ĺ | L | C | E | 4  |
| R | A   | 1 | D | 1 | S | В | U | S | 5  |
| S | E   | R | 0 | J | A | F | L | A | 6  |
| 0 | D   | 1 | М | U | S | N | 0 | C | 7  |
| 0 | D   | A | 1 | X | 1 | F | S | A | 8  |
| A | R   | E | N | 0 | T | N | 0 | M | 9  |
| E | Т   | N | A | S | A | R | В | A | 10 |
| E | S   | R | A | Т | S | E | R | P | 11 |
| R | A   | G | L | 0 | C | S | E | D | 12 |
| V | 1   | T | 0 | M | Т | 1 | E | L | 13 |
| A | N   | 1 | S | N | 0 | F | L | A | 14 |
| R | 0   | L | 0 | С | 1 | N | M | 0 | 15 |
| A | C   | 1 | Т | C | Á | D | 1 | D | 16 |
| R | A   | В | R | E | Y | S | E | D | 17 |
|   | 0   | R | 0 | F | Á | 1 | D | A | 18 |
|   | - 0 |   | S | Α | ſ | S | 0 | S | 19 |

### Autodefinido Nº 6819

Horizontales. Seisavo, escamel, etalaje, rivaliza, nal, oleáceo, trisa, buceador, ocarina. Verticales. Asee, inocuo, estival, CC, Ica, aletea, salol, arar, ama, incidí, vejez, Esón, mole, atoará.

### Trivialidades No 2865

• Es Mongo, de apellido o segundo nombre Aurelio. Rafael Melián y Ricardo Mosquera, estudiantes de derecho allá por 1940, juntaron mongo, palabreja andaluza todoterreno y además, un planeta de historieta con el emperador y filósofo romano Marco Aurelio para darle toque cultural al personaje. Y así quedó. • Vacarezza, por 1950. Contreras, apellido común entre nosotros. Contrera, que está en contra de lo que venga. Contrera, para los peronistas, un antiperonista. • Al pricipio de los 1900, Angel Pineda, después de misa en San Fernando, iba a la confitería de Emilio Frugone, que, atareado cuando el otro le quería pagar le decía "chau, Pineda", que terminó en Pinela. • De un libro de Cortázar, La vuelta al día en 80 mundos (1967).



Montoto

### Precio de los opcionales

Mundo café \$1,999,90 - Intervenciones en el Patrimonio \$999,90 - El gran libro del Crochet 2022 \$499,90 - Mis amigos del Zoo \$1499,90 - Mis amigos del Zoo Edición especial Caja contenedora \$2299,90 - Cocina Casera \$3,499,90 - Iluminá tu casa \$1.499,90 - Peluches de Peppa Pig \$1999,90 - Mundo dinos para colorear \$600.00 - Horrory misterio \$599.90 - Vida Sana \$499,90-El gran libro del tejido \$399,90-Recetas que nunca fallan \$799,90-My Pet Puppy \$1,299,90-Libros con sonido Peppa Pig \$1499,90 - Peppa Pig Preescolar \$400,00 - Audiocuentos de la Granja \$1.599,90 - Cocina rica y sana \$899,90 - Ed. Esp. Cocina rica y sana \$1,299,90 - Relarzamiento Cocina Práctica \$1,299,90 - Historias que enamoran \$749,90 - PYMES Ed. Esp. (octubre) \$ 600 - Genios \$ 400 - Jardin de Genios \$ 400 - Revista Ñ \$ 320 - Arq. \$ 320 - ELLE \$ 600 - ELLE Cocina \$ 500.

### Edición del día

Edición de 64 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Lujány Zárate. Edición de 64 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redaccióny Administración: Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 43097200. Impresióny Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NOS.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.



CARTAS 51 CLARIN LUNES 3 DE OCTUBRE DE 2022

CARTAS AL PAIS

### "El futuro lo hacemos hoy, mañana será tarde"

Los estudiantes que están sitiando a las instituciones educativas tienen la suerte de ir a los mejores colegios del país donde se formaron los prohombres de la historia argentina. ¿Qué haría Sarmiento en una situación similar?

¿Y los padres de esos alumnos? Alientan las tomas, acercándoles alimentos "en buen estado" porque "sin comer no se puede estudiar" (textuales de una dirigente estudiantil). ¿Y si pierden el año? No importa, igual pasan al siguiente, aunque no sepan leer, sumar, escribir ni interpretar textos (pero sí expresarse en lenguaje inclusivo).

¿Qué pasa con el mérito? Mérito tienen los chicos que caminan kilómetros, van en bicicleta o cabalgando en las escuelas de frontera y aun así, son abanderados. Mandaría de vacaciones a esos "privilegiados" al Norte para que palpen cuál es la realidad del país. O a visitar las villas porteñas, del Conurbano, de La Matanza a mirar cómo los pibes se alimentan revolviendo basura.

La clase media sigue bajando en la escala social, nunca se ha tratado de terminar con la pobreza estructural: la idea es que los chicos no

vayan a la escuela y que sigan siendo ignorantes, al igual que el resto de sus familias. La consigna es no trabajar: fábricas y establecimientos varios tomados. No estudiar: colegios tomados (con PDF con instrucciones precisas de cómo realizarlo). Estudiar... ¿para qué? Los beneficios de estudiar no sirven si la calidad de los maestros es en baja. Incluidos los que siguen al sindicalista Baradel, que no es maestro ni profesor.

¿Estamos enfrentando una crisis? Hace rato ya, si por "crisis" entendemos que frena el desarrollo, el crecimiento y la creación de riqueza de un país. Entre sus causas más comunes están los desequilibrios en lo político, las condiciones de vida de una sociedad, devaluación de divisas, destrucción de puestos de trabajo, falta de justicia, divisiones en el gobierno y en la oposición. Solo se habla de las próximas elecciones. Del "poder", pero lo peor de todo es la incertidumbre que nos embarga.

El crecimiento de un Estado, sociedad, es

a lo que se aspira para alcanzar el camino hacia un futuro mejor. Eso es lo que hace crecer a un país. Todo ese conjunto define una crisis donde se abre la posibilidad de mejorar lo acontecido en ella y tendríamos la oportunidad de un cambio a tal efecto, siempre y cuando los políticos así lo decidan. Pero seguimos igualando hacia abajo. La cultura japonesa nos enseña que se sale de las crisis por aprendizaje, no repitiendo los errores pasados sino aprendiendo de ellos. No es lo que pasa en nuestro país. Siempre tropezamos con la misma piedra. Nadie puede predecir el futuro, aunque si continuamos así... Hace 20 años que estamos sufriendo un deterioro progresivo. ¿Hay un techo para esto? Los mejores se están yendo o ya se fueron y los que apuestan a quedarse tienen los recursos para hacerlo... el resto no y todo por falta de educación. Guardo la ilusión de que entre todos podamos revertir este nefasto presente. Aunque no creo... ya estamos tocando fondo. Hagamos algo ya. El futuro lo hacemos hoy. Mañana será tarde.

Lidia Beatriz Fontela

lbfontela@yahoo.com.ar



# En Argentina, la fuerza pública "no existe"

De muy pequeños, tanto en la escuela, en sus distintas etapas, como en nuestros hogares, nos enseñaron que la Constitución Nacional es la Ley Fundamental de un país. Y como tal, constituye un pacto de convivencia social. También nos enseñaron que toda ley se caracteriza por la compulsión para ser aplicada en caso de no ser cumplida; es decir que el Estado, en sus distintas instancias, tiene el monopolio y como tal, el derecho y la obligación de utilizar la fuerza pública en resguardo de la integridad física de las personas.

Recuerdo que de niños mirábamos con temor y supino respeto al "vigilante de la esquina", institución que velaba por nuestra seguridad las 24 horas de cada día. En caso de algún acto de ilegalidad su instrumento para contactarse con sus pares para pedir refuerzos, en caso de ser necesarios, era un silbato que pendía de su cuello.

Hoy, en la República Argentina, la fuerza pública no existe. La fuerza y que impone las normas es quien lleva en su sangre la soberbia y la prepotencia, y quien se sabe poseedor de tener la mayor capacidad de daño. Léase camioneros, piqueteros y la lista podría ser infinita.

Cuesta que muchos entiendan este concepto tan básico y lógico. Y si alguien piensa que hay un tinte de fascismo en este mensaje lo invito a repasar el diccionario y también la historia acerca de sus líderes y el final que tuvieron.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

### Defiende el sistema de prácticas y pasantías

Como maestra y profesora de Historia tengo en mi haber muchas horas de clase brindadas sin recibir dinero alguno. Pero sí orientación, acompañamiento y el aprendizaje que da el mundo del trabajo. La asignatura "Práctica de la enseñanza" tiene esa característica y es clave en la formación de un docente. Pone en contacto con la realidad, en ese caso del aula donde tenemos la oportunidad de aplicar lo teórico y enriquecernos con esa experiencia indispensable para ejercer la docencia, una vez recibidos.

Jamás se me hubiese ocurrido plantear objeción alguna a este sistema y, muy por el contrario, estoy agradecida a cada una de las maestras, profesoras y alumnos que hicieron posible esa práctica. Por eso se me hace difícil entender las objeciones que plantean algunos con respecto a las pasantías, una práctica valiosa. Dolores de Urquiza

doloresdeurquiza@yahoo.com.ar

## Agradece a profesionales de dos instituciones médicas

Quiero agradecer a la Dra. Soledad Viguie de Imat - Congreso por su profesionalidad y protocolo: al ver mi ecoestrés determinó que tenía que ser llevado a mi hospital de cabecera (Español). Allí, luego de la guardia, fui alojado en la Unidad Coronaria donde se diagnosticó que se me debía colocar un marcapasos. Mientras estuve internado pude comprobar la profesionalidad y excelente trato tanto de médicos (Dres. Fuentes, Cainzo, Choque, Angely otros), enfermeras/ros (Liliana, Leo, Orlando, Julia, Cyntia, Freddy) y turneros (Luis), como también las viandas variadas y de buena calidad.

Un mención especial a Clara, secretaria de Cirugía Cardiovascular que con un simple gesto solucionó un problema personal.

Aldo Hugo Rigenerato ahrlgenerato@gmall.com

### Le pide espíritu patriótico a la vicepresidenta

Si yo fuera Ud., Sra. vicepresidenta, ¿sabe qué haría? No para ser "absuelta por la Historia" (ésa es tarea de la Justicia), sino al menos con la intención de dejar un buen recuerdo. Yo saldría de la torre de marfil (Recoleta-Senado-El Calafate), dejaría de lado los asuntos judiciales y llamaría a la concordia, a la paz, a la sensatez, particularmente a sus seguidores, cuyas conductas violentas y disruptivas alteran el orden social.

Este gobierno es obra suya. Ud. es co-responsable de una gestión que innegablemente fracasó. Pobreza, indigencia, inflación, desempleo, inseguridad, narcotráfico, éxodo de jóvenes, protestas cotidianas, angustia, desesperanza, frustración. Ud. sabe que-si se presenta- no ganará las elecciones. Al menos dé alguna señal de espíritu patriótico. Se lo agradeceríamos.

Irene Bianchi

Irenebeatrizbianchi@hotmail.com

### El anuncio del SUTNA

La escena donde el gremialista Alejandro Crespo del SUTNA da a conocer el acuerdo salarial con los fabricantes de neumáticos rodeado de 6 o 7 personajes no recomendables con cara de machotes, me parece una mala caricatura de la película "Buenos muchachos". Este aprendiz de dictador de izquierda es muy peligroso para una sociedad democrática.

Alfredo Tolchinsky

alfredo.tolchinsky@gmall.com

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319 Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.

# Empleos.clarin.com ENCONTRÁ ESE TRABAJO QUE ESTÁS BUSCANDO



MÁX 18°



MÁX 21°

MÁX

Correo Argentino Franquicia



### **PASIONES ARGENTINAS**

# Nostalgia de los cigarrillos de izquierda



### Adrián Maladesky

amaladesky@clarin.com

Hay cigarrillos de izquierda y cigarrillos de derecha. Pero como suele ocurrir, la derecha impone condiciones en el mercado y los puchos zurdos (negros) vienen cayendo en retirada forzosa y sin gloria. Cortázar no lo hubiera permitido: los Galoises ya no se hacen en Francia y los Gitanes se han vendido al oro capitalista y rubio. En sus cuentos y novelas eran protagonistas secundarios pero recurrentes. Su foto fetiche, que lleva la firma de Sara Facio, no aclara la marca, pero seguro que eran negros.

En nuestras tierras, los Parisiennes perdieron su nombre: en los kioscos lo saben y te entregan sin dudar una cajita que dice Lucky Strike dark, totalmente desangelada y recuerdos de París. No vamos a negar que los cigarrillos de izquierda tenían y tienen un aura snob, los Particulares 30 tampoco sobreviven y nadie se queja.

Cuando décadas atrás los Parisiennes venían en versión "livianos" o "fuertes", sin diferencias reconocibles, desde la televisión blanco y negro los promocionaba una joven, bellísima y menos voluptuosa Beatriz Salomón. Eran tiempos en los que la publicidad de cigarrillos no sólo era legal, también era glamorosa gracias al Nono Pugliese y Claudia Sánchez que nos mostraban la magia del mundo con los L&M en sus labios.

En los años setenta la Fórmula 1 también lucía los beneficios del ahora prohibido sponsoreo con su imbatible John Player Special Lotus, negro y dorado, perfección estética y simbiosis absoluta con la marca. Marlboro, blanco y rojo, se ajustaba a McLaren y Gitanes, en celeste, a Ligier. Nada de eso queda.

CRIST

Estatua viviente











TIRA Y AFLOJA Por Erlich



DIOGENES Y EL LINYERA Por Tabaré









ES LO QUE HAY (REALITY) Por Altuna\*

